**EL TIEMPO** 



### DE CÓRDOBA

www.eldiadecordoba.es

Isma Ruiz y Diarra, una dupla de garantías para el Córdoba CF -44-45

Los narcos que operan en el Guadalquivir utilizan armamento de la OTAN ▶26-27

ESTÁ INVESTIGADA POR SU RELACIÓN CON EL EMPRESARIO JUAN CARLOS BARRABÉS > 32

## Begoña Gómez tendrá que declarar como imputada ante el juez el 5 de julio

 Sánchez publica otra carta en la que critica que la citación se produzca en campaña y afirma que su decisión de seguir "es más firme que nunca"

12-13 EL JURADO DEL POEMARIO 'TINTAS PARA LA VIDA' Y VICENTE MUÑOZ, PACIENTE TRASPLANTADO, TAMBIÉN SON RECONOCIDOS



32 MAYO EXCEPCIONAL EN EL MERCADO LABORAL

## Córdoba logra su mejor dato de empleo desde 2008

 La economía andaluza alcanza por primera vez la cifra de 3,4 millones de personas con trabajo

7 NERVIOS Y ALGUNAS DUDAS EN EL INICIO DE LA PEVAU

## Entre la dieta mediterránea y Luis Cernuda

 Más de 4.700 alumnos cordobeses inician los exámenes de Selectividad

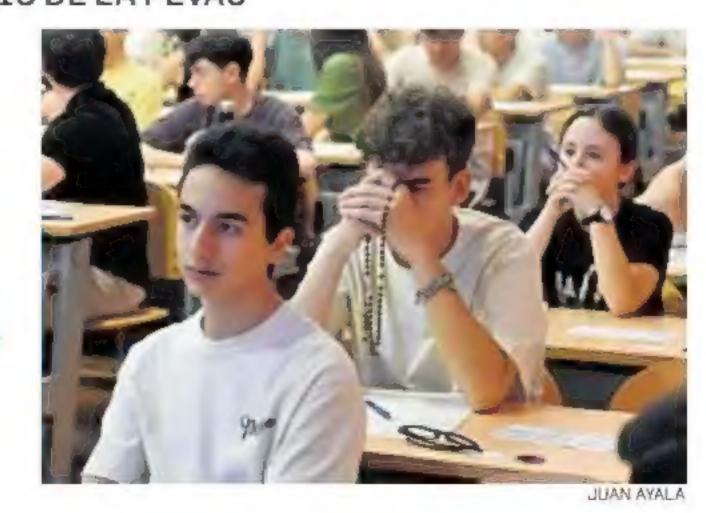

### OPINIÓN

### EDITORIAL

## Un gesto de autodefensa

L Consejo de Gobierno andaluz dio ayer el primer paso para recurrir ante el Tribunal Constitucional la ley de amnistía, aprobada ya de forma definitiva por el Congreso, pero pendiente de publicación en el Boletín Oficial del Estado. No se trata de una iniciativa de la propia Junta. Es un movimiento del PP nacional que utiliza como ariete a las comunidades autónomas que gobierna y que, muy probablemente, se verá complementado con otro recurso del propio partido. Pero, aun así, está plenamente justificado y responde a una lógica fácil de comprender. La amnistía a los condenados y procesados en el intento separatista de 2017 en Cataluña, con sus antecedentes y consecuentes, es un atentado contra el principio de igualdad entre todos los españoles que cimenta la Constitución de 1978. Una serie de delitos, algunos de una enorme gravedad, dejan de serlo por el mero hecho de que se produjeran en Cataluña en un contexto determinado. Pero si esos mismos delitos, desde la malversación a los desórdenes públicos, hubieran tenido como escenario Andalucía o Extremadura seguirían siendo merecedores de una dura condena penal. La Junta actúa en este caso, como lo harán el resto de las autonomías que recurran,

El recurso de la Junta ante el Constitucional contra la ley de amnistía mira también a la concesión de una financiación privilegiada para Cataluña en defensa de los derechos fundamentales de sus ciudadanos y en contra de un trato privilegiado a unas personas en concreto. Pero en el caso de Andalucía hay un elemento más que es necesario tener en cuenta. La amnistía es un paso trascendental, pero no el último, de un proceso cuyos próximos pasos están ya previstos: la convocatoria de una consulta sobre el derecho de autodeterminación y de un régimen fiscal y financiero que será un agravio para el conjunto del país. El Gobierno andaluz debe estar preparado para dar respuesta a medidas que van a afectar a sus intereses más inmediatos y que van a poner en cuestión la pervivencia del sistema autonómico. En ese sentido, llevar al Constitucional la ley de amnistía es una medida pertinente y, sobre todo, un gesto de autodefensa.

### **CARTAS A LA DIRECTORA**

Correo: Cruz Conde, 12 / e-mail: cartas@eldiadecordoba.com

### Lujos a mi alcance

En Canal Sur me permití el lujo de ver el debate de los representantes de los partidos políticos, a ver si me daban ideas para depositar mi voto el día 9 de junio. En realidad, mi impresión fue que algunos hablaron en plan evangelista o en plan homilía. Otros estaban allí algo despistados: Javier Nart. A la representante del PSOE, Lina Gálvez, no la conocía; la señora Gálvez sonreía mucho, especialmente cuando hablaba Carmen Crespo; sí, Carmen Crespo citó un dato que apunté en mi libreta de espectador de debates, la señora Crespo dijo que se habían invertido de los fondos Next Generation 4.000 millones de euros en Cataluña y en Andalucía 2.575 millones de euros. Estamos en lo de siempre: Andalucía no podrá salir de la situación de subdesarrollo si se sigue invirtiendo más en las regiones que se enriquecieron durante la etapa de la dictadura franquista y esa inercia ha seguido y sigue. A los datos objetivos de Carmen Crespo, la señora Gálvez se limitó a sonreír. La señora Crespo hacía referencia a la población y su relación con la cantidad de dinero de estos fondos Next Generation. Si se invierte más en Cataluña, que tiene mejores datos económicos que Andalucía y menos población, pues esta política ya nos la conocemos los andaluces. Así actuó el franquismo. Entonces intervino el señor Nart y dio una muestra de que estaba en una región que no conocía bien. Nart dijo que no solo tiene que intervenir la población sino también la extensión territorial. Pues sí, pero también hay que tener en cuenta que Andalucía tiene 6 puntos más de desempleo que la media de España y también tiene que intervenir para invertir más en Andalucía la renta por habitante. La renta por habitante de Andalucía creo es de 21.000 euros y la de Cataluña es de 32.000 euros. Pero Javier Nart no comentó los datos de desempleo ni los de la renta por habitante. Andalucía tiene 87.600 kilómetros cuadrados. Cataluña, 32.113. Antonio Vallejo Megías

### La mujer del César

La mujer del presidente del Gobierno no sólo tiene que ser honesta, sino también aparentarlo. Lo de serlo, ya lo decidirán los jueces si es que el *César* Sánchez y su control de los poderes les deja actuar con independencia. Lo que sí está claro es que Begoña Gómez no aparenta honestidad, entre otras cosas porque nadie puede afirmar que todo lo que hace desde que su marido está en la Presidencia lo hubiera hecho igual con Pedro Sánchez en otros menesteres. **Victoria Barreto García** 

 Las cartas no deben exceder de las 20 líneas y han de estar firmadas, indicando el DNI y el domicilio.

### Crónica personal

### SITUACIÓN LÍMITE PARA PEDRO SÁNCHEZ

PILAR CERNUDA

L juez Pintado ha llamado a declarar a Begoña Gómez como imputada, para responder sobre presuntos delitos de corrupción y tráfico de influencias. Un juez que no se ha rendido ante las presiones recibidas. La principal, que rechazara la querella presentada contra la mujer del presidente, seguida de una serie de informaciones de medios cercanos al PSOE en las que vinculaban a Pintado con la derecha. Aunque su biografía demuestra que en años anteriores ha actuado contra dirigentes del PP con la misma profesionalidad que lo ha hecho ahora al recibir la querella contra Gómez.

Sánchez ya no puede mirar hacia otro lado, ni atacar a la oposición acusándola de una campaña infame y moverse en el fango. Desde hace un mes no hay día en el que no

se produzcan nuevas noticias que obligan a cuestionar el comportamiento de su mujer y, también, a preguntarse cuál era el nivel de conocimiento del presidente respecto a los negocios de esposa. Lo último, que tres importantes empresas -Indra, Google y Telefónica-elaboraron un software para la Universidad Complutense, que donaron gratuitamente al considerarlo un servicio público. Han aparecido documentos que recogen que Begoña Gómez, a través de Conpyme, ofreció ese software, no gratuitamente, a pequeñas y medianas empresas adscritas a esa organización que el Gobierno quiere sumar al diálogo social. La propia Complutense ha

No puede mirar hacia otro lado, ni atacar a la oposición acusándola de una campaña infame y moverse en el fango

salido al paso para explicar que sólo la universidad podía distribuir ese software, que no pertenecía a Begoña Gómez ni a su cátedra de Transformación Social Corporativa.

A todo ello se suman las cartas al Gobierno en las que recomendaba a empresas que patrocinaban su máster en el Instituto de Empresa y que habían solicitado contratos y subvenciones; se suma que el codirector con ella del máster y de la cátedra está vinculado al caso Koldo y a la venta de mascarillas a varios gobiernos regionales, lo que ha provocado una investigación judicial en España y también de la Fiscalía europea que controla el uso de los fondos UE. Y se suma que Sánchez no se ausentó, como debía, del Consejo de Ministros que debía aprobar los contratos.

La portavoz del Gobierno dice que no hay "nada de

nada" y se trata de una campaña del PP y Vox. Será el juez, no Pilar Alegría, quien determine si hay indicios de delito o "nada de nada". Y, por supuesto, a Begoña Gómez la ampara la presunción de inocencia. Pero las cosas no se presentan bien para Sánchez.

Si alguna de las mujeres de los anteriores presidentes hubiera actuado como Begoña Gómez, el PSOE habría sido el primero partido en exigir responsabilidades a sus maridos, porque no es creíble que no tuvieran conocimiento de lo que ocurría. Por no mencionar que el PSOE, como el PP, al militante imputado por un caso de corrupción le abre un expediente o es expulsado.





Directora: RAQUEL MONTENEGRO Gerente: José Manuel Santiago

DL: CO-744/2004



Presidente-editor: JOSÉ JOLY DIRECTORES GENERALES:

TOMÁS VALIENTE FELIPE GRANADOS DAVID FERNÁNDEZ Subdirector: Juan Manuel Marqués

Edita:

El Día de Córdoba, S.L.

### OPINIÓN



**EDUARDO JORDÁ** 

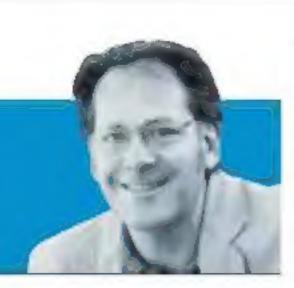

### **FANGO**

nadie se le ocurrió que no era una buena idea que Begoña Gómez -mujer del presidente del Gobierno- participara directamente en procedimientos administrativos relacionados con la concesión de ayudas públicas a determinadas empresas? ¿Nadie pensó que ese papel de intermediación podría resultar anómalo desde cualquier punto de vista? ¿Nadie tuvo la intuición de que esa actividad podría traer algún problema grave en el futuro? ¿Nadie se planteó que no parecía muy ético -ni muy recomendable- que un presidente del gobierno que había lle-

gado al poder a través de una clamorosa campaña de denuncia de la corrupción política tuviera a su mujer participando, aunque fuera de lejos, en actividades relacionadas con la adjudicación de fondos públicos? ¿Nadie vio nada peligroso? ¿Nadie vio nada raro? ¿Nadie vio que no era aconsejable meterse en ese avispero? Son preguntas interesantes, aunque parece que nadie se las ha hecho.

Pedro Sánchez atribuye la imputación judicial de su mujer en una investigación por tráfico de influencias a la activación -una vez más- de la inmisericorde maquinaria del fango, y puede que tenga razón y que no haya nada objetable ni delictivo en lo que ha hecho su mujer. Sí, de acuerdo. Pero también hay que pensar en lo que ahora mismo estaría haciendo

La política española se ha convertido en una guerra de trincheras en la que nadie hace prisioneros Sánchez si la imputada en la investigación fuera la mujer de Núñez Feijóo o la pareja de Díaz Ayuso. Porque entonces la maquinaria del fango estaría trabajando a la máxima potencia. Nos guste o no, las cosas funcionan así, y hay que ser muy tonto para pensar que Pedro Sánchez y la izquierda a la izquierda de la izquierda se quedarían tan tranquilos si pudieran hincarle el diente a una personalidad de la derecha imputada en una investigación judicial.

Desde que empezó la crisis económica en 2008, la política española se ha convertido en una guerra de trincheras en la que se usan armas químicas y en la que nadie hace prisioneros. Basta recordar los casos de Rita Barberá o Francisco Camps, por la derecha, o el de Mónica Oltra por la izquierda. Nadie tuvo piedad de ellos y todos tuvieron que sufrir la máquina implacable del fango. Es inútil buscar compasión donde sólo hay furia y odio. Pedro Sánchez llegó al poder hace seis años impulsado por esa furia y ese odio. Ahora ya ha probado el sabor amargo – muy amargo – que tiene la furia y que tiene el odio.

### La ciudad y los días CARLOS COLÓN

ccolon@grupojoly.com

### **MEMORIA** DE LA EUROPA DEVASTADA

UROPA, madre suya, lo sabe todo sobre los males que la emergencia de la extrema izquierda y la extrema derecha conllevan. Las ha sufrido cuando desde 1917 (comunismo), 1922 (fascismo) y 1933 (nazismo) tomaron el poder, el primero a través de las armas y los otros dos de las urnas que rompieron así que lo alcanzaron; a las que hay que sumar las variantes ibéricas del salazarismo (1933) y el franquismo (1939). Las ha sufrido cuando en 1939 el pacto entre Hitler y Stalin, vigente de agosto de 1939 a junio de 1941, dejó al primero las manos libres para invadir Europa provocando la II Guerra Mundial. En Europa Occidental las dictaduras de Salazar y Franco duraron hasta 1974 y 1977. En la del Este el comunismo duró hasta 1990-1991 (y aún hoy Rusia está bajo el gobierno autócrata del ex KGB Putin).

La Europa democrática también ha sufrido los efectos de las acciones de ambos extremos en los "años de plomo" del terrorismo de extrema derecha (Ordine Nuovo, Avvanguardia Nazionale o Nuclei Armati Rivoluzionari en Italia, más raros y tardíos en Alemania por las leyes antinazis hasta la emergencia de Clan-

No deberíamos olvidar los estragos provocados durante un siglo en Europa por la extrema derecha y la extrema izquierda

destinidad Nacionalsocialista en 1998) y de extrema izquierda (Brigate Rosse, Lotta Continua o Prima Línea en Italia, Fracción del Ejército Rojo en Alemania). A los que deben sumarse IRA y ETA, que siguieron asesinando hasta 2011 (el IRA Auténtico que no reconoció los acuerdos

del Viernes Santo) y 2010. Sí, los europeos sabemos mejor que nadie lo que a lo largo de un siglo han provocado la extrema derecha y la extrema izquierda. Por eso debería preocuparnos, de cara a las elecciones del domingo, el auge de los primeros en la Europa Occidental (Francia, Países Bajos, Italia o Bélgica) y la Oriental (Hungría, Polonia o República Checa) y el menos difundido y estudiado de los segundos, que cogobiernan en España (referencia: La extrema izquierda en Europa Occidental, Edurne Uriarte y Angel Rivero coord., Tecnos, 2024) mientras la extrema derecha de Vox cogobierna en cuatro comunidades y cinco capitales, y gobierna pueblos de la España vaciada. Permitanme recordar estas palabras de Melquiades Álvarez: "Dictaduras como el bolchevismo y el fascismo tienen una ideología particular muy semejante porque absorben la nación al Estado, al Estado lo identifican con el Gobierno y el Gobierno lo vinculan al poder político personal". No incubemos huevos de serpientes.

### Miki&Duarte





### LA SELECTIVIDAD

N nuestro COU, hace ya muchos años, sólo un alumno, a lo sumo dos, sacaba más de un nueve, y apenas una decena era de notable. A partir de ahí, se abría una amplia clase media que sacaba los cursos entre el cinco raspado y el seis, y el resto penaba como podía sus cates variados en el caluroso verano sevillano entre apuntes y cervezas, mientras los sufridos padres se limitaban a hacerles una contravigilancia de andar por casa desde el apartamento de la playa.

Estos días, a propósito de la Selectividad, nos enteramos de que más del cuarenta por ciento de los estudiantes acude a la pruebas pertrechados con más de un ocho de media en el colegio, lo que unido a las facilidades crecientes de la prueba en sí, hace que seguro que muchos de ellos salgan del envite con una nota altísima, que sin embargo no evitará más de un disgusto por quedarse fuera de la opción preferida, y que en cualquier caso da a entender una supuesta brillantez general que luego, en muchos casos, no se corresponde con la realidad. Los que llevamos años en la educación superior lo sabemos bien.

Esa inflación de notas del bachillerato que antes no se daba presenta en mi opinión dos inconvenientes: la ventaja que adquieren unos estudiantes sobre otros según el criterio de calificación adoptado por sus respectivos colegios e institutos de

Sería deseable que se fomentase una prueba única y objetivable que fomente la igualdad de oportunidades

origen (hay centros "especializados" en puntuar al alza a sus alumnos para ser más "competitivos" en Selectividad), y la priorización de contenidos que supone incidir sobre todo en aquellas materias que van a ser objeto de la Evau, orillando otros saberes importantes que el colegial simplemente se marchará sin ni siquiera conocer, por no ser "importantes".

Es cierto que hoy todo ha cambiado mucho, y antes las pruebas de acceso a la universidad no tenían los tintes de tragedia que aparentan ahora. También, que en determinados grados la demanda de plazas supera con creces la oferta, que la presión que soportan los centros en relación con las notas de los alumnos es mucho mayor, y que el distrito único universitario fomenta la competencia desleal entre comunidades. Pero precisamente por eso, sería deseable por quienes tienen las competencias se fomentase un sistema de prueba única y objetivable que fomente la igualdad de oportunidades, reservando a los centros el cumplimiento de sus verdaderas funciones, que van más allá de las de una vulgar academia para aprobar el carnet de conducir.

Miércoles 5 de Junio de 2024 | EL DÍA DE CÓRDOBA

### OPINIÓN

### COLONIALISMO ELECTORAL EN ANDALUCÍA

LA TRIBUNA







OS andaluces nos jugamos mucho en estas próximas elecciones. El mundo está cambiando a gran velocidad y ese nuevo escenario no pinta precisamente bien para Europa. Y dentro de nuestro continente, los preocupantes problemas de seguridad de su frontera oriental tienden a dejar en un segundo plano lo que pueda ocurrir en este remoto rincón suroccidental que ocupa Andalucía. Lo estamos viendo también con el nuevo encaje del Reino Unido en la etapa post-Brexit: la máxima prioridad para la UE ha sido el mantenimiento de Irlanda del Norte dentro de la unión aduanera y el mercado único (1,8 millones de habitantes en el contexto de los poco menos de 7 del conjunto de la isla de Irlanda). La solución de la frontera andaluza de Gibraltar, que afecta directamente al millón de habitantes de su directa área de influencia (Campo de Gibraltar, Costa del Sol), en el contexto de los 8,5 millones de andaluces, permanece sin solucionar, con atención secundaria por parte de la UE y sin la más mínima participación de las autoridades locales o de la Junta de Andalucía.

Los andaluces también nos jugamos mucho en clave interna, en estas próximas elecciones. Las políticas europeas se desarrollan en España bajo las directrices del Gobierno central, y este las ejecuta de acuerdo al juego de intereses de la política española. Los fondos europeos que recibe España se distribuyen con frecuencia dentro de nuestras fronteras con criterios totalmente diferentes. Lo saben bien los agricultores andaluces, que recibirían cantidades significativamente superiores si el Gobierno español distri-

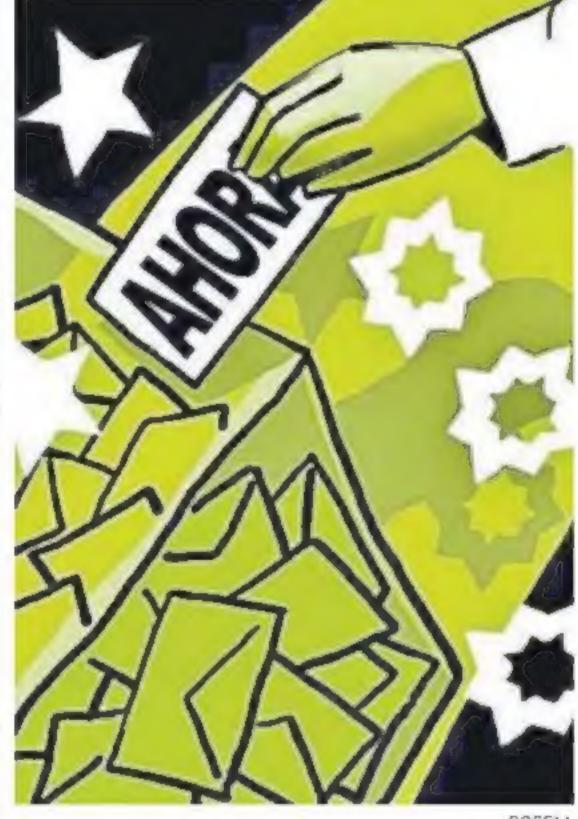

En el mejor de los casos solo cuatro andaluces formarán parte de los 61 eurodiputados que le corresponden a España, es decir, el 6% de los elegidos

buyese el dinero de la PAC con similares criterios a los que la UE utiliza para otorgárselo a España.

Tener eurodiputados andaluces es por tanto de gran importancia. Sin embargo, de acuerdo a las candidaturas de los grandes partidos y las encuestas electorales publicadas, solo tres andaluces tienen altas expectativas de ser elegidos: dos por el PP y una por el PSOE. La mayor parte de los sondeos publicados no confirman un cuarto que podría ser elegido por Sumar. Vox ni siquiera ha situado a algún andaluz o andaluza con mínimas posibilidades. En el mejor de los casos solo cuatro de nuestros conciudadanos formarán parte de los 61 eurodipu-

tados que le corresponden a España, es decir, el 6% de los elegidos, cuando conformamos el 18% de la población española. Volviendo al ejemplo anterior, 13 eurodiputados representarán a los 5,2 millones de habitantes de la República de Irlanda; 6 a Malta (500.000 habitantes); 9 a Eslovenia (2,1 millones); 17 a Bulgaria (6,4 millones). No les abrumo con más datos. Me atrevo a definir esta sonrojante situación como colonialismo electoral por parte de los grandes partidos españoles: aporte usted los votos que ya le daré yo a otros su representación. Si aceptamos tal irracional despropósito con mansedumbre, ¿quién puede extrañarse de que nos visiten ministros de modales chulescos, que ofrecen lentejas frente a nuestras peticiones de inversión pública? ¿O de que los responsables de la Junta de Andalucía gestionen aquí con un ojo puesto en su futuro político personal en Madrid?

Por todo ello voy a votar a Ahora Andalucía. Más que un voto, lo entiendo como un ejercicio de dignidad, como un acto de coherencia con nuestros intereses colectivos. Lo haré también como reivindicación consciente contra una forma de entender la política en la que ciertos territorios, amparados en una interpretación arbitraria de la Historia, imponen sus privilegios sobre los derechos individuales de quienes solo creemos en el estado de derecho.

Será asimismo un voto por recuperar nuestra autoestima, un paso para rebelarnos contra la inercia y afirmarnos como protagonistas de nuestra realidad. Un voto desde la auto-exigencia: con ilusión, pero sin pretender desentendernos de la responsabilidad de nuestras decisiones; sin atribuir todos nuestros males a los otros, pero exigiendo nuestro derecho a ser tratados justamente en pie de igualdad.

Y será, por último, un voto por un joven candidato, Javier García Fernández, alejado del profesionalismo político, emigrante por razones profesionales a pesar de su excelente formación, como tantos andaluces de su generación. En definitiva, un voto desde la razón, en conciencia y hacia la esperanza.

Todo aquel "cientifismo" erosivo y pernicioso, desarrollado en el XIX y el XX en las facultades europeas, es el que todavía hoy alimenta, tanto a los viejos utopistas de la dictadura del proletariado, como a los partidos xenófobos que concurrirán este domingo a las elecciones. En España, no solo existen aún tales formaciones, sino que, en su mayoría, gozan de una insólita buena salud. Recordemos que un racista declarado como don Joaquín Torra ha sido, hasta hace no mucho, presidente de la Generalitat de Cataluña. Y que es un abanderado de tales ideas quien dicta la política española desde La colmena

MAGDALENA TRILLO



@magdatrillo

### VOTO 'TIKTOKER'

ACE justo un año, una profesora friki de la Universidad de Granada estuvo a punto de llegar al Rectorado abrazando árboles y enseñando lo que llevaba en el bolso. He simplificado, y tal vez maximizado su éxito entre la comunidad estudiantil, pero creo que es una imagen muy cercana y elocuente de las amenazas que los nuevos entornos de comunicación suponen para la democracia. Para una institución centenaria como la de Granada, para la Europa de los 27 que se renueva este domingo y para el medio centenar de países que abrirán las urnas a la ciudadanía en los próximos meses.

Importa dónde nos informamos, importa quién nos cuenta qué e importa, sobre todo, si el sentido final de nuestro voto es de apoyo o de castigo, si es de indiferencia o de provocación e, incluso, si es de divertimento. No sé otra forma de definir la propuesta de Se Acabó la Fiesta sabiendo que hay un señor, tampoco sé cómo calificar al personaje, que arremete contra la "casta política, mediática y judicial" buscando un blindaje institucional para esquivar las decenas de procesos en que está envuelto. ¿Todos mienten

Se Acabó la Fiesta no es un partido 'raro' más. Es la punta del iceberg de un alarmante voto de rebeldía

menos él? Pues preocúpense porque Alvise Pérez puede convertirse en eurodiputado según el último sondeo del CIS.

En todos los comicios hay partidos raros. ¡No me digan que no es cada vez más difícil encontrar la papeleta cuando vas a votar! Pero Se Acabó la Fiesta no parece que sea uno más porque irrumpe como la punta del iceberg de un cambio de paradigma político que tiene que ver con la desinformación (manipulación e intoxicación), con las brechas ideológicas que nos hacen a todos más radicales y con ese populismo que gana espacio a escala mundial como fórmula de éxito para colectivos activamente desconectados de todo lo que suene a conocido y viejo.

¿Vieja es la democracia? Lo es. ¿Viejos son los medios de comunicación? Lo son. ¿No siempre la justicia es ciega, aséptica e imparcial? No lo parece justo cuando acabamos de conocer la imputación de la mujer del presidente del Gobierno rememorando los tiempos de Alaya con sus interferencias electorales en los ERE.

Pero, a pesar de todo ello, y al margen de lo que pase el domingo, tenemos la obligación de marcar distancias y resituar el debate de lo público haciendo autocrítica y removiendo los cimientos de todo el sistema. No son tiempos para vivir de las rentas pero tampoco puede ser la solución menospreciar a quienes provocan votando en rebeldía. ¿Empezamos por preguntarnos por qué tiene éxito el voto tiktoker?

### Confabulario



### IDEA DE EUROPA

ON meritoria ingenuidad, los medios de comunicación destacaban ayer que la futura presidenta de México, doña Claudia Sheinbaum, es científica y licenciada en física. Esto es, destacaban su cualidad investigadora, de persona que se debe a la Razón, trasplantando dicha virtud al ámbito de la política. Este equívoco, sin embargo, carece de fundamento. La historia del mundo contemporáneo desautoriza radicalmente tal prejuicio. Y en Europa, por motivos de crucial relevancia. Los crímenes más numerosos que ha conocido el mundo se cometieron en nombre del socialismo científico de

Marx y Engels. Y en cuanto a la política de exterminio racial que aplicó el nacional-socialismo alemán, no estará de más recordar que la distinción entre razas y pueblos era ya un asunto científico de importancia en Buffon, en Montesquieu, en Kant (o sea, en la base misma de la Ilustración), y que la frenología de Gall o la criminología de Lombroso no harían sino abundar, científicamente, en este tipo de prejuicios.

El discurso nacionalista de carácter racial que atraviesa el XIX es un discurso que se asienta en "evidencias" biológicas, antropológicas, históricas, etc. -esto es, en toda clase de disciplinas académicas, de menor o mayor solvencia y novedad-, cuya expresión más conocida acaso sea el darwinismo social postulado por el sobrino de Charles Darwin. En cuanto al carácter científico del

Todo aquel "cientifismo" es el que todavía hoy alimenta tanto a los viejos utopistas como a los partidos xenófobos marxismo, tampoco desvelamos nada si recordamos que su ambición "materialista", frente al idealismo de Hegel, es parte no menor de su éxito. Sin olvidar, lógicamente, la inmensa destrucción, de base experimental y tecnológica, que tuvo su primera hora de esplendor en la Gran Guerra ("...un automóvil que parece correr sobre metralla, es más bello que la Victoria de Samotracia", había anticipado Marinetti, adalid del fascio, en febrero de 1909), pero cuya cima, hasta el momento, son los hongos gemelos de Hiroshima y Nagasaki.

su exilio francés.

## CÓRDOBA

# El paro sigue a la baja y cierra mayo con casi 1.500 desempleados menos

- En el último año, 4.362 cordobeses han salido de las listas del Ministerio de Trabajo
- La situación mejora en todos los sectores productivos, pero especialmente en los servicios



Un camarero limpia una mesa en una terraza.

### **Lourdes Chaparro**

El paro en el mes de mayo ha registrado una notable caída en Córdoba. No en vano, la cifra oficial de parados en el conjunto de la provincia cordobesa, que publicó ayer martes el Ministerio de Trabajo y Economía Social, es de 57.784, la mejor cifra alcanzada desde septiembre de 2008, justo en la crisis económica, cuando el número de parados era de 61.267 desempleados.

Con todo ello, el paro ha bajado en 1.442 personas respecto al mes de mayo, lo que supone un descenso del 2,43% en un mes. Si la comparación se hace a nivel interanual, la diferencia es aún mayor, puesto que en un año un total de 4.362 cordobeses han salido de las listas del paro, lo que en términos porcentuales es una caída del 7,02%.

Sin duda, el hecho de que mayo sea el mes festivo por excelencia de Córdoba ha permitido alcanzar estas cifras de paro, sobre todo por el tirón del sector servicios y también el de la agricultura. No obstante, el desempleo ha bajado en todos los sectores productivos, aunque en primer lugar se encuentra el de servicios, con 744 parados menos.

A continuación aparece el colectivo de sin empleo anterior, con 281 desempleados menos, seguido de la construcción, con 175 parados menos; agricultura, con 149 menos; e industria, con 93 menos.

A pesar de esta más que notable bajada del paro en la provincia de Córdoba en el quinto mes de mayo, lo que no ha cambiado es el hecho de que el desempleo siga teniendo nombre de mujer. Y es que, otra vez, el paro afecta en mayor medida al colectivo femenino, al alcanzar un 62,4%, lo que en cifras absolutas son 36.107 mujeres, frente a a 21.677 hombres.

Este descenso del desempleo en Córdoba viene acompañado por el consecuente aumento del número de contratos suscritos a lo largo del mes de mayo, al elevarse a un total de 25.046, lo que representa un incremento del 7,4% respecto al mes de abril; en cifras absolutas son 1.730 más.

No obstante, si la comparación se hace entre mayo de 2024 y el mismo mes del ejercicio de 2023, la diferencia no es positiva, sino todo lo contrario. Y es que, en un año se han suscrito 2.359 contratos menos en Córdoba, lo que supone un descenso del 8,61%.

La tipología más frecuente de los contratos consignados en Córdoba a lo largo del pasado mes de mayo, por su parte, es la de temporal, con un total de 16.725, lo que supone el 66,7%. Además, han registrado un incremento mensual del 14,4%, o lo que es lo mismo, en ma-

yo se firmaron 2.116 contratos temporales más que en abril. Sin embargo, la diferencia anual en este caso es negativa, ya que han registrado una caída del 14,20% en un año, lo que supone 2.767 menos.

En el caso de los contratos indefinidos firmados en el último mes en la provincia de Córdoba se elevan a 8.321, un 33,2% del total. Además, han anotado un descenso del 4,43% respecto al mes de abril, lo que han supuesto 386 contratos menos. Sin embargo, en este caso el saldo es positivo si la comparación se ha hace de manera anual, al suscribirse 408 contratos indefinidos más respecto a mayo del año pasado.

El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, por su parte, también ha publicado este martes los datos correspondientes a las afiliaciones registradas en Córdoba en el mes de mayo.

En este caso, en la provincia de Córdoba la afiliación a la Seguridad Social a lo largo del quinto mes del año ha anotado una subida en la provincia del 0,67%, con 2.052 más. En términos interanuales, la afiliación a la Seguridad Social también ha subido en la provincia cordobesa, con un incremento del 0,89%, lo que se traduce en 2.721 afiliados más. Este aumento se traduce en 308.863 afiliados en Córdoba.

Según los datos publicados este martes por los Ministerios de Trabajo y de Seguridad Social, en Andalucía en el último año (mayo sobre mayo) la ocupación aumentó en 64.452 personas (1,9%) y el paro se redujo en 44.325 (6,2%).

### LOS SINDICATOS DEMANDAN "UN VIRAJE EN EL MODELO"

La bajada del paro el mes de mayo en Córdoba en casi 1.500 personas respecto al mes de abril fue bien recibida ayer por parte de los sindicatos mayoritarios de la provincia, si bien, han recordado que este descenso se debe a la temporada alta del sector turístico.

Es por ello que las organizaciones sindicales CCOO, CSIF y UGT Córdoba destacaron el hecho de que la mayoría de los contratos realizados han sido de carácter temporal y, por ello, insistieron en la necesidad de que se trabaje por un cambio en el modelo productivo de la provincia para obtener mejores registros de empleo.

La secretaria de Empleo de CCOO de Córdoba, Ana Belén Acaiña, señaló que "en el mes de mayo el paro baja en Córdoba por el tirón de las fiestas populares y la temporada alta turística y aunque estamos en una buena senda, seguimos teniendo demasiada dependencia del sector servicios". Es por ello que advirtió la necesidad de que se incentiven la creación de

empleo en el sector industrial, que también ha registrado un buen comportamiento en mayo "impulsado por el frío industrial y la climatización.

Para la secretaria de Empleo de CCOO de Córdoba, no se puede perder de vista tampoco que en mayo disminuyó la contratación indefinida respecto a abril. "Esto significa que la mayoría de los contratos son temporales y que en los meses de verano muchos de estos contratos se extinguirán". No obstante, Acaiña consideró que la reforma laboral "ha impulsado un cambio sustancial en la contratación. De los 126.156 contratos firmados hasta mayo, el 39,56% fueron indefinidos, una cifra inimaginable hace unos años", recalcó.

CSIF Córdoba consideró que es necesario "un viraje en el modelo

El mes pasado hubo 57.784 parados, la mejor cifra registrada desde septiembre de 2008

productivo cordobés hacia sectores más innovadores para no depender tanto de la estacionalidad y del sector servicios como ocurre en la actualidad". La presidenta de CSIF Córdoba, María Dolores Navajas, reconoció que, "sin duda, es un motivo de satisfacción que las listas del paro se reduzcan, pero hay que tener en cuenta que gran parte de ese descenso de la lista de demandantes es fruto de las contrataciones temporales en la hostelería y en el sector turístico debido a los eventos ligados al Mayo Festivo, destacando especialmente el Concurso Popular de Patios y la Feria de Nuestra Señora de la Salud".

Por último, la secretaria de Empleo de UGT Córdoba, Paqui Haro, aseguró que los datos del paro registrado y afiliación "muestran una evolución positiva del mercado laboral en Córdoba, en línea con los resultados que tradicionalmente se obtienen para este periodo". Además, ha indicado que "ahora queda mejorar la protección de estas personas en sus puestos de trabajo, aumentando el coste del despido para que la indemnización realmente tenga un carácter disuasorio para la empresa y resarcitorio para la persona trabajadora, tal y como recoge la Carta Social Europea".

Más información, en página 37.

6 Miércoles 5 de Junio de 2024 | EL DÍA DE CÓRDOBA

### CÓRDOBA

# Escrivá aboga por "acabar con la tasa de reposición" en la Administración

 El ministro para la Transformación Digital y la Función Pública protagoniza unas jornadas estatales de UGT Servicios Públicos



El ministro José Luis Escrivá, ayer en el Palacio de la Merced.

### **Agencias**

El ministro para la Transformación Digital y la Función Pública, José Luis Escrivá, abogó ayer por "acabar con la tasa de reposición" dentro de la administración pública, ya que ha generado problemas de "disminución de recursos" y "temporalidad". En declaraciones a los periodistas antes de su intervención en una jornadas estatales de UGT Servicios Públicos organizadas en Córdoba, el ministro señaló que la negociación colectiva es "esencial" para la actividad ministerial y recordó los "grandes acuerdos" alcanzados en la pasada legislatura, como la "reforma laboral", la de las "pensiones" y en otros ámbitos "muy importantes" como los "Ertes en toda la pandemia".

Incidió en que la negociación colectiva también será esencial para la "transformación de la Función Pública" y 2024 debe ser un año "decisivo" para "dar un paso más" hacia una modernización de la administración pública acorde "con el siglo XXI", ámbito en el que "ya se está trabajando" y en el que "queda pendiente la jubilación", ya sea "flexible, anticipada u otras modalidades". Asimismo, resaltó bar con la tasa de reposición", que ha sido un instrumento que ha generado "problemas muy serios", como es el caso de "una disminución de recursos de funcionarios públicos" que está en la "base de la debilidad" de ámbitos "como la sanidad, la educación o propios de la administración central" al generar una "una falta de planificación de recursos públicos hacia adelante".

También generó "problemas de temporalidad en el sector público"

que un elemento "central" es "aca-

También generó "problemas de temporalidad en el sector público", ya que esa tasa ha llevado a las administraciones a una toma de "decisiones de contratación temporal que nadie quiere", por lo que se ha mostrado que con su eliminación se evitará que "se reproduzcan situaciones como las que se han producido hasta ahora".

En ese sentido, valoró las jornadas celebradas por UGT en Córdoba que profundicen en la importancia de la negociación colectiva para lograr los objetivos marcados, así como las propuestas sindicales que ayudan "a articular toda esta transformación de la administración pública" en la que el Gobierno "está involucrado" dentro de su "agenda reformadora".

En otro orden de cosas, el ministro confió en que se cumplirá el compromiso del Gobierno de la Nación de llevar a las Cortes "este año" la futura Ley de Ciberseguridad, para su tramitación, destacando al respecto el carácter "preventivo" que tendrá la nueva norma. Escrivá explicó que dicha ley forma parte del "plan legislativo de este año, y estamos trabajando internamente, dentro de la Administración, porque es una ley que requiere integrar distintos elementos que tienen que ver con distintos ámbitos de la Administración".

Junto a ello, opinó que "el compromiso de tener esta ley en el Parlamento en este año se va a cumplir, y dado que es un tema sensible", consideró oportuno "enfatizar la importancia en el ámbito de la ciberseguridad de lo que es no solo la respuesta posterior y a los ataques cibernéticos, sino lo que es la anticipación" a los mismos.

### "pérdida de tiempo" buscar a la familia del general Cascajo

E.P.

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Córdoba, Antonio Hurtado, consideró ayer "una pérdida de tiempo" que el Consistorio "se entretenga en buscar a los familiares del general Cascajo" para comunicarles la retirada del simbolismo franquista de su lápida y la retirada de la distinción de Hijo Predilecto de Córdoba, "porque no los va a encontrar por ninguna vía, según la información disponible por la Asociación Memorialista Aremehisa, que ha solicitado personarse en el expediente iniciado por el alcalde a través de un reciente decreto".

Hurtado argumentó que "el general Cascajo sólo tenía como familia más cercana a sus dos hermanas Trinidad y Soledad y un sobrino llamado José Porras Cascajo cuando murió en 1953". "Los demás eran familiares de tercer y cuarto grado, sobrinos políticos, primos, etcétera, que no tendrían, caso de existir, derecho funerario sobre esa propiedad", ha apuntado, para remarcar que "las hermanas están ya fallecidas".

Según expuso, "la sepultura de Ciriaco Cascajo Ruiz fue construida y cedida por el Ayuntamiento a través de un acuerdo a comienzos de mayo de 1953 y ratificada el día 9 de ese mismo mes y año", a lo que ha agregado que "en el documento de cesión de la sepultura se debería de haber especificado las condiciones en las que se realizó".

## El TC no ve discriminación por razón de género en un despido en el Arqueológico

El Constitucional desestima la demanda de amparo de una empleada con contrato temporal de interinidad

### E.P.

Ya hay sentencia: no hay discriminación por razón de género en el despido de una interina del Museo Arqueológico de Córdoba. Este es el fallo que la Segunda del Tribunal Constitucional (TC) ha aprobado por unanimidad, y que desestima la demanda de amparo presentada por una empleada con contrato temporal de interinidad

con la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía en el Museo Arqueológico de Córdoba, al no apreciar que la extinción de la relación laboral tuviera como origen la discriminación por razón de identidad de género.

Según ha detallado el TC en una nota, la demandante de amparo con contrato temporal de interinidad con la Junta de Andalucía desde el año 2007 solicitó la nulidad de la extinción del contrato temporal acordada por la resolución de la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública de 2 de mayo de 2017 por la que se hizo pública la resolución del concurso de traslados entre el perso-

nal laboral fijo o fijo discontinuo.

Al respecto, la demandante consideraba que "la resolución venía motivada por la discriminación por motivos de identidad de género", tras haber iniciado un proceso de transición de género. No obstante, el Juzgado de lo Social número 4 de Córdoba y la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) no estimaron la nulidad del despido, al considerar en la extinción de la relación laboral la inexistencia de un móvil discriminatorio.

Ahora, la sentencia de la Sala Segunda reconoce que existió una sospecha de discriminación por identidad de género, al haberse acreditado cierta conflictividad en la relación laboral entre la recurrente de amparo y la dirección del museo en el que prestaba sus servicios.

Esta conflictividad tuvo su origen precisamente en el rechazó inicial de la directora y de los empleados del museo a identificar a la recurrente de modo consecuente a la nueva identidad de género manifestada. La Sala Segunda, pese a la existencia de dicho indicio de discriminación, descarta que la extinción de la relación laboral estuviera vinculada a tales desencuentros.

En primer lugar, el fallo indica que la directora nada tuvo que ver en la resolución de cese de la trabajadora, al obedecer la misma a la convocatoria y resolución del concurso de traslados efectuado por la Administración General de la Junta de Andalucía y no por la dirección del Museo.

En segundo lugar destaca que de los hechos probados resulta que tras el escrito dirigido el 18 de febrero de 2016 a la Delegación Territorial de la Consejería de Turismo y Deporte de la Junta por el que solicitó el reconocimiento de su identidad de género, ésta, estimó su solicitud apenas transcurridos cinco días hábiles.

Así, la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, de la que es ponente el magistrado César Tolosa Tribiño, concluye que la extinción de la relación laboral tuvo "un origen completamente desvinculado de cualquier conflictividad derivada del ejercicio por la recurrente de su identidad de género".

### CÓRDOBA

### SELECTIVIDAD

Más de 4.700 alumnos de la provincia empezaron ayer las pruebas de acceso a la

Universidad • Luis Cernuda y un texto sobre la dieta mediterránea, en el primer examen

## "Esperamos triunfar como el Madrid"

### Alejandro Balsera

Cabezas pegadas al pupitre. Bolígrafos en constante movimiento. Alguna mirada al frente, sin rumbo, en busca de la inspiración divina. Concentración, seriedad y un silencio sepulcral el que se apoderaba del salón de actos del edificio sur de la Facultad de Medicina y Enfermería de la Universidad de Córdoba (UCO). El ritual habitual en este tipo de pruebas. Y es que ayer martes arrancaba la Selectividad en toda Córdoba y un total de 4.743 alumnos (52% chicas y 48% chicos) deciden su futuro en estos exámenes que determinarán qué carreras pueden escoger tras haber terminado el Bachillerato.

El examen de Lengua Castellana y Literatura reunió en el Aula Magna del centro educativo a unos 200 alumnos desde las 08:30. El poeta sevillano Luis Cernuda, por un lado, y la escritora española Carmen Martín Gaite, por otro, las dos opciones junto a algunas preguntas sobre la famosa obra de El árbol de la ciencia de Pío Baroja a las que se enfrentaron los alumnos en la primera prueba de acceso a la Universidad (EvAU) de este 2024.

Los primeros en salir del Aula Magna del examen de Lengua y Literatura fueron tres alumnos del colegio Santísima Trinidad, a poco más de un solo kilómetro de la Facultad de Medicina donde están decidiendo su futuro. ¿Nervios? Pocos, o eso ha parecido tras el primer examen. A Modesto el de Lengua le salió "bien", aunque igualmente no le hace falta prepararse mucho estas pruebas porque va a estudiar la carrera de Ingeniería Civil y no necesita mucha nota: "Me he enfocado sobre todo en matemáticas y en dibujo técnico", señalaba el alumno.

Modesto eligió el texto periodístico en Lengua, que fue "muy fácil de leer y más sencillo que años anteriores". La fortuna le sonrió también a su compañera Melanie, que se decantó por el periodístico también –porque el literario no se lo había ni preparado- y escapó "muy bien" de la prueba. Para aprobar, seguro, pues la sintaxis "ha sido bastante facilita". La misma alegría compartió Iván, que salió "contento" junto a sus compañeros porque se había preparado novela de teatro y narrativa y le cayó "la que mejor sabía".



Máxima concentración tras un duro año de aprendizaje.

Iván tiene claro que llegará a la nota de corte que necesita para estudiar "algo relacionado con el inglés", posiblemente "historia en inglés". Tras estos tres alumnos de la Trinidad, el mogollón de jóvenes empezó a salir en masa del salón de actos de la facultad. Los 90 minutos de examen habían terminado. A las puertas del centro, los alumnos hacían tiempo hasta las 11:00, hora del arranque de las pruebas de Historia de España o

Filosofía.

Ese hueco lo aprovechaban los alumnos para debatir sobre cuáles eran las respuestas correctas en el examen anterior. Hay quienes prefieren hacer oídos sordos y repasar para la siguiente prueba aislados de la multitud. Ana Ruano, alumna del instituto Medina Azahara, salió muy ilusionada del Aula Magna, pero con una duda enorme: ¿La palabra microondas es derivada o compuesta? "¡Es derivada!", le aseguraba su compañero de clase, Manuel Navarro. A lo que Ana contestaba dando saltos de alegría.

Muy cerca de esta conversación, Nacho Fernández salía del examen junto a sus amigos. Lo hacía con la camiseta del Real Madrid puesta, en busca de que la habitual suerte que atesora este club le acompañe: "Espero que como el Real Madrid, triunfemos", comentaba con orgullo. Alzarse con su particular Cham-

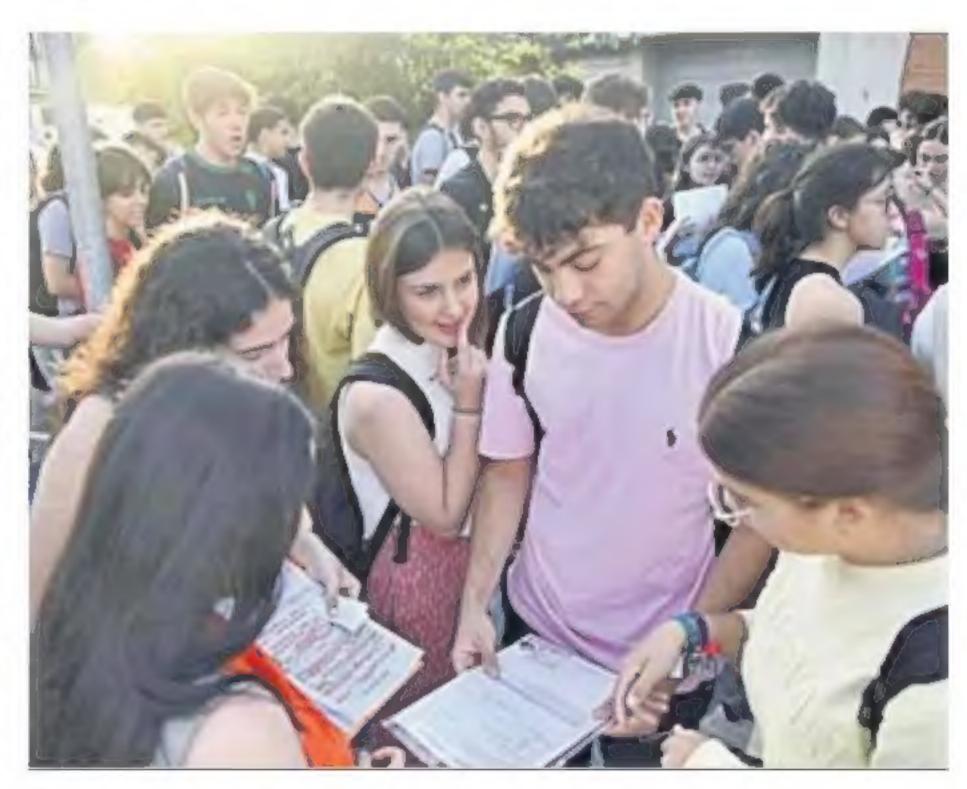

Últimos repasos antes de entrar en el aula.

pions League, la de superar esta Selectividad, le permitirá acceder a Administración de Empresas (ADE), cuya nota de corte "subirá este año y estará en el 9 y algo".

Superada la prueba en Lengua, Nacho fue de cabeza a por el de Filosofía. Esperando, eso sí, que le cayera Kant. "A pesar de que todo el mundo dice que es muy difícil, yo creo que es sencillo y lo llevo bien preparado", señalaba el estudiante del instituto Alhaken II sobre el filósofo prusiano. Al menos en esta facultad de Medicina y Enfer-

mería, los primeros tres exámenes de la EvAU fueron bien en términos generales. Tras Lengua e Historia o Filosofía, Lengua Extranjera fue el siguiente. A las 15:00 los nervios se habían esfumado. Y es que tocaba volver a casa a comer, descansar y estudiar para el segundo de los tres días de selectividad. Esto no ha hecho más que empezar.

### REFUERZO SANITARIO

El vicerrector de Estudiantes y Cultura de la Universidad de Córdoba (UCO), Israel Muñoz, por su parte, aseguraba que todo se está desarrollando con "normalidad" y "tranquilidad" tanto para los alumnos como para el profesorado. Con ese fin, este año, la institución académica gracias al Servicio Andaluz de Salud ha ampliado la asistencia médica en estas pruebas con un total de 11 enfermeras repartidas por las distintas sedes de Córdoba en las que se realizan los exámenes para atender cualquier tipo de incidente.

Esa es la principal novedad de esta EvAU en Córdoba que será la última con el modelo actual. Y es que la Selectividad cambiará a partir del 2025 con la implantación de un único prototipo de ejercicio para cada una de las asignaturas como principal novedad. Además, está previsto que los exámenes consten de un 70% de preguntas de desarrollo.

El jefe adjunto del Servicio de Inspección de la Delegación Territorial de la Junta de Andalucía, Rodrigo Checa, destacaba que este año la Selectividad en Andalucía se ha anticipado a cursos anteriores con el objetivo de que coincidiera en las mismas fechas con la del resto de España. Un "esfuerzo" realizado por adaptar los cursos de Bachillerato y así poder "adecuar el calendario y que los alumnos andaluces accedan a otras carretas al mismo tiempo que el resto de alumnos de España".

### DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE

Salvador Fuentes. Presidente de la Diputación Provincial de Córdoba

## "Debemos ser más responsables y aprender de lo que hemos sufrido"

El Plan de Gestión de Riesgo por Sequía puesto en marcha por la institución provincial recoge las medidas necesarias para el ahorro de agua en todos los municipios

ste año la campaña del Día Mundial del Medio Ambiente de 2024 se centra en la restauración de las tierras, la resiliencia a la sequía y la desertificación. Teniendo en cuenta la situación actual de los embalses, ¿cree que habrá problemas de abastecimiento de agua durante este verano en la provincia??

-EDespués de las últimas lluvias, los embalses de nuestros tres sistemas de abastecimiento se encuentran con agua suficiente para cubrir las necesidades de nuestros usuarios este verano. Es una buenísima noticia después de todo lo que hemos vivido, en especial los vecinos de las comarcas de Los Pedroches y el Guadiato. Pero esto no nos puede llevar a un discurso triunfalista, sino que ahora debemos ser más responsables y prudentes que nunca y aprender de todo lo que hemos sufrido. Además, debemos seguir trabajando y poner en marcha todas las infraestructuras que son necesarias a nivel hidráulico para preparar a nuestra provincia para los periodos de sequía, que sabemos que serán más frecuentes e intensos. No podemos repetir los errores de la sequía del 1995 y no vamos a parar ni un segundo en definir y ejecutar todos los proyectos.



"Los agricultores y los empresarios han tenido una actitud responsable durante la sequía"

-¿Qué medidas pueden adoptar los diferentes municipios en materia de ahorro de agua?

-Las medidas y recomendaciones a adoptar vienen recogidas en el Plan de Gestión de Riesgo por Seguía. Entre ellas se encuentran la programación de campañas de educación ambiental destinadas a poner en valor el agua de grifo y que incidan sobre el ahorro de los recursos hídricos, minimizar el consumo de agua de uso municipal, por ejemplo, la dedicada al riego de zonas verdes y baldeo de calles, poner en marcha campañas regulares de detección y corrección de fugas en redes urbanas y mantener las infraestructuras relacionadas con el ciclo urbano del agua en perfectas condiciones. En todo esto estamos trabajando desde Emproacsa y animamos a todos los municipios a hacer cuanto puedan también en este sentido. Además, pedimos a la



podemos olvidar que los episodios de sequía, como el que hemos padecido recientemente, serán cada vez más recurrentes por la incidencia del cambio climático. Tenemos que aprender de nuestros errores para que no se repitan. -¿Y en el caso del tejido empresarial y agroalimentario?

-Los agricultores y los empresarios de Córdoba han tenido una actitud muy responsable durante el periodo de sequía y juegan un papel fundamental en el ahorro de agua y el consumo responsable de este preciado recurso. La escasez de agua y la sequía son cuestiones que afectan a todos los sectores, especialmente a aquellos que tienen una dependencia directa de este preciado y escaso recurso, por lo que es fundamental la implicación de todos, de las administraciones públicas, del mundo de las empresas y de la ciudadanía.

### Cambio climático

"Todos tenemos que poner nuestro granito de arena para revertir la situación"

-La ley de las tres R (reducir, reciclar, reutilizar), ¿cómo se aplica en el día a día de la Diputación?

-La ley de las tres R (reducir, reciclar, reutilizar) es vital, y a esas tres R hay que añadir la D de divulgación y puesta en valor de nuestro patrimonio natural. Una de las recomendaciones para ayudar a la consecución de estos objetivos tiene que ver con la acción individual, con la implicación personal de cada trabajador o trabajadora con el correcto uso de los recursos. A nivel institucional, la conservación del medio ambiente y el uso racional de los recursos naturales está en todas nuestras líneas de ac-

tuación, desde la reforestación de espacios para generar biodiversidad y para reducir la huella de carbono, programas para potenciar el uso de energías renovables y reducir el uso de las fósiles -disminuyendo además el gasto energético de nuestros ayuntamientos-, planes para la recuperación paisajística de zonas degradadas, creación de espacios e itinerarios verdes para su uso ciudadano, elaboración de planes de movilidad sostenible en nuestros municipios, difusión de la riqueza de nuestros enclaves naturales y un largo etcétera. En el caso del agua, es fundamental el mensaje de que el que agua no acaba en el fregadero y tenemos la obligación y el reto de poner en marcha mecanismos para el reciclaje y reutilización del agua. Aún estamos a tiempo de luchar contra el cambio climático y revertir la situación pero todos tenemos que poner nuestro granito de arena para poder hacerlo posible. Como decía Loran Eisely, "si hay magia en este planeta, está contenida en el agua". Cuidemos, conservemos y protejamos este recurso que nos da la vida.

### **PUBLICIDAD**



10 Miércoles 5 de Junio de 2024 | EL DÍA DE CÓRDOBA

### CÓRDOBA

## El PP luchará en Europa contra "la brrocracia que asfixia al campo"

 Dolors Montserrat defiende que su partido será la voz de los agricultores y los ganaderos andaluces en el próximo Parlamento europeo

#### F. J. Cantador

La número uno del PP a las elecciones del próximo 9J, Dolors Montserrat, se comprometió ayer en Córdoba a que su partido luchará en el Parlamento europeo "contra la asfixia burocrática que está ahogando al campo". Lo hizo durante un encuentro de campaña con agricultores y ganaderos de la provincia. Montserrat insistió en que "para el crecimiento económico y la creación de empleo lo que necesitamos es cuidar de sectores estratégicos para esta tierra, Andalucía, y para toda España, como son el campo y el mar. El PP ha sido siempre la voz y la defensa del campo y del mar en Europa; hemos venido trabajando muchísimo estos cinco en defensa de los agricultores y ganaderos en el Parlamento europeo", dijo.

"Nos comprometemos con ellos, con los agricultores y los ganaderos, a ser su voz en el Parla-

mento, donde vamos a luchar contra la competencia desleal y contra esa asfixia burocrática que está ahogando al campo", insistió. Para añadir que el PP no va a permitir que se criminalice al campo como, según defendió, "está haciendo la candidata socialista, Teresa Ribera", a quien tildó de ser "la gran enemiga del campo". Montserrat subrayó que, todo ello, después "de que nos hemos enterado por los medios de comunicación de que ni siquiera va a coger el acta de eurodiputada. Se presenta y no va a representar a España en el Parlamento, lo que es un fraude electoral y un timo, mientras que toda la candidatura del PP nos comprometemos a que seremos eurodiputados para defender al campo andaluz", destacó la popular.

La cabeza de lista del PP a las elecciones europeas puntualizó que "la primera iniciativa" de su formación pasa por que el PP eu-



Dolors Montserrat, junto a José María Bellido, Adolfo Molina y Antonio Repullo.

ropeo, "que es la fuerza mayoritaria en el Parlamento europeo", va a pedir que el comisario de Agricultura "sea de nuestra familia política, que sea del PP europeo, para que se termine esa criminalización y ese señalamiento hacia el campo, culpando a los agricultores y a los ganaderos del cambio climático, cuando son los que mejor cuidan de nuestro medio ambiente". También se comprometió a que su partido creará un comisario específico de Pesca, "ya España es uno de los líderes en Europa en pesca, por lo que necesitamos a ese comisario específico", defendió la candidata.

Como ejemplo de la "criminalización que la izquierda hace del

campo andaluz" destacó que Teresa Ribera se sumó "a un boicot que venía de fuera de España" contra la fresa de Huelva "y encima dejando entrar fresas de terceros países, que venían contaminadas, lo que significa que ni ella ni el presidente Sánchez no luchan contra la competencia desleal". También puso como ejemplo "la criminalización que el PSOE intentó" con el sector del vino, "un sector tan importante en Córdoba y en toda Andalucía", defendió. Montserrat criticó al respecto que el PSOE pretendía en "los vinos, las sidras, los cavas y los brandis" una etiquetas "iguales a las de las cajetillas de tabaco, diciendo que son productos cancerígenos, algo

que paró el PP en el Parlamento, pero los diputados socialistas españoles votaron a favor de eso".

Todo ello, según añadió, cuando España es "el principal país exportador de vino del mundo y al que el sector proporciona 385.000 puestos de trabajo directos. Esa es una demostración más de como el PSOE ataca y arruina al campo", matizó. La cabeza de lista del PP a las elecciones europeas se refirió igualmente a como "los socialistas también atacaron al sector de la carne, un sector ganadero también importante en Andalucía, pidiéndonos que no la consumiéramos, cuando se trata de un sector que crea 850.000 puestos de trabajo directos en toda España".

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS ZAHURDILLAS, S.A.

En cumplimiento de lo establecido en los Estatutos sociales y en el Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se convoca a los señores accionistas de Zahurdillas, S.A a la Junta General Extraordinaria, que se celebrará en el domicilio silo en C/ República Argentina, nº 16 -4°-1 de Córdoba, en primera convocatoria el día 15 de julio de 2024 a las 19,00 horas, o de no alcanzarse el quorum necesario, al día siguiente 16 de julio de 2024 y, en su caso, en el mismo lugar y hora al día siguiente, en segunda convocatoria, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA

Primero. - Modificación de Estatutos Sociates, respecto a la forma de notificación a los socios de las juntas generales ordinarias y extraordinarias a calabrar.

Se adiciona artículo a los Estatutos Sociales, quedando redactado como sigue.

La convocatoria de Junta General de Accionistas, tanto las que revistan carácter de ordinarias como las extraordinarias, se realizará por cualquier procedimiento de comunicación individual y escrita que asegure la recepción del anuncio por los socios, ya sea indistintamente burofax con certificación de contenido dirigida al domicilio designado al efecto o al que conste en al documentación de la sociedad o mediante escrito duplicado entregado personalmente de forma individual a cuya recepción se obtenga la firma del accionista destinatario acusando recibo de la misma o mediante correo electrónico con confirmación de lectura; la negativa de confirmación a la petición de lectura del correo electrónico, equivale a que el socio quede

Segundo. - Renovación del cargo de administrador único.

Tercero. - Redacción, lectura, aprobación y firma del acta

Derecho de asistencia: podrán asistir a la Junta general extraordinaria los accionistas de la sociedad. Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la junta general extraordinaria de accionistas por medio de otra persona, con arreglo a la establecido en el artículo 184 de la Ley de Sociedades de Capital.

Derecho de información: se hace constar el derecho que asiste a todos los accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, la información y documentos que van a ser sometidos e la junta de conformidad con lo dispuesto en los artículos 197 de la Ley de Sociedades de Capital.

Cordoba a 30 de mayo de 2024 - El Administracor unico, Manuel Garcia Sancet

### Bolaños reivindica que la Base Logística del Ejército tiene "ADN socialista"

El ministro compara que, "mientras el PP vive del fango, el Gobierno bate récord de cotizantes"

### E. D.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y secretario para la Reforma Laboral y Nuevos Derechos de la CEP del PSOE, participó anoche en Villafranca de Córdoba en un mitin de campaña de las elecciones europeas para poner en valor la inversión y el crecimiento económico y de empleo que significarán la instalación de la Base Logística del Ejército de Tierra.

Así, defendió que se trata de un "proyecto tractor" que "tiene sello y ADN socialista" porque "fue una apuesta personal del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para la provincia de Córdoba", y que expuso como aval de la gestión socialista "que ha conseguido que la economía española crezca 5 veces más que la media de la Unión Europea".

En acto, denominado Alcaldes y alcaldesas por las Base Logística del Ejército de Tierra, Bolaños compartió atril con la secretaria general del PSOE de Córdoba y diputada en el Congreso, Rafi Crespín, así como con la alcaldesa de Baena, María Jesús Serrano, y el alcalde de la localidad, Paco Palomares.

En el encuentro, al que asistió una docena de regidores y regidoras municipales socialistas de la provincia, el ministro puso como aval la gestión del Gobierno de España para pedir el voto para el PSOE en la cita con las urnas el próximo domingo. Así, afirmó que "mientras el PP vive del fan-



El ministro Bolaños, ayer en Villafranca de Córdoba.

go, el Gobierno de Pedro Sánchez bate récords con 21,3 millones de cotizantes", prueba del crecimiento de la economía espa-

ñola en los últimos años.

En este sentido, agregó sobre el partido de Feijóo que "ellos siguen ahí entretenidos en el barro, mientras nosotros desarrollamos políticas útiles con resultados que mejoran la vida de las personas", y volvió a contraponer que "mientras el PP se va a Europa a criticar, nosotros traemos fondos europeos que han servido para que hoy nuestra economía

crezca 5 veces más que la media de la Unión Europea".

Para Bolaños, es importante la movilización ciudadana en las urnas en la cita del 9-J porque "nosotros tenemos claro qué Europa queremos, mientras que el PP lo que propone es pactar con la ultraderecha", por lo que se comprometió a seguir construyendo una Europa con corazón socialdemócrata "desde la que las y los socialistas desarrollaremos políticas claras y firmes para defender el Estado del Bienestar".

### PUBLICIDAD





a favor de



Únete a #NingúnHogarSinAlimentos y dona con un

% bizum al 38014 o entra en ningunhogarsinalimentos.org



### CÓRDOBA

### SANIDAD | XXII SEMANA DEL DONANTE



Foto de familia de los galardonados, con las instituciones.

### F. J. Cantador

El Hospital Universitario Reina Sofía entregó anoche los V Premios Miguel Berni a la promoción de la donación de órganos en una emotiva gala celebrada en el Centro de Recepción de Visitantes (CRV) de la Puerta del Puente. El acto, guiado por el periodista José Antonio Luque, recorrió la trayectoria de los trasplantes y de la donación en los 45 años de historia que acumula el Hospital en este campo. "El pasado año había más de 20 personas que no sabían que hoy iban a vivir gracias a un trasplante realizado en el Reina Sofía", destacó al inicio de su intervención Luque.

Como recordó, los galardones llevan el nombre de quien inició este camino en Córdoba, Miguel Berni, en 1979, al someterse a un injerto renal. Seis de sus hermanos estuvieron presentes un año más en la entrega de los reconocimientos, recordando con orgullo aquellos duros momentos que tanto han ayudado a centenares de familias después, en un acto con el que se pretendía rendir homenaje a todas aquellas personas y organizaciones que suman en pro de la donación.

"Para el Hospital Reina Sofía, hablar de Miguel Berni es emocionante; tenemos mucho que agradecerle a Miguel y a su familia. Él fue la primera persona que recibió un trasplante de órgano sólido en el Reina Sofia, en febrero de 1979. Para nosotros fue un valiente, porque en 1979 el Hospital tenía ganas y tenía ilusión en el campo de los trasplantes, pero era lo único que tenía, porque experiencia no tenía", destacó el director gerente del Reina Sofía, Francisco Triviño.

## El Reina Sofia entrega sus premios en pro de la donación

La periodista de 'El Día' Ángela Alba, el jurado del poemario 'Tintas para la Vida' y Vicente Muñoz son los protagonistas de esta emotiva gala

Para añadir que Miguel Berni fue el canal que permitió al Hospital "dar ese primer paso para iniciar un camino que nos ha llevado a ser referentes nacionales, lo que es un orgullo para Córdoba".

Desde ese primer trasplante renal de febrero de 1979, en el Reina Sofía se han realizado, tal y como ha recordado Luque, 5.893 trasplantes de órganos, 2.200 de riñón, 1.704 hepáticos, 780 de corazón, 925 pulmonares, 269 de páncreas y 3.978 de tejidos, además

Los galardones llevan el nombre de Miguel Berni, la primera persona trasplantada en el centro

de 1.785 de córneas, 2.193 de médula ósea, "lo que supone 9.874 trasplantes de órganos y tejidos, ni más ni menos", sentenció.

Tras ello se procedió a la entrega de los premios que comprenden tres categorías, tal y como ha detallado Triviño, la de Mejor labor de divulgación de la promoción de la donación de órganos, Ejemplo de

compromiso con la donación y Ejemplo de superación. En esta edición, la periodista de El Día de Córdoba Ángela Alba ha sido reconocida en la primera categoría; el jurado del poemario Tintas para la Vida en la segunda y el paciente trasplantado de córnea, Vicente Martínez, en la tercera.

El jurado, compuesto por cinco miembros (el coordinador de trasplantes, la jefa de servicio del Centro de Transfusión, Tejidos y Células, medios de comunicación, el Servicio Andaluz de Salud y la Universidad de Córdoba) ha destacado de Ángela Alba "su compromiso y rigor dentro de la información sanitaria y, muy especialmente, con la donación y el trasplante". El jurado ha tenido en cuenta que son más de 10 años de trabajo los que lleva acercando a los lectores historias de vida y que ha descrito el proceso de la donación y el trasplante de forma didáctica, con empatía, así como el trabajo de los cientos de profesionales que trabajan para hacerlo posible. "Angela es una periodista cercana, amable y reconocida por su trabajo entre las asociaciones, instituciones y pacientes", ha destacado el jurado.

Parte del jurado del poemario Tintas para la Vida ha recogido el premio en la categoría Ejemplo de compromiso "en reconocimiento a su constancia, su participación solidaria cada año y por la ilusión que ponen en cada edición". El jurado reconoce "su amor por la poesía y su contribución a la difusión de la importancia de la donación durante los 15 años de edición del poemario, una cifra redonda que muestra, además, la trayectoria e implicación de nombres propios como Pilar Sanabria, Antonio Varo, Pablo García Casado, Araceli Sánchez, Bartolomé Delgado, Rafaela Belmonte, José María Gala, Pablo Rubio, Beatriz Toledo, Conchi Rodríguez y María Caballero (Alcer), María Angeles Castilla (A Pleno Pulmón) y Gema Barrera (Trasplantados de Corazón)".

En la categoría Ejemplo de superación, el jurado ha reconocido en esta edición a Vicente Martínez. Vicente comenzó hace 15 años con una pérdida de visión en ambos ojos. Esta pérdida de visión era provocada por tensión ocular muy alta. Tras varias intervenciones y reiteradas subidas de tensión, perdió casi toda la visión, quedando prácticamente ciego e incapaz pa-

ra hacer su vida. En ese tiempo tuvo sus hijos y al más pequeño no le había visto. Precisamente por ello, precisó del trasplante de córnea. Gracias a este tratamiento pudo volver a su cotidianeidad con mayor facilidad y, sobre todo, ver la cara de su hijo pequeño al que no conocía. Además, este año parte del jurado ha concedido una mención sorpresa para uno de sus miembros, el decano de la facultad de Medicina y Enfermería, Luis Jiménez, que este año se jubilará. El objetivo del mismo es que comience esta nueva etapa cargada de buenos recuerdos y agradecimiento por el trabajo y compromiso con el Hospital.

Los premiados recibieron una reproducción limitada de la intervención artística Brote de Vida, que realizó María Ortega en 2019 con la participación de pacientes trasplantados. Esta obra muestra un tronco de un árbol maduro, en forma de corazón, del que germinan brotes verdes después de ser cortado. Un guiño a la simbología de la donación y la vida que regala al paciente trasplantado. Esta obra se puede disfrutar en el exterior del edificio de Consultas Externas, junto al Monumento al Donante.

### CÓRDOBA

### Ángela Alba

El verano de 2020 supuso un antes y un después en la vida de Carmen Castro, una cordobesa que entonces tenía 23 años. Ella era "una chica totalmente normal" que hacía tres meses había pasado el covid-19, pero tenía síntomas que no sabía de dónde procedían como diarrea, dolor de cabeza y náuseas constantes. El médico de familia le dijo a sus padres que la llevaran a Urgencias porque él "no sabía qué hacer" con ella.

Y allí fueron. Cuando llegó a las Urgencias del Hospital Reina Sofía, pasó por el triaje, donde le hicieron una analítica y "rápida-

mente" la metieron en Críticos porque sus riñones "llevaban un tiempo sin funcionar y tenía todas las toxinas acumuladas en el cuerpo, por lo que podía sufrir un paro multiorgánico". "Estaba al borde de la muerte y no lo sabía", reconoce. Le hicieron una biopsia para ver por qué le había sucedido eso y a la semana entró en diálisis, donde ha estado casi cuatro años, hasta el pasado 25 de marzo, cuando por fin recibió un trasplante de riñón.

Pero, ¿cómo asume una chica con una vida normal, de 23 años, que su situación es crítica? "¡Qué barbaridad!",

recuerda Carmen, añadiendo que tras su ingreso "iba empeorando por días; los médicos me estaban mejorando internamente, pero yo me encontraba cada vez peor". Pasó un mes hasta que le pusieron todos los catéteres y le ajustaron la diálisis. Fue "un shock" porque ella anteriormente había tenido problemas de salud, pero "no había sido una enfermedad crónica". De hecho, la enfermedad renal es secundaria a su patología principal y fue la forma en la que esta dio la cara. Gracias a esto descubrieron que tiene vasculitis autoinmune, que causa inflamación de los vasos sanguíneos de diferentes órganos.

En principio, los especialistas del Reina Sofía pensaron que solo había afectado a la función renal, pero en el verano de 2023 se  Con 23 años, Carmen Castro tuvo un fallo renal que la llevó a estar en una situación crítica, "al borde de la muerte"
 Recibió un injerto renal el pasado marzo

## "Todos los días agradezco al donante y su familia su gesto tan bonito"



Carmen Castro posa junto al Monumento al Donante del Hospital Reina Sofía.

dieron cuenta de que también le había dañado la tráquea: no podía respirar ni hablar bien. Así que ha tenido más ingresos por su enfermedad principal.

Sin embargo, en esa primera hospitalización es cuando peor lo pasó porque "cada día ocurrían muchas cosas y yo no me lo esperaba, era un palo tras otro y muchísimo dolor físico y psicológico". Desde el principio, los médicos le aclararon que si quería salir de la diálisis la única opción era el trasplante renal. Sus padres se ofrecieron para donar un riñón y su madre era compatible, pero cada uno de sus órganos tenían algo que podría hacer que no funcionaran bien en su hija, así que los doctores lo desestimaron.

Cuando volvió a su casa, no quería hablar ni ver a nadie y estaba muy irritable. Entonces, fue a la psicóloga de la Asociación para la Lucha contra las Enfermedades de Riñón (Alcer) para recibir ayuda. Al principio, no quería salir de casa, luego "no quería entrar, me hacía las diálisis súper rápido y quería vivir la vida". "Pa-

Su vida ha cambiado "radicalmente", ya que ahora no necesita una máquina para vivir

sé por muchas fases, pero siempre intentando adaptar la diálisis a mi vida", reconoce. Carmen señala que a ella la enfermedad la pilló "muy joven y cuando eres joven lo ves de otra manera, te cuesta más y luchas más".

Su primera diálisis la hizo en el Centro del Perpetuo Socorro, en Ciudad Jardín, pero una vez estabilizada, los médicos vieron que podía hacérsela en casa. Hasta que Carmen dejó de orinar y esa diálisis peritoneal ya no le servía. "Ese fue el punto de inflexión en mi enfermedad renal porque a partir de ahí todo fue para atrás", resalta. "No echaba ni una gota al día de pipí, por lo que mis riñones habían perdido la mínima función que tenían de orinar", añade. Tuvo que volver al Centro del Perpetuo Socorro y fue allí donde recibió la esperada llamada del trasplante.

Antes ya la habían llamado tres veces por un posible riñón para ella y estaba tan nerviosa que le iba a "explotar el corazón", pero "nunca era para mí", asevera. Así

que se autoprometió que la próxima vez iba a estar tranquila. Así fue. Era su segundo día en el centro de diálisis y la sentaron en la misma máquina en la que empezó en 2020. Para ella fue una corazonada porque "se estaban cerrando los ciclos". Al siguiente día, llegó a la diálisis y al rato le sonó el teléfono. Cuando llegó al Reina Sofía, había cinco personas candidatas al trasplante renal y ella y un chico fueron los "elegidos"; los más compatibles. "No tengo palabras para expresar lo que sentía en ese momento, cuando me dijeron que sí estaba eufórica, súper contenta", recuerda.

Cuando salió de quirófano, estuvo en Reanimación siete horas

y subió a planta. Al principio estaba muy feliz, sobreexcitada, pero a los dos días "vino el bajón y los dolores" ya que el órgano tenía que adaptarse y la vejiga tenía que agrandarse después de haber estado inutilizada. A los 12 días le dieron el alta y desde entonces sigue con revisiones periódicas. "El riñón, por suerte, va fenomenal" y Carmen solo tiene "palabras de agradecimiento para los médicos y, sobre todo, para los familiares que quisieron donar los órganos y para el donante, que es el principal actor en todo esto", resalta. "El trasplante me ha devuelto la vida que no

tenía antes porque estaba muy malita", de hecho, "todos los días le agradezco al donante y su familia el gesto tan bonito" que tuvieron.

Su vida ha cambiado "radicalmente en todos los sentidos" ya que ahora no necesita una máquina para vivir, orina y tiene más calidad de vida, pero "tener un riñón que no es tuyo también un precio". En este sentido, explica que, como cualquier trasplantado, tiene que tomar inmunosupresores para siempre que tienen efectos secundarios. Por ejemplo, "tengo que tener mucho cuidado con la exposición al sol, con no coger resfriados, no ir donde haya acumulación de gente como festivales...". Pero "si ahora tengo que estar sentada en una terraza, me gusta mucho más", concluye.





# AQUÍ, HACIENDO FUTURO



16 Miércoles 5 de Junio de 2024 | EL DÍA DE CÓRDOBA

### CÓRDOBA

### CHENCIA

La Finca Cortijo la Reina recibe el premio de Medio Ambiente que concede la Universidad por su contribución a la sostenibilidad

## "Hay que construir el mundo con una visión de futuro"

#### El Día

La Universidad de Córdoba (UCO) celebró ayer la tercera Gala UCO-Medio Ambiente con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, y cuyo objetivo principal es agradecer y reconocer públicamente el compromiso ambiental de la comunidad universitaria. La vicerrectora de Campus Sostenible de la UCO, Amanda García Marín, hizo un llamamiento a la comunidad universitaria a servir de ejemplo en la defensa del medio ambiente.

"Es importante pensar en cómo construir el mundo que queremos con una visión de futuro y no cortoplacista, como suele pasar con las decisiones que va tomando cada generación. La economía y el desarrollo social son fundamentales para nuestra sociedad, pero, solo considerando la repercusión de ambas en el medio ambiente lograremos la tan ansiada sostenibilidad", consideró.

Cristina Linares Gil, científica titular y codirectora de la Unidad de Referencia en Cambio Climático, Salud y Medio Ambiente Urbano del Instituto de Salud Carlos III, ofreció la conferencia inaugural en torno al impacto del cambio climático en la salud.

La investigadora defendió que cambio climático constituye no sólo el principal reto ambiental al que se enfrenta la humanidad, sino que también es una importante crisis de salud pública a nivel global. Así, apuntó que los efectos tanto directos (olas de calor cada vez más frecuentes e intensas, los fenómenos meteorológicos más extensos y destructivos, aumento de los procesos de se-



El responsable de la Finca Cortijo la Reina agradece el reconocimiento.

quía), como los impactos indirectos (aumento de la contaminación o desplazamiento geográfico de enfermedades transmitidas por vectores, aumento de incendios forestales cada vez más virulentos), entre otros, afectan de forma determinante a las poblaciones afectadas influyendo en su mortalidad y carga de enfermedad.

Linares Gil incidió en la necesidad de proteger a grupos vulnerables como niños, población trabajadora al aire libre, ancianos,

personas con patología de base o dependientes, siendo imprescindible la adaptación de los planes de prevención a los impactos que ya sufrimos atribuibles al calentamiento global.

tinciones a las 22 unidades y servicios acreditados con el Programa Trébol de buenas prácticas ambientales de la UCO y se hizo un reconocimiento por su compromiso ambiental al alumnado que ha completado el Programa Trébol Estudiantes. Además, se puso en valor la labor de los participantes en el programa de voluntariado ambiental de la UCO coordinado por el Aula de Sostenibilidad.

Amanda García, por su parte, En la gala se entregaron las dis- entregó el premio UCO-Medio Ambiente 2024 a la Finca Cortijo la Reina, galardón recogido por José María Cabrera Altolaguirre, Juan José Herrero Carmona y José María Cabrera Millán. El jurado destacó que esta finca está abriendo el camino hacia la agricultura del futuro, adaptándose

a los nuevos sistemas productivos, convirtiéndose en referente de excelencia en el sector en Córdoba. Establece sinergias en colaboración con diversas organizaciones e instituciones apostando siempre por la I+D+i como eje vertebral de la empresa, como con la Universidad de Córdoba en la que participa en varios proyectos para la optimización del consumo de agua y la reducción de insumos.

Además, el Cortijo La Reina está apostando decididamente en la renaturalización de la finca llevando a cabo actuaciones de diversificación del paisaje para mejorar la biodiversidad y la conectividad ecológica del territorio.

En sus tierras se implementan prácticas agrícolas que contribuyen significativamente a la reducción de la huella de carbono y al uso eficiente del agua, con sistemas de riego controlados y técnicas de conservación del suelo, maximizando la utilidad de cada gota. Además, esta empresa está comprometida socialmente con la generación de empleo local, la inserción social a través de la agricultura ecológica, el relevo generacional, el producto local y el comercio de cercanía, y en acercar a la sociedad al campo a través de actividades de visita a la finca o concursos de fotografía.

La Universidad de Córdoba creó el premio UCO-Medio Ambiente en 2021 con el objetivo de reconocer públicamente la trayectoria de una persona, administración, empresa, organización o colectivo de la provincia de Córdoba que esté ligada a la defensa del medio ambiente a través de la gestión, sensibilización, educación o participación.

En su primera edición, el ganador fue el activista ecologista Pepe Larios, mientras que en la segunda recayó en José Mora, impulsor del Programa de diversificación del paisaje rural de la campiña de Córdoba.

Citas como esta gala vienen a remarcar la importancia de "una comunidad universitaria consciente y comprometida con la mejora ambiental tanto dentro de la propia universidad como de fuera de ella", como destacó Antonio Gomera, director de Política Ambiental de la UCO.

### El Colegio de Enfermería alerta del déficit de personal en las UCI de los hospitales

### E. D.

El Colegio Oficial de Enfermería de Córdoba alertó ayer de "la precaria situación" que atraviesan las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de los hospitales públicos de la provincia –Reina Sofía de la capital (con UCI de adultos, pediátrica y de neonatos),

Valle de los Pedroches de Pozoblanco, Infanta Margarita de Cabra y el Hospital de Montilla-y, en algunos casos, en los hospitales privados, motivada mayoritariamente por un evidente déficit de enfermeras y una elevada sobrecarga asistencial.

La organización colegial aseguró que se trata de una situación que "no sólo repercute negativamente en las condiciones laborales de estas profesionales y les ocasiona un desgaste físico y emocional, sino sobre todo merma la calidad asistencial que se presta a los ciudadanos, pacientes de especial importancia y gravedad en este tipo de unidades".

Así, advirtió de que en los hospitales públicos cordobeses no se estaría cumpliendo en muchas ocasiones la propia ratio adecuada para UCI que se señala desde el Ministerio de Sanidad (en torno a una enfermera por cada dos pacientes).

También lamentó que el resultado de esta falta de personal es

que no se están cubriendo jubilaciones, bajas, reducciones horarias, permisos de paternidad y maternidad.

Es por ello, continuó, que las enfermeras "ven cada vez más difícil poder disfrutar de sus permisos, días libres y vacaciones, días de asuntos propios y exceso de horas anuales que van acumulando; que en muchos casos no se conceden, -con la consiguiente pérdida de derechos laborales- y si se dan, se dan el día de antes, como coinciden en afirmar varias enfermeras cordobesas de UCI".

### CÓRDOBA

## La melancolía y la sensualidad de Botero se unen en una exposición

 La muestra puede visitarse en la sede de la Fundación
 Cajasol hasta el próximo 20 de julio

### El Día

Si algo enseña la historia del arte es que los maestros siempre tienen en común su capacidad de beber de las fuentes del pasado. Fernando Botero (Medellín, Colombia, 1932 - Mónaco, 2023) conocía la obra de los grandes creadores y, en lugar de interpretarlos, los hizo suyos, pero con su particular punto de vista. "El problema de la pintura no es crear distintos temas, sino hacer lo mismo que han hecho todos, pero en forma diferente. El mismo hombre o la misma mujer, el mismo caballo, el mismo árbol, la misma naturaleza muerta, pero vistos con otro sentimiento, con otros ojos", afirmaba.

"Esos ojos, esa personalidad, son las que nos atrapan y nos llevan a afirmar, sin ninguna duda, que estamos ante las creaciones de uno de los artistas más importantes de nuestro tiempo", anima a descubrir Marisa Oropesa, comisaria de la exposición Fernando Botero. Sensualidad y melancolía, que puede visitarse hasta el 20 de julio en la sede de la Fundación Cajasol de Córdoba (avenida Ronda de los Tejares, 32).

La retrosprestiva ofrece un recorrido por varias décadas de su
producción artística, un recorrido que revela la coherencia y evolución del universo creativo de
Botero, que empezó a construir
al inicio de su trayectoria artística, alejándose de corrientes estilísticas imperantes en su momento como el action painting o el informalismo y decantándose por
la figuración.

"Quien visite esta exposición, podrá deleitarse con el uso de los colores y del volumen que el maes-



Inauguración oficial de la exposición, en la tarde de ayer, ante 'Santa Rosalía'.





'Mujer con máscara'.

tro Botero dominaba", dice la comisaria. Su universo esconde un halo de melancolía que pareciera estar guiado por Saturno a la vez que la sensualidad se apodera de las formas volumétricas que empleaba. Unas formas que se pueden apreciar tanto en las pinturas



'Caballo y domador', de 1990.

como en sus dibujos y acuarelas. Y, por supuesto, no faltan sus icónicas esculturas donde su volumen característico alcanza una mayor fuerza gracias a la tridimensionalidad de las mismas.

En la muestra se comprueba cómo en todas sus creaciones existen temáticas recurrentes que le acompañan desde los años 70 hasta sus últimos trabajos como los iconos cristianos, los desnudos o las naturalezas muertas, que demuestran que Fernando Botero era capaz de abordar, al mismo tiempo, los grandes temas de la historia del arte y la vida cotidiana, siempre realizando sus propias interpretaciones. Son principalmente contenidos que llevan a sus raíces colombianas, donde las relaciones humanas, la música y el baile están presentes.

"Fue una persona muy vitalista hasta sus últimos días", cuenta Oropesa. De esa energía dan testimonio sus cuadros y dibujos, en los que mujeres "empoderadas" y hombres juegan a las cartas, toman las manzanas del árbol sin miedo a ser desterrados del paraíso.

Otro de los espacios se dedica a uno de los géneros que cultivó el colombiano, la naturaleza muerta, en la que se percibe la influencia de Velázquez, Sánchez Cotán y Pacheco. En otro de los apartados, Botero sale al exterior y rinde un homenaje a Courbet en el campo, un maestro pionero en su manera de plasmar la naturaleza. "Un paisaje pintado", opina el artista, "es siempre más hermoso que uno real, porque hay más allí. Todo es más sensual, y uno se refugia en su belleza. Y el hombre necesita expresión espiritual y alimento. Es por eso que incluso en la era prehistórica las personas dibujaban imágenes de bisontes en las paredes de las cuevas".

A unos metros de su retrato de Courbet el espectador se encuentra con una Santa Rosalía que se plantea como un guiño a Zurbarán, uno de los clásicos por los que Botero siente devoción desde los años 50, cuando estudia en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid, y asiste como copista al Museo del Prado y admira las obras de Velázquez y Goya.

La muestra puede visitarse hasta el 20 de julio, de lunes a sábados, de 11:00 a 14:00 y de 18:00 a 21:00. La entrada es libre hasta completar el aforo.

### E. D.

La Filmoteca de Andalucía ha programado Sombras de sospecha, un ciclo de siete películas de 
cine negro, firmadas por cineastas como Welles, Lang, Kurosawa o Clouzot. Según informó ayer la 
Junta de Andalucía, será a partir 
de mañana jueves, 6 de junio, 
cuando se desarrolle el ciclo, con 
sesiones que se celebrarán siempre los jueves a las 20:30, en versión original subtitulada. Las entradas se podrán adquirir en al 
sede de la Filmoteca, ubicada en 
la calle Medina y Corella, 5.

### La Filmoteca acoge el ciclo de cine negro 'Sombras de sospecha'

Las siete películas que se podrán ver en este ciclo son Perdición, de Billy Wilder (6 junio); Perversidad, de Fritz Lang (13 de junio); Las diabólicas, de H.G. Clouzot (20 de junio); El infierno del odio, de Akira Kurosawa (27 de junio); Sed de mal, de Orson Welles (5 de julio); De repente de Lewis Allen (12 de julio); El hombre del brazo de oro de Otto Pre-

minger (19 de julio) y A tiro limpio, de Pérez Doltz, un filme español de culto que cierra el ciclo el 24 de julio.

Perdición, la cinta que abre el ciclo, transcurre en la ciudad estadounidense de Los Angeles, donde un agente de una compañía de seguros (Fred MacMurray) y una cliente (Bárbara Stanwyck) traman asesinar al

marido de esta última para así cobrar un cuantioso y falso seguro de accidentes. Todo se complica cuando entra en acción Barton Keyes (Edward G. Robinson), investigador de la empresa de seguros. "Hay delitos que nunca cambian, pero muchos evolucionan al mismo tiempo que lo hacen la tecnología, los hábitos sociales, los idearios políticos o la

economía", reza la introducción a Sombras de sospecha.

Redactado por el escritor cordobés Salvador Gutiérrez Solís, colaborador de El Día, glosa las características generales del cine negro y de cada una de las películas, en particular, y estará disponible en las proyecciones.

La Filmoteca de Andalucía se creó el 9 de diciembre de 1987. Desde su origen, lleva a cabo una labor de investigación, recopilación y difusión del patrimonio cinematográfico andaluz; esta actividad se complementa con un programa de proyecciones.

### EFFORM SELVEN

DIPUTACIÓN

## El Pleno aprueba el Plan Invierte, dotado con 16,6 millones de euros

- La institución provincial da luz verde al proyecto, que beneficiará a 76 ayuntamientos
- El programa incluye 600 iniciativas con un plazo de ejecución de año y medio

### El Día

El Pleno de la Diputación de Córdoba, en sesión extraordinaria, dio ayer luz verde por unanimidad al Plan Diputación Invierte 2024, "dotado con 16,6 millones de euros, una cifra que irá a reforzar las competencias de los ayuntamientos en materia de inversiones". Así lo explicó el presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes, quien señaló que, tras esta aprobación, se notificará de inmediato a los ayuntamientos, publicándose este miércoles en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), un paso gracias al cual se podrá generar crédito por parte de las entidades locales cordobesas.

Fuentes hizo referencia a que serán 76 ayuntamientos, cuatro ELA y diez mancomunidades los beneficiarios de esta propuesta provincial que, con el montante que se incorpora de los remanentes (un total de 6,3 millones para ayuntamientos y ELA y 300.000 euros para mancomunidades), alcanza los 16,6 millones de euros.

"Debemos agradecer el trabajo y el compromiso del equipo técnico que ha hecho posible el



Un momento de la sesión plenaria de ayer en el Palacio de la Merced.

rápido desarrollo de este Plan, gracias al cual, y según previsiones, podrán desarrollarse un total de 600 proyectos", indicó.

El máximo responsable de la institución provincial recordó, además, que "los ejes centrales sobre los que versará este Plan

Invierte serán el agua, la energía, el crecimiento económico, el empleo, la formación, la digitalización, la actuación en el territorio y la conectividad física".

En cuanto al reparto de cantidades entre las entidades beneficiarias, Fuentes especificó que "se seguirán los mismos criterios que había, estableciéndose un criterio fijo por entidad, uno por población, dispersión, cifras de desempleo y una parcela específica para la zona norte del provincia". "Además, se establece un nuevo criterio en base al análisis de los costes efectivos de los servicios de los municipios, priorizando los más eficientes", apostilló. De este modo, añadió, "el Plan Diputación Invierte permitirá financiar gastos en inversiones reales, gastos en bienes corrientes y servicios y gastos de personal".

La cantidad del Plan Invierte que recibirá cada corporación local oscilará entre los 170.000 y los 400.000 euros, de acuerdo a la aplicación de los criterios objetivos establecidos. Fuentes subrayó que estas partidas, puestas en carga "en tiempo récord", van a "cambiar la realidad de muchos ayuntamientos".

La portavoz del Grupo del Partido Popular en la institución, Ana Rosa Ruz, ya explicó en su momento que "hemos conseguido alcanzar el consenso con todos los grupos políticos en una cuestión de vital importancia para los pueblos de la provincia". "El objetivo no es otro que reforzar las competencias municipales, haciendo beneficiarios de esta propuesta alas entidades locales, que contarán con un plazo de ejecución de 18 meses", matizó Ruz.

## Telefónica sienta las bases para mejorar la conectividad digital de los municipios

La compañía y Diputación colaboran para que "esta conectividad se traduzca en empleo de calidad"

### E.D.

El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, recibió ayer al director de Telefónica en el Sur de España, Joaquín Segovia, en un encuentro en el que se abordó como tema central la conectividad digital en la provincia, pero que ha servido también para poner sobre la mesa otros asuntos de interés. Fuentes recalcó que "la digitalización es uno de los principales ejes de trabajo de esta corporación provincial, junto con el agua, la capacidad energética y el emprendimiento,

con el trasfondo del debate demográfico y la despoblación de nuestro territorio".

En este contexto, enfatizó que "es relevante para nosotros el tema de la conectividad digital en la provincia, y para ello hemos de ir de la mano de Telefónica, que tiene muy desarrollada la fibra óptica y el 5G en la provincia".

"Esto significa que vamos a poder conectar el rincón más pequeño de la provincia con el mundo, lo que se traduce en empleo y oportunidades para nuestros municipios, para que nadie se quede atrás", recalcó Fuentes.

Asimismo, adelantó que "Telefónica desplegará la infraestructura necesaria y la visión de futuro, y la Diputación se encargará de dotarla de contenido y desarrollar todo el talento que tenemos en nuestra tierra".



Salvador Fuentes y Joaquín Segovia.

Por su parte, Segovia destacó que "tenemos la mejor fibra óptica de Europa, en la mayoría de poblaciones de Córdoba hay más fibra que en el centro de Berlín o Londres, con una cobertura del 94,4% y esto es un activo muy importante que nos prepara de una manera inmejorable para abordar los retos de una sociedad digital".

Para finalizar, subrayó que "es muy importante esta colaboración con la administración pública, para que esta conectividad se traduzca en empleo de calidad, en riqueza y en generación de bienestar para la sociedad".

Otro de los asuntos que se han abordado en el encuentro ha sido el del proyecto de Comercio Local, una plataforma multicanal provista por Telefónica y su partner Interactvty, una propuesta a la que podrán adherirse un total de 51 municipios menores de 500.000 habitantes y los cerca de 2.300 comercios de cercanía que en ellos estén registrados, con una inversión total de 500.000 euros.

### PROVINCIA

### **VEGA DEL GUADALQUIVIR**

## La campaña del cítrico cierra con la caída de la demanda por la entrada de naranja de Egipto

 Asaja Córdoba indica que los precios en origen fueron competitivos solo en la primera parte de la campaña pero luego se hundieron

### El Día

La campaña de cítricos en la provincia de Córdoba ha concluido y ha estado marcada por "un brusco descenso de la demanda por la entrada de naranja de Egipto a pesar del gran descenso en la producción en toda España debido a la sequía y a la disminución de la dotación de riego el pasado verano". Es lo que ha puesto de manifiesto Asaja Córdoba durante su participación en la última sesión de la mesa de cítricos de la Lonja de Cítricos de la Cámara de Comercio poniendo, en la que se ha aprovechado para hacer un análisis de la campaña 2023-2024 en la Vega del Guadalquivir, que prácticamente se encuentra ya al final de la recolección en una campaña con bajas producciones, siendo incluso superior a los datos

aforados al inicio por la Junta de Andalucía.

En cuanto a los precios en origen de las naranjas, tanto de fresco como de industria, fueron competitivos en la primera parte de la campaña, pero que a partir de febrero se hundieron de manera sorpresiva, debido a la entrada de naranja de fuera de la Unión Europea, fundamentalmente de Egipto, "hecho que precisamente ha sido una de los caballos de batalla en las protestas de agricultores en los últimos meses", ha indicado la organización agraria.

Desde Asaja, además, han indicado que ha habido un aumento de las exportaciones de países terceros "sin reciprocidad alguna por parte de la Unión Europea en materia laboral y sanitaria".

Como ejemplo, la lonja ha finalizado con unas cotizaciones de 0,22-0,25 euros/kilo para la Valencia Delta cuando en el ejercicio de 2023 finalizó en 0,46-0,50 euros/kilo; y de 0,18-0,20 euros/kilo para la naranja de industria cuando el año pasado finalizó en 0,30 euros/kilo.

Este es el balance general realizado en la última sesión de la mesa de cítricos de la Lonja de la Cámara de Comercio de esta campaña con quien Asaja Córdoba ha colaborado por decimoctavo año consecutivo, convirtiéndose en un referente en las cotizaciones semanales tanto en la provincia cordobesa, como fuera de ella, ejerciendo una labor fundamental al dotar de transparencia a un sector de vital importancia en Córdoba, que es la tercera provincia en importancia respecto a la producción de cítricos totales y la segunda en producción de naranja de Andalucía según los datos de la Consejería de Agricultura.

### Endesa protege el entorno de 9.000 kilómetros de líneas eléctricas

E.D.

Garantizar la calidad y continuidad del suministro eléctrico y disminuir al máximo el riesgo de incendio en las masas forestales que rodean las líneas eléctricas es el objetivo de los trabajos desarrollados por e-distribución, la filial de redes de Endesa, para llegar al periodo estival con las instalaciones a punto en la provincia de Córdoba, a lo largo de más de 9.000 kilómetros.

Precisamente, según informó ayer la compañía eléctrica, ha finalizado en los últimos días las actuaciones desarrolladas para la protección de las masas forestales que discurren próximas a las líneas eléctricas. Estas acciones que se han llevado a cabo han permitido la adecuación de los mencionados más de 9.000 kilómetros de cableado de estos entornos.

El 60% de las líneas eléctricas que gestiona Endesa son aéreas y, por lo tanto, conviven de alguna forma con zonas boscosas o con vegetación. Por eso, una de las tareas esenciales es la tala y poda selectiva de la masa forestal (árboles, sotobosque y arbustos) que crece alrededor de las líneas, respetando el espacio estipulado por la Administración entre el bosque y el cableado eléctrico.

Estos trabajos de tala y poda, a los que la compañía ha destinado más de 650.000 euros en la provincia cordobesa durante el último año, se han desarrollado a lo largo de 7.400 kilómetros de líneas de media y baja tensión y 1.700 de alta tensión.

En total, Endesa ha actuado en más de 9.000 kilómetros de red que discurren por toda la orografía cordobesa y que equivaldrían a la distancia existente entre esta provincia y Uruguay

vincia y Uruguay. Todo ello, siguiendo los criterios de la normativa nacional, el calendario de crecimientos de las distintas especies y trabajando en colaboración con las administraciones autonómicas y locales, que establecen el periodo entre octubre y mayo como el más idóneo, al estar la savia parada. El compromiso ambiental es uno de los grandes valores de Endesa, por ello, cada año, impulsa estas campañas de limpieza forestal en Andalucía, una comunidad por la que discurren 132.285 kilómetros de líneas eléctricas.

### **FUENTE PALMERA**

### La III Feria Gastronómica se celebrará durante todo el fin de semana

### E. D.

El Palacio de la Merced fue ayer el escenario elegido para presentar el cartel de la III Feria Gastronómica de la Colonia de Fuente Palmera, iniciativa que cuenta con el apoyo de la institución provincial, a través de Iprodeco y del Patronato Provincial de Turismo.

Esta iniciativa, que se desarrollará durante los días 7, 8 y 9 de junio, es organizada por la Asociación Empresarial de Fuente Palmera y se marca como principal objetivo la puesta en valor de los productos agroalimentarios de la zona, pilar fundamental para el desarrollo económico y social de la comarca de la Vega del Guadalquivir.

En relación con el programa, el bulevar de la Constitución de esta localidad acogerá una amplia propuesta de actividades con un especial protagonismo de las degustaciones, así como de las actividades infantiles y musicales.

En cuanto a los participantes, serán trece los expositores que participarán en esta III Feria Gastronómica de la Colonia de Fuente Palmera, siendo la mayor parte de ellos ocupados por empresas del sector hostelero y agroalimentario de la misma localidad, quienes tendrán la oportunidad de promocionar la variedad y calidad gastronómica de la comarca.

### **LOS PEDROCHES**



Corderos recuperados por la Guardia Civil.

### Detenido por cuatro robos en explotaciones ganaderas

E.D.

La Guardia Civil ha detenido a una persona como presunto autor de cuatro delitos de hurto y un delito de tentativa de robo, cometidos todos ellos en explotaciones agrícolas y ganaderas de Hinojosa del Duque, Alcaracejos, Belalcázar y también en el municipio de Monterrubio de la Serena (Badajoz).

El Instituto Armado tuvo conocimiento a través de varias denuncias de que, entre los meses de marzo y abril, se habían cometido varios hurtos y una tentativa de robo en explotaciones agrícolas y ganaderas de la zona norte de la provincia, entre otros efectos habían sustraído baterías de tractor, gasoil y corderos.

Las investigaciones permitieron al Equipo ROCA que actúa en la zona norte centrar sus sospechas sobre un vecino de Hinojosa del Duque, que recientemente había sido investigado por la presunta comisión de un delito de robo con fuerza de gasoil de dos camiones y dos tractores. Ante la sospecha de que pudiera estar implicado, se estableció un dispositivo de servicio, gracias al cual se localizó al sospechoso cuando accedía a una explotación ganadera de Hinojosa del Duque, donde fue sorprendido con dos ruedas de camión.

Durante la instrucción, hizo entrega de cinco corderos, dos baterías y dos ruedas de camión, que previamente habían sido sustraídas en las explotaciones agrícolas y ganaderas donde se habían cometido los hurtos. Los efectos recuperados están valorados en unos 3.200 euros.

## ANDALLIGIA

NARCOTRÁFICO I UN INFORME DE INTERIOR, DEFENSA Y EL CNI APUNTA AL COMERCIO DE ARMAMENTO

## Europol ya advirtió de la llegada de armas de Ucrania al mercado negro

 La munición utilizada en el tiroteo de Sanlúcar es 5,56 mm, la estándar de la OTAN

#### Pedro M. Espinosa CÁDIZ

Los guardias civiles que acudieron a tratar de impedir un alijo en la desembocadura del Guadalquivir el pasado 22 de mayo fueron recibidos con balas del calibre 5,56 x 45 mm, la munición estándar de las fuerzas armadas de la OTAN. En esta ocasión los agentes no pudieron incautar los fusiles, pero en otras sí que lo han hecho, por lo que diferentes versiones confirman el cambio de tendencia en el armamento de los clanes del narcotráfico que operan en la provincia de Cádiz. Una variación que coincide en el tiempo con el estallido de la guerra en Ucrania y el apoyo militar hacia el país que preside Volodimir Zelenski.

Esto es lo que en la edición de ayer de este periódico quisieron advertir varios agentes que han estado durante todo este tiempo en la primera línea de la lucha antidroga y que, por razones obvias, prefieren mantenerse en el anonimato. Su sensación es que muchas de las armas que ahora se encuentran en manos de los narcos han hecho un viaje de ida y vuelta a Ucrania. Ayer volvimos a hablar con uno de los agentes más veteranos en esta batalla que se libra en el sur de Europa y se reafirmaba en sus declaraciones. "En 2021, en Sanlúcar, se incautaron fusiles de la OTAN de fabricación italiana y desde entonces hemos seguido viéndolos. Esta vez sólo se ha podido coger munición, pero en otras operaciones sí que se han podido decomisar armas de fabricación estadounidense y europea que muy probablemente haya entrado en el mercado negro gracias a la guerra de Ucrania".

El periódico El Español ha publicado que el último Informe Anual de Seguridad Nacional, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Defensa y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) advirtieron que "los conflictos armados constituyen un riesgo importante a medio y largo plazo, especialmente en lo que se refiere a la mayor disponibilidad de armas de fuego y su posible desvío hacia el comercio



Una narcolancha tratando de escapar de un helicóptero de la Guardia Civil.

ilegal de armas de fuego". Este mismo medio cita fuentes de Europol y la Policía Nacional, quienes también han alertado de esta tendencia en sus informes y planes recientes. En su Plan Estratégico 2022-2025, la Policía Nacional advertía del "riesgo del incremento a corto y medio plazo del tráfico de armas empleadas tanto por Rusia como por Ucrania". Ese peligro temido por todos se está haciendo realidad por más que se quiera negar la evidencia.

Y eso que lo que ahora se está denunciando en España no es nuevo y ya se vive con dureza en otros países más cercanos al conflicto. De hecho, un estudio de la Policía finlandesa que data del otoño de 2022 -ocho meses después del inicio oficial de un conflicto que, oficiosamente, arrancó en 2014 con esa llamada invasión suave de la península de Crimea, el derrocamiento de Yanukovich y el nombramiento por parte del Parlamento de un primer ministro prorruso- ya advertía de que miles de las armas enviadas por Occidente a Ucrania para combatir a Rusia están acabando en el mercado negro.

El periódico *Público* informó en noviembre de 2022 de los múltiples robos de armas, sobre todo rifles de asalto, que los países de la OTAN están enviando a



Un fusil, de los utilizados por la OTAN, incautado en Sanlúcar en 2021.

las tropas ucranianas. Christer Ahlgren, encargado de la lucha contra el crimen organizado de la Policía finlandesa, aseguró que la Policía de otros países europeos –en concreto Suecia, Dinamarca y Holanda– ha incautado también rifles de asalto, pistolas, granadas e incluso drones de combate procedentes de la ayuda militar europea. Según el comisario finés, existen rutas de tráfico ilegal de armas, que son transportadas incluso por bandas de moteros que operan en las grandes ciudades ucranianas.

Antes del estallido de la guerra, Ucrania era el segundo país más corrupto de Europa (sólo superado por Rusia), según queda reflejado en el Índice de Percepción de la Corrupción 2021 de Transparencia Internacional. En la crisis del Donbas de 2014, por el intento de secesión de parte de esta región ucraniana apoyado por Rusia, centenares de miles de armas ligeras desaparecieron sin dejar rastro en ambos frentes, el ucraniano y el prorruso, y todo hace indicar que acabaron en manos de mafias europeas.

Afirmaba Público que un informe de 2021 del Índice Global sobre Crimen Organizado decía que Ucrania tenía uno de los mercados ilegales de armas más lucrativos de Europa, y que unas 300.000 armas pequeñas y ligeras desaparecieron o fueron robadas entre 2013 y 2015, de las que sólo un 13% fueron recuperadas.

En ese primer año del conflicto bélico Europol advirtió de que "la proliferación de armas de fuego y explosivos en Ucrania podría llevar a un incremento del tráfico de esas armas de fuego y municiones en la Unión Europea a través de rutas de contrabando ya existentes y plataformas online", y que esta amenaza "será mucho mayor cuando la guerra haya terminado".

Estos indicios han provocado que Estados Unidos haya enviado a Ucrania equipos de inspectores militares para comprobar el destino de sus envíos de armas. La operación, dirigida por el general Garrick Harmon, agregado de Defensa en Kiev, incluye el rastreo de armas ligeras y de alta tecnología, incluso misiles.

Todo esto viene a reforzar la teoría de muchos agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional, que son quienes están en primera línea de la batalla contra el narco, y que a menudo son recibidos a tiros. Sus años de experiencia les permiten saber distinguir, sólo por el sonido, si se trata de un viejo Kalashnikov o un moderno fusil occidental.

### JUCIL, MUY PREOCUPADO

Tras las últimas informaciones aparecidas, y el nuevo tiroteo a agentes de la Guardia Civil en la desembocadura del Guadalqui-

#### 21

### Fernández niega la incautación de armas de la OTAN

El delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, desmintió ayer en Granada que los narcos que tirotearon a los guardias civiles en Sanlúcar portaran armas enviadas por Occidente a Ucrania. "Desmiento total y absolutamente que armas que los países de la OTAN están enviando a Ucrania para repeler la brutal agresión fueran incautadas a estos narcos. Los narcos fueron detenidos hace unos 15 días, pero en ningún momento se les incautó ningún tipo de arma. No es cierto, más allá de que el control de lo que pueda ocurrir en el mercado negro escapa al conocimiento".

vir, la Asociación Jucil mostró ayer su preocupación. Jucil entiende "que el Estado ha perdido la primera batalla contra las mafias del narcotráfico, la del control de armas". Esta asociación observa, "con mucha preocupación", cómo los guardias civiles "nos enfrentamos, cada vez de forma más habitual, a una respuesta de gran violencia que pone en peligro nuestras vidas por el uso de armas de guerra por parte de los grupos criminales que controlan el tráfico de estupefacientes y de migran-

Jucil: "La vida de muchos guardias civiles pende de un hilo. Pedimos más medios"

tes", "Como guardias civiles pedimos mejores medios para enfrentarnos a esta amenaza contra todo el Estado de Derecho, mejores medios materiales y más personal. Pero pedimos también el apoyo de otros organismos del Estado, como es la Armada, que cuenta con la preparación y la infraestructura para hacer frente a esta grave amenaza que se cierne contra la seguridad de todos los españoles", señaló Agustín Domínguez, secretario de Jucil en la provincia de Cádiz.

Según Domínguez "no es posible defender la seguridad y el Estado de Derecho desde pobres barquichuelas, con chalecos antibalas incapaces ante los proyectiles de fusiles y sin poder recurrir al uso de armas largas. La vida de muchos guardias civiles pende de un hilo y le corresponde a la Administración tomar decisiones que protejan, tanto la vida de los guardias civiles como los derechos de los ciudadanos, en la Zona del Estrecho convertida ya en ciudad sin ley".



Intervención de narcolanchas en el Guadalquivir por la Guardía Civil.

JOSÉ ÁNGEL GARCÍA

 Las armas con destino al país ocupado en manos de narcos muestran el submundo del negocio bélico

## La ruina de la paz

Pedro Ingelmo CÁDIZ

Existe en lo que llamamos Occidente una industria muy legal, financiada por fondos de inversión muy legales en las que depositan sus ahorros futuros y pacíficos pensionistas, que no pueden figurarse un mundo en paz porque no existe mayor ruina que la paz. Esta industria tiene a sus principales clientes en los estados, que pagan con los impuestos de sus pacíficos ciudadanos el más variado y moderno último grito de la moda destructora.

Durante los años 90 la industria armamentística sobrevivió mal que bien aguantando aquella cantinela del fin de la historia tras la caída del muro. En 1997 el gasto en armamento apenas superaba el billón de dólares en el mundo y el negocio se estaba desplomando después de los años dorados de la llamada disuasión. Las sociedades occidentales empezaron a pensar que para qué necesitaban armas si no pensaban luchar contra nadie.

Sí, estaban los conflictos africanos, que allí nunca falta el negocio, pero necesitaban algo más tangible para que los inversores siguieran confiando en ellos. ¿A quién le importa lo que ocurra en el Congo? Eso no vende. Mucho menos la existencia de esos oscuros personajes que van moviendo armas

por el orbe y abasteciendo a otra industria, la criminal.

A partir de 2001 la tendencia cambió. Las Torres Gemelas, el terrorismo internacional... Ya tenía otro color. Y que de repente hayan caído dos loterías juntas, como son dos guerras como dios manda, una en Ucrania y otra en Oriente Medio, es cantar bingo. En 2021, antes del inicio oficial de la guerra de Ucrania -- Ucrania lleva en guerra en realidad desde 2014, ya los balances de cuentas se habían estabilizado superando los dos billones de dólares en ventas de armas porque lo de Siria, sin ir más lejos, no estuvo mal. Pero era el momento de pegar el gran pelotazo con esos pacatos y cicateros gobiernos europeos. Al final han entrado en razón.

Porque para que Europa entre en el negocio hacen falta guerras mediáticas. Sin los medios de comunicación no te puedes montar una buena guerra. Que ese periódico español progresista de mayor tirada titulase aquel domingo a cinco columnas que Europa se prepara para la guerra fue un éxito sin precedentes. Que esos ilusos europeos que tienen esas poblaciones acobardadas que sólo saben salir a las calles para pedir la paz sin saber que la buena vida que se pegan no se paga con paz hayan cambiado el rumbo y que lo que no consiguió Trump lo hayan conseguido Putin y Biden sólo puede considerarse como un gran triunfo de la industria muy legal que produce mucho empleo y mucho bienestar. Si a esto ya se suma Netanyahu, con la inestimable colaboración de Hamas, entonces qué te digo. Dobles parejas.

La entrada de los tanques rusos en Ucrania dio la voz de alerta. Ese aletargado club llamado OTAN despertó y el mensaje se propagó: hay que parar a Putin, el nuevo Hitler, en una comparación algo sobreactuada. Pero entregar armas a Ucrania tenía un riesgo y, en realidad, se sabía. Es indudable que la mayoría de los ucranianos son ciudadanos que sólo querían vivir en paz y anhelaban ser tan

Que aparezcan fusiles destinados a Ucrania es una derivada del juego de la guerra

europeos, al menos, como sus vecinos polacos. Pero en Ucrania, un país con altísimos índices de corrupción –imprescindible el libro Ucrania 22: la guerra programada, de Francisco Veiga, aunque la literatura sobre el tema es amplia-, la proliferación de grupos paramilitares con contactos con las mafias era archiconocido. Esa fuga de armamento que acaba en el río Guadalquivir para tirotear a unos guardias civiles con fusiles cuyo destino iba a Ucrania no puede resultar una sorpresa. Cada vez que cada país envía armas a Ucrania para defenderse miles de pequeños movimientos se suceden entre tratantes que tienen formas de quedarse con una parte como fugas de agua en las tuberías de los regadíos. Mientras en el frente el ejército ucraniano racionaba las balas, el mercado de armas, un negocio universal, inmenso, en negro, que se mueve en los mismos círculos que el narcotráfico y la trata de blancas, florecía. Ese submundo no está compuesto por pymes de la criminalidad. Son grandes corporaciones que acuden al mercado al igual que cualquier hijo de vecino.

El aniquilado grupo Wagner, con grandes intereses en el Sahel y que llegó a doblar el brazo al neocolonialismo francés, sólo enseñó una pequeña pata de lo que supone la privatización de la guerra. En el otro lado también existen, aunque no tengan la escenografía wagneriana. Los mercenarios nunca han dejado de existir y todo está estrechamente relacionado.

Mientras, al ciudadano medio le llega todo ese soniquete de parafernalias nacionalistas, derechos históricos y luchas por la libertad, una palabra que uno ya no tiene ni idea de lo que significa. La gastaron de tanto usarla. Y sí, la gente normal quiere defender su hogar, criar a sus hijos, tener un curro, tomarse una copa con sus amigos, ver una película en el salón de su casa. Pero eso no siempre puede ser. Es el mercado, amigo, y si te ha tocado la china te vas olvidando de todo eso porque has sido señalado como el perdedor. Porque en los negocios siempre tiene que haber un perdedor y una guerra no es más que un puto negocio. La diplomacia no va a venir en tu socorro.

Y así, en esa dinámica, que aparezcan fusiles destinados a Ucrania en el Guadalquivir es sólo un pequeñísimo fotograma del submundo que se mueve debajo de nuestros pies, una derivada del juego de la guerra y de la próspera industria que lo acompaña.

## La Junta aduce cinco artículos de la Constitución contra la amnistía

El Gobierno

 andaluz insiste
 en que esta ley
 discrimina a

 los andaluces

### Stella Benot SEVILLA

Los argumentos jurídicos están prácticamente elaborados y los trámites legales también. El Gobierno andaluz tiene preparado su plan de trabajo para formalizar un recurso ante el Tribunal Constitucional contra la Ley de Amnistía. Y defiende en público y en privado que no se trata de una estrategia política del PP sino de una defensa de los intereses de los andaluces. Es más, el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, explicaba ayer que conocía los pasos que iban dando el resto de comunidades autónomas gobernadas por el PP "por la prensa... y por algunas conversaciones que haya podido tener".

El caso es que el Gobierno andaluz quiere presentar su recurso de inconstitucionalidad contra esta ley a la mayor brevedad posible. Es, incluso, optimista con los plazos de tramitación en el Tribunal Constitucional del mismo por más que no puede demandar una suspensión cautelar de la ley porque no tiene competencias para ello.

La base jurídica del recurso de la Junta se cimenta en el hecho de que no cabe la amnistía para personas concretas y por hechos penales determinados, y plantea cinco principios básicos.

### INTROMISIÓN

Así, entiende que, en primer lugar, vulnera el artículo 117 de la



Los consejeros Antonio Sanz y Ramón Fernández-Pacheco

Constitución Española ya que atenta contra la separación de poderes, que es un pilar del Estado de Derecho, porque el legislativo se arroga el derecho exclusivo de juzgar que tienen los tribunales de Justicia. "Hay una clara intromisión del legislativo en el poder judicial" en palabras de Antonio Sanz. "No se limita a desconocer las atribuciones de jueces y magistrados para hacer

ejecutar lo juzgado, sino que alcanza a procedimientos judiciales vivos o incluso pendientes".

También recoge la vulneración del artículo 14, el que consagra la igualdad ante la ley de todos los españoles. El Gobierno andaluz considera que por unos hechos ilícitos, "unos españoles deben responder y otros, por los mismos hechos y en el mismo ámbito temporal, quedan exonera-

dos". Es más, el Ejecutivo regional entiende que el Estado "pide perdón lo que crea un gran ámbito de impunidad".

En el recurso que se está preparando también se recoge que la Ley de Amnistía rompe el principio de seguridad jurídica porque define un supuesto de hecho que quiebra la confianza de los ciudadanos en el ordenamiento jurídico y en su previsibilidad, "ya que

abre un espacio de impunidad en el que sólo para determinados ciudadanos no se aplican las leyes vigentes".

### LAS VÍCTIMAS

Los argumentos jurídicos recogidos en el recurso que está preparando la Junta también incluyen los perjuicios a las víctimas de los delitos que se cometieron. "Se vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva que tenían las víctimas, entre las que se encuentra la propia administración", aunque también los agentes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que resultaron heridos durante las manifestaciones en las calles.

Asimismo, la Junta alerta de que la amnistía supone la "extinción de las responsabilidades civiles y contables de manera que los menoscabos de fondos públicos quedarán impunes".

El quinto principio que argumenta el recurso en el que traba-

## Un ejecutivo autonómico no puede solicitar la suspensión cautelar de la norma

ja el Gabinete Jurídico de la Junta, entiende que la Ley de Amnistía que ha aprobado el Congreso
de los Diputados vulnera además
"la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos al resultar arbitraria e injusta en la
medida en que los actos previos,
simultáneos y posteriores a su
aprobación tienen como única finalidad la de servir a los intereses políticos de los grupos que la
han apoyado".

Con todos estos argumentos, el Gobierno andaluz argumenta, además, que presentará todos los argumentos jurídicos que ha elaborado el Senado, el Consejo General del Poder Judicial, "y todos los letrados que no dependen del Gobierno". "Hubo un acuerdo para humillar al estado y doblegar la Constitución", defendía ayer Antonio Sanz.

### OTROS ASUNTOS DEL CONSEJO DE GOBIERNO

### Bono Social para 262.422 personas vulnerables

Las ayudas del bono social térmico ya están llegando a las familias andaluzas. El bono social térmico es una ayuda económica directa orientada a compensar los gastos de calefacción, agua caliente o cocina para las personas con especial vulnerabilidad. Un total de 170.627 personas han validado esta ayuda económica desde que comenzó su gestión en Andalucía hace dos meses. Este bono tiene 262.422 personas potencialmente beneficiarias en Andalucía para las que la Junta destina 35,7 millones de euros en 2023. Una cantidad que fue sensiblemente superior en 2022 con un total de 212.089

ayudas abonadas con un importe total de 55,25 millones de euros. Hay que tener en cuenta que esta ayuda se percibe una vez que ha finalizado el año y se han tenido que pagar las facturas correspondientes, por lo que las familias beneficiarias han tenido que adelantar el dinero que luego reciben de la Junta.

### Doce millones para el vuelo entre Sevilla y Almería

El Consejo de Gobierno de Andalucía ha autorizado el gasto de 11,9 millones de euros para garantizar el vuelo de la ruta aérea Almería-Sevilla hasta finales de 2027, un vuelo declarado de Obligación de Servicio Público (OSP), durante los próximos tres años.

La ciudad de Almería carece actualmente de conexiones que garanticen una óptima comunicación con Sevilla, según apunta la Junta , donde ha recalcado que las conexiones por ferrocarril "no cumplen las expectativas en cuanto a tiempo de viaje que requiere el actual dinamismo económico de muchas de las actividades que se desarrollan en Andalucía". La autorización del gasto supone un paso previo a la firma del nuevo convenio de colaboración entre la Junta de Andalucía y el Gobierno de España y que el vigente expiraba en noviembre. El nuevo establece que, para licitar estos servicios, el contrato tendrá una duración máxima de tres años y un importe máximo de 11.910.000 euros, que serán

abonados por la Junta de Andalucía. Permitirá, por tanto, el mantenimiento de la ruta aérea hasta el 31 de octubre de 2027.

### Los embalses vuelven a bajar y están al 42%

Los embalses de Andalucía están al 42% de su capacidad tras un nuevo descenso semanal, en esta ocasión de 81 hectómetros cúbicos, lo que sitúa el total de reservas en 5.026 hectómetros cúbicos que suponen 1.794 hm³ más del agua almacenada el año pasado en las mismas fechas. La demarcación hidrográfica del Guadalquivir cuenta con 3.637 hm³, que suponen el 45,29% de su capacidad total, tras un descenso de 65 hm³, según los datos

analizados por el Consejo de Gobierno. El agua embalsada en las Cuencas Mediterráneas Andaluzas es de 370 hm<sup>3</sup>, lo que representa el 32% de su capacidad. En la demarcación Guadalete-Barbate la cantidad de agua embalsada es de 479 hm<sup>3</sup>, que significa un 29,01 % de su capacidad total, ya que se ha producido un descenso de 9 hm3 en la última semana. En cuanto a la demarcación del Tinto-Odiel-Piedras-Chanza acumula 540 hm<sup>3</sup>, un volumen que representa el 48,43%. Respecto a otras cuencas con incidencia en Andalucía, como la Cuenca del Guadiana, el agua embalsada asciende a 4.791 hm<sup>3</sup>, lo que representa el 50,23%.

### ANDALUCÍA

### POLITICA

El PP se compra una nueva

sede en una ciudad estratégica

## Juanma estrena casa en Dos Hermanas

Stella Benot SEVILLA

Un local en propiedad. Y a pie de calle. Exactamente en la esquina entre Santa María Magdalena y San José, en pleno centro de Dos Hermanas. Una ciudad que, hasta hace nada era territorio hostil para el PP hasta tal punto que sus votos en las urnas no llegaban ni al 9%.

Quico Toscano era mucho Toscano y el PSOE mucho PSOE. Pero las olas políticas pueden hacer tambalearse hasta al alcalde más férreo, que encadenaba mayorías absolutas con una facilidad pasmosa, diez consecutivas. Su sucesor, Francisco García, ha man-

tenido la mayoría absoluta en el Ayuntamiento pero el paisaje ha cambiado: el PP ha perdido el miedo y el PSOE empieza a preocuparse por contar los votos.

Y ahí estaba Juanma Moreno inaugurando la sede local del PP en uno de los municipios más poblados de Andalucía y a cinco días de una nueva cita con las urnas. Ahora el PP de Dos Hermanas tiene 1.200 afiliados en la localidad y perspectivas de ganar la batalla que se libra el próximo domingo. Y todo eso en la cuna del sanchismo, del refugio a donde Pedro Sánchez acudió en sus horas más bajas.

Hasta ahora, el PP de Dos Hermanas había tenido dos sedes



Juanma Moreno descubre la placa de la nueva sede del PP en Dos Hermanas.

discretas, sin acceso a la calle y en locales cedidos (por el propio presidente local) o alquilados. En sus nuevas dependencias caben 80 personas, tiene un pequeño escenario y es una punta de lanza con la que pretenden consolidar la importante victoria que lograron en las últimas elecciones

autonómicas, cuando ganaron por primera vez al PSOE 19 por 13 puntos de diferencia!

Ayer, Juanma Moreno, llegaba sonriente, saludando, dando abrazos y besos a las personas que lo esperaban, pocas en la calle, pero con un local abarrotado. Lo primero, claro, descubrir la placa para la posteridad que ocultaba una bandera de Andalucía. Por cierto, con un detalle curioso: Alberto Núñez Feijóo era relegado al segundo lugar; el primero, el presidente de la Junta.

En el siempre complicado PP de Sevilla, ayer se reunieron muchas de las familias que lo conforman. Desde Ricardo Tarno a Rafael Belmonte, desde Sol Cruz-Guzmán hasta la diputada regional Ana Chocano; del consejero Jorge Paradela a Virginia Pérez pasando por Macarena O'Neill; por cierto, en los carteles estaba anunciado el candidato a las europeas Juan Ignacio Zoido pero, finalmente, no acudió.

Moreno se mostró relajado haciendo bromas a su consejera Patricia del Pozo con la prevista remodelación en el Gobierno: "Te iba a poner falta y está la cosa como para eso".

También se puso serio: "Tengo la convicción de que podemos construir una alternativa seria y viable para Dos Hermanas. Y hoy vengo a pedir que me presten un voto como hicieron en las autonómicas. Intento tener el máximo escrúpulo y respeto a esos socialistas que me lo prestaron. Y se lo pido otra vez". Y como era una fiesta, la velada terminó "con un refresquito" en palabras de la presidenta local, Carmen Espada, en una plaza cercana.

## Abascal recuerda a los populares que "gobiernan Andalucía gracias a nosotros"

El presidente de Vox acusa al de la Junta de "frustrar el acuerdo en el Ayuntamiento de Sevilla"

### Óscar Lezameta

El mitin central de Vox en estas elecciones europeas trajo al presidente del partido, Santiago Abascal y al número dos de la lista al Parlamento Europeo, Hermann Tertsch, a Sevilla Este para arremeter por igual contra PP y PSOE a quienes acusan de un deterioro de la situación nacional y europea que han pintado con tintes de apocalipsis. A Abascal le faltó tiempo para recordar a Juanma Moreno que "gobiernan gracias a Vox, aunque parece que se le haya olvidado, porque durante cuarenta años fueron impotentes para derrocar al socialismo en Andalucía".

El presidente nacional de Vox metió en la misma bandeja a los dos partidos mayoritarios. Ellos son, a su juicio, los responsables de la situación de inseguridad en los barrios, de las okupaciones de viviendas, de la inmigración masiva a través de un mantra que repite en toda esta campaña electoral y que ha transformado en pre-



Javier Navarro, presidente de Vox en Sevilla, Santiago Abascal y Hermann Tertsch, ayer en Sevilla.

gunta al medio millar de asistentes al mitin: "¿Cuántas veces votan juntos en Europa el PP y el PSOE? El 90% de las ocasiones, pues que no se os olvide a la hora de votar y de transmitirselo a todos durante estos días que quedan hasta el domingo".

Abascal desgranó esa idea y

ha dado la vuelta a la afirmación del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo cuando ha llamado a "dar un revolcón al PSOE". El presidente de Vox bramó contra ambos, ya que a su juicio, tanto el PP como el PSOE" se dan un revolcón constante, y procrean para dar lugar a políticas nefastas e ideologías infectas como la de género".

También aprovechó su presencia en la capital hispalense para recordar que "sí que habíamos negociado con el PP entrar en el Ayuntamiento de Sevilla", un Consistorio que "ha visto como hemos rechazado unos presupuestos socialistas (rojos) y lo hemos hecho de manera contundente".

Abascal también se detuvo en las conversaciones con el alcalde popular en Sevilla de cara a integrarse en su gobierno municipal. Así, recordó como hace varias semanas, Vox aseguró que había conversaciones bien encaminadas con el PP para integrarse en el Ejecutivo municipal, si bien los populares las negaron reiteradamente. En aquel momento, el partido de Santiago Abascal les acusó de retrasar el anuncio de la alianza municipal por la proximidad de los comicios europeos. En el mitin de ayer, Abascal, responsabilizó directamente al presidente de Andalucía, Juanma Moreno, y a la dirección nacional del PP de "prohibir" el acuerdo para que su formación se integre en el Gobierno de Sevilla, que el alcalde y los concejales 'populares' "querían".

La intervención del número dos de la candidatura de Vox al Parlamento europeo, Hermann Tertsch, fue mucho más contundente y repartió insultos al responsable de la política exterior de la UE, Josep Borrell y a la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula Von der Leyen, a quienes calificó de "traidores y de estar en el "basurero de la historia". Su mensaje final, fue para los jóvenes "que están hasta las pelotas de un socialismo nauseabundo que controla sus vidas, les corta su futuro y que puede llegar a matar"

### DÍA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE

• La planificación urbana debe incorporar estrategias de resiliencia que incluyan la creación de espacios verdes, la mejora de la infraestructura de drenaje y edificios resistentes a desastres

## Las ciudades como motor de la lucha contra el cambio climático y la descarbonización

Tribuna de opinión

MANUEL A. GONZÁLEZ FUSTEGUERAS

Arquitecto y urbanista



L 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente, nos brinda una oportunidad para reflexionar sobre los desafíos ambientales que afrontamos y, más importante aún, para identificar las soluciones que pueden llevarnos hacia un futuro sostenible. En ese sentido, querría destacar el papel crucial de las ciudades en la lucha contra el cambio climático y en la transición hacia una sociedad descarbonizada.

Las ciudades son el epicentro de la actividad económica y social. Según datos de la ONU, más del 55% de la población mundial vive en áreas urbanas y se espera que este porcentaje aumente al 68% para 2050. Sin embargo, este crecimiento urbano trae consigo desafíos ambientales significativos. Las ciudades son responsables de aproximadamente el 70% de las emisiones globales de dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>) y consumen dos tercios de la energía mundial.

Para mitigar estos efectos, es fundamental que las ciudades adopten estrategias de eficiencia energética y promuevan el uso de energías renovables. La implementación de edificios inteligentes y la modernización de infraestructuras existentes pueden reducir significativamente el consumo de energía. Además, la inversión en fuentes de ener-



MIGUEL ANGEL SALAS

gía limpia, como la solar y la eólica, puede disminuir la dependencia de combustibles fósiles y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

El sector del transporte es otra área crítica en la que las ciudades pueden marcar una diferencia. El fomento del transporte público, la creación de redes de ciclovías y la promoción de vehículos eléctricos son medidas esenciales para reducir la huella de carbono urbana. Ciudades como Ámsterdam y Copenhague ya han demostrado que es posible crear entornos urbanos donde la movilidad sostenible es la norma y no la excepción.

La gestión de residuos también juega un papel vital en la descarbonización. Las ciudades deben adoptar prácticas de economía circular que promuevan la reutilización, el reciclaje y la reducción de desechos. Programas de compostaje, reciclaje efectivo y la reducción del uso de plásticos de un solo uso pueden contribuir enormemente a disminuir las emisiones de metano provenientes de vertederos.

Además de mitigar el cambio climático, las ciudades deben adaptarse a sus inevitables impactos. Las olas de calor, las inundaciones y otros eventos climáticos extremos se están volviendo más frecuentes e intensos. La planificación urbana debe incorporar estrategias de resiliencia que incluyan la creación de espacios verdes, la mejora de la infraestructura de dre-

naje y la construcción de edificios resistentes a desastres.

El éxito de estas iniciativas depende en gran medida de la participación activa de la comunidad y de una gobernanza efectiva. La educación ambiental y la participación ciudadana son esenciales para fomentar un sentido de responsabilidad compartida. Las políticas urbanas deben ser inclusivas y considerar las necesidades de todas las poblaciones, especialmente las más vulnerables.

En este Día Mundial del Medio Ambiente, es vital reconocer que las ciudades tienen un papel central en la lucha contra el cambio climático y en la transición hacia

La gestión de residuos también juega un papel vital en la descarbonización

una sociedad descarbonizada. Con estrategias efectivas de eficiencia energética, transporte sostenible, gestión de residuos y adaptación, las áreas urbanas pueden liderar el camino hacia un futuro más verde y sostenible. La colaboración entre gobiernos, sector privado y ciudadanía es esencial para lograr estos objetivos y asegurar un planeta habitable para las generaciones futuras.

En resumen, las ciudades no solo son parte del problema, sino que también son clave para la solución. Aprovechemos este día para comprometernos a construir ciudades más sostenibles y resilientes, y a ser agentes de cambio en la lucha global contra el cambio climático.

## Un seco mes de mayo en un año lluvioso

M. L.

El agua embalsada en la demarcación hidrográfica del Guadalquivir ha registrado en mayo 11 litros por metro cuadrado, lo que supone un 72% menos que la media del mismo mes en los últimos 25 años. Ha sido por tanto un mes seco dentro de un año hidrográfico que se mantiene húmedo después de las copiosas lluvias de la primavera. Fruto de estas precipitaciones, según los datos publicados por la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, los embalses han acumulado desde el 1 de octubre 573 litros por metro cuadrado, un 13% más elevado que los 506 litros por metros cuadrado registrados como promedio en los 25 años anteriores. En el conjunto de las cuatro cuencas andaluzas, el agua embalsada se sitúa al 42%, por encima del 26% del año pasado.

Las lluvias caídas en las cuencas del Guadalquivir en mayo han tenido un reparto muy irregular. Las más altas se han localizado en la zona oriental de Andalucía —en la cabeza del Guadalquivir, en la Sierra Sur de Jaén y en las cabeceras del Guadiana Menor y el Genil (Granada)—. El registro más elevado ha sido en el embalse de Aguascebas (Jaén).

Todas las provincias dependientes de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir han superado el valor promedio histórico de los últimos 25 años a lo largo del año hidrográfico, que empieza el 1 de octubre. Destaca en los valores superiores la provincia de Huelva, donde se acumula desde otoño un 19% más que en la media histórica.

En cuanto a las tres cuencas dependientes de la Junta, la situación es irregular si se comparan los datos con el año pasado. Los valores más altos son los de la cuenca del Tinto-Odiel-Piedras, cuyo volumen acumulado (195 hectómetros cúbicos) supera al registro del año anterior (158) y al de la última década (189). La cuenca del Guadalete-Barbate registra 479 hectómetros, un dato más bajo que hace un año (408) y notablemente inferior que los 946 hectómetros de los últimos diez años. Tampoco es halagüeño el volumen de la cuenca Mediterránea Andaluza, cuyos datos (368 hectómetros) son peores al del año pasado (403) y al promedio de la última década (646).

## La empresa del Museo del Flamenco de Jerez abandona las obras

Los trabajos están al 80% de ejecución y la Junta de Andalucía trabaja para una nueva licitación

tación para que una nueva empresa culmine la actuación. Las obras, tal y como se ha comprobado por los técnicos en los seguimientos quincenales, iban a buen ritmo hasta enero –a un 80% de su ejecución—, momento en el que se empieza a detectar el "abandono de la prestación objeto de contrato por la empresa".

"Ha sido un inconveniente que no tiene nada que ver con nosotros, sino que la empresa ha determinado que no tiene capacidad. No solamente ha cancelado esta obra sino también otras en territorio nacional. Nos vemos afectados por esta situación sobrevenida", añadió el consejero de Turismo.

Ante este nuevo escenario, Bernal adelantó que la Junta aprovechará la nueva adjudicación para "ampliar el proyecto". "Teníamos interés en que el museo fuera un poco más grande y esto nos permitirá ampliar algunas zonas. Hay una parcela que está contigua y la vamos a incorporar con una inversión añadida de aproximadamente 500.000 euros", explicó Bernal.

#### M. V. JEREZ

El Museo del Flamenco de Andalucía de Jerez sufre un importante revés. El consejero de Turismo, Cultura y Deportes, Arturo Bernal, anunció ayer que la empresa que realizaba los trabajos, Díaz Cubero, ha abandonado la obra en la recta final, dejando el museo a un 20% de su finalización.

La Consejería tramitó la rescisión hace una semana después de detectar una ralentización de las obras desde enero, así como una bajada en el ritmo de las certificaciones periódicas, llegando a un estado de paralización en abril.

"La empresa adjudicataria no ha sido capaz de resolver con solvencia la ejecución de las obras y ha anunciado que no puede hacerse cargo más. En estos momentos se está tramitando el procedimiento de resolución del contrato y ya estamos trabajando en la reparación de los expedientes administrativos para la adjudicación a la mayor brevedad a la nueva empresa", declaró Bernal en el Ayuntamiento de Jerez.

El siguiente paso tras la resolución del contrato es la redacción de un proyecto de terminación de la obra y su correspondiente lici-

### Salud promete una reunión con los sindicatos tras la amenaza de huelga

### R. A.

Los sindicatos Satse, CSIF, CCOO y UGT reclamaron ayer a la consejera de Salud, Catalina García, una reunión urgente y avisaron de que se abre la puerta a una huelga. Las razones: "El incumplimiento del acuerdo de Atención Primaria y la carrera profesional y por el despido de miles de eventuales". Por ello, avisaron de que "se abre la puerta a una huelga en la sanidad pública". Poco después, el consejero portavoz del Gobierno de la Junta, Ramón Fernández-Pacheco, aseguró que la reunión "urgente" solicitada se producirá "a la mayor celeridad posible".

Las críticas sindicales llegaron antes: "Es intolerable y un riesgo para el sistema público la no renovación de más de 5.000 profesionales y la absoluta falta de sustituciones en los centros", señalaron en una nota de prensa conjunta, que lamentaban "la dejadez en la baremación de la bolsa".



11 Y 12 JUNIO SEVILLA Cartuja Center Cite

### AGENDA

### **ESPACIO INTERACCIÓN**

### 11 de Junio

- 9:00h Acreditaciones
- 9:45h Acto de Apertura
- 10:15h 'Todo se puede entrenar'
- 11:15h 'Situación actual de los Sistemas de Salud. Retos y desafíos'
- 11:30h 'Transformación en las organizaciones'
- 14:00h 'Creando ecosistemas basados en la confianza, la experiencia del MDTSalud de Andalucía'.
- 14:20h Entrega del reconocimiento a la Comunidad MDTSalud Andalucía
- 14:30h Comida cóctel
- 16:00h Impulso de la Innovación en Andalucía
- 17:00h Modernizando la salud en Andalucía. Caso CART-Andalucía
- 17:45h Oportunidades de Innovación en salud

### 12 de Junio

- 9:30h La innovación en los servicios regionales de salud como motor de cambio
- 10:30h Café
- 11:00h Proyectos de CPI en salud que no han sido implantados: Cómo anticiparnos a este desenlace
- 12:30h Pildora inspiradora: la Innovación en Compras
- 13:30h Taller sobre errores confesables de CPI en salud: #Yoconfieso...
- 14:30h Bitácora de Espacio CPISalud
- 14:40h Clausura jornadas
- 14:50h Comida cóctel

### **ESPACIO MUSEO CPI SALUD**

### Durante todo el evento

27 prototipos de proyectos desarrollados mediante la Compra Publica de Innovación

### ESPACIO CONEXIÓN

### Durante todo el evento

Zona destinada al networking, intercambio de ideas y colaboración

### ESPACIO OPORTUNIDADES MDTSALUD ANDALUCÍA

### 11 de Junio de 16:00 a 19:00h y 12 de Junio de 9:30 a 12:00h

Presentacion de las 33 Necesidades identificadas en el Mapa de la Demanda Temprana en Salud de Andalucia.

### visite www.espaciocpisalud.es

ESPACIO OPORTUNIDADES MDTSALUD ANDALUCÍA

ESPACIO INTERACCIÓN

ESPACIO MUSEO CPI SALUD ESPACIO CONEXIÓN

















### ENTREGA XVI PREMIOS ANDALUCES DEL FUTURO



## Espejos en los que mirarse

### Luis Vertedor

Cada uno tiene el futuro en sus manos. Pero sólo aquellos que se levantan cada día con ánimo férreo, sin dejarse tentar por las sirenas de la rendición, están destinados a alcanzar el éxito. Porque de nada sirve la brillantez incipiente si no va acompañada de la continuidad: del objetivo de explotar esas cualidades que se atesoran en una tierra en que no faltan ni el talento ni la competencia. Por ello, para impulsar esas promesas que están empezando pero tienen mucho que decir, el Grupo Joly y Caixabank entregan los Premios Andaluces del Futuro, que ya acumulan XVI ediciones, y cuya última gala tuvo lugar el pasado lunes en el Museo del Automóvil y la Moda de Málaga. En la que se galardonó a cinco jóvenes de distintas disciplinas que, parafraseando a Miguel de Unamuno, procuran más ser padres de su porvenir que hijos de su pasado.

La ceremonia, que contó con la presencia de un buen número de autoridades y personalidades de  Los galardones entregados reconocen la labor de cinco jóvenes que destacan en los campos de la ciencia, la acción social, la empresa, el deporte y la cultura

la sociedad civil, se inició con la intervención inaugural del director de Málaga Hoy, Antonio Méndez, que se encargó de presentar un acto que contó en sus primeros compases con la actuación de Noah Torrón, un niño de 12 años entusiasta del ballet clásico. Durante el mismo también intervinieron el presidente del Grupo Joly, José Joly; el presidente de Caixabank, José Ignacio Goirigolzarri; el consejero de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz; y vocal de Acción Social Antonio Fraguero, que fue el encargado de leer el acta del jurado.

"Los periódicos publicamos noticias, pero además organizamos actividades complementarias para transmitir a la sociedad trayectorias personales y profesionales", afirmó Joly al inicio de su intervención para después engarzar, una vez felicitados a los premiados, con la idea de que Andalucía es una cuna de talento. "Los andaluces tenemos conciencia de que nuestras posibilidades de desarrollo son de las más altas de la UE. No resulta fácil encontrar una región que reúna tantísimas bondades", añadió.

Goirigolzarri, por su parte, quiso hacer hincapié en lo que "significa para el futuro celebrar el talento joven". Algo que, dijo, le produce "un doble sentimiento: de alegría y orgullo". Máxime cuando las vocaciones se desarrollan en un periodo de incertidumbre como el actual. "Vivimos momentos de disrupción, de ruptura del status quo, con los que surgen oportunidades". Un escenario ante el que, aseguró el dirigente de Caixabank, es preciso no amilanarse. "La actitud de cómo nos enfrentamos al cambio es esencial. Necesitamos personas que sean capaces de asumir riesgos", apuntó en referencia velada al valor de los premiados.

Le tomó el testigo en la ronda de intervenciones el consejero Sanz, que no se quiso marchar al incendio declarado en Tarifa el lunes sin antes dedicar unas palabras a los galardonados. Sanz destacó, sobre todo, lo que obtener este reconocimiento significa para el resto de jóvenes, toda vez que les "abre camino para que otros muchos sueñen". Algo que, no obstante, han logrando "tras mucha constancia, trabajo y sacrificio". "Nadie os ha regalado

nada. Sabéis lo que os ha costado llegar hasta aquí. Os pido que sigáis soñando y transformando nuestra tierra".

La primera galardonada de la noche, con el Premio Andaluza del Futuro a la Ciencia, fue Cristina Cadenas, investigadora marbellí de 35 años experta en obesidad infantil, quien recogió la efigie de manos del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. Resaltan en su palmarés sus investigaciones, reflejadas en más de 125 artículos científicos, que ha publicado en revistas de relevancia internacional. También ha sido la primera española que recibe el premio a jóvenes científicos de la prestigiosa European Association for the Study of Obesity.

Cadenas hizo hincapié en su intervención en lo que estas iniciativas suponen para impulsar el talento local. Y tiró de anécdota personal para mostrar que el éxito siempre tiene una cara b: intentarlo y no lograrlo. "Cuando vi por primera vez los premios Andaluces del Futuro le dije a mi hermana que tenía que presentarse. Fue nominada, pero no ele-

### ANDALUCÍA



### TESTIMONIOS



Cristina Cadenas
INVESTIGADORA

"Cuando vi los premios le dije a mi hermana que se presentara. Nunca pensé que yo lo lograría"



Antonio Conde
INGENIERO AGRÓNOMO

"Seguiré apostando por el mundo rural, que tanto me ha dado y me dará en el futuro"



Blas Torres

INGENIERO AEROESPACIAL

"Cuando volví a casa tenía dos opciones: o cambiar de sector o intentarlo. Y aquí estoy"



Marina Parés

GUIONISTA

"Pasamos años creando personajes. Les pido que dediquen dos segundos a leer nuestros nombres"



Pablo Martínez

PIRAGÜISTA

"El deporte va mas allá de ganar: va de poder aportar a la sociedad, de promover valores"

gida". Tiempo después lo lograría ella. "Nunca pensé que llegaría a estar aquí", dijo la también investigadora posdoctoral de la Universidad de Standford.

El Premio Andaluz del Futuro a la Acción Social recayó en Antonio Conde, ingeniero agrónomo y emprendedor de 28 años nacido en Castillo de Locubín, Jaén; en esta ocasión, la entrega del reconocimiento quedó en manos de Antonio Méndez. En su currículum destaca su papel en el sector agroalimentario, que desarrolla, entre otras formas, de mano de la Universidad de Córdoba. Es, asimismo, divulgador de Buenas Prácticas Agrícolas Sostenibles e investigador de temas relacionados con el suelo agrícola y cambio climático.

Durante su turno de agradecimientos, Conde aseguró que trabaja para que un sector "a veces olvidado" siga funcionando y dedicó su premio a "todos aquellos" agricultores y ganaderos que lo dan todo por "alimentar al planeta". "Por todo ello seguiré apostando por el mundo rural, que tanto me ha dado y tanto me dará". También, dijo, seguirá como hasta ahora; desempeñando su labor para tratar de paliar los desequilibrios, es decir, "mitigando el cambio climático" o "preservando el suelo".

En otro orden de cosas, el Premio Andaluz del Futuro a la Empresa fue para Blas Torres, ingeniero aeroespacial de 30 años y natural de Mancha Real, Jaén, quien recogió el galardón entregado por José Joly. En la trayectoria de Torres consta un ascenso fulgurante al usar de palanca su pequeña empresa familiar de construcción para crear una ingeniería aeroportuaria desde cero con sede en su municipio natal. Hasta tal punto que su sociedad se ha consolidado como una de las principales de este sector, empleando a 35 ingenieros y arquitectos, y con una cartera de negocio superior a los 15 millones de euros para los próximos cinco



El presidente de Caixabank, José Ignacio Goirigolzarri, en su discurso.

66

José Joly
Presidente Grupo Joly

Las posibilidades de desarrollo de Andalucía son de las más altas de la Unión Europea"

66

José Ignacio Goirigolzarri Presidente de Caixabank

Cómo nos enfrentamos al cambio es esencial.
Necesitamos personas que asuman riesgos"

años en contratos licitados y adjudicados por Aena.

"Tuve que salir de mi tierra para estudiar, estuve en la capital ocho años, pero la morriña por mi tierra no disminuía". Una formación de excelencia que, sabría, no se correspondía con las oportunidades de su lugar de origen. "Cuando volví a casa tenía dos opciones: o cambiar de sector y dejar todo el camino recorrido o tirarme al barro e intentarlo. Y aquí estoy".

Por su parte, el Premio Andaluz del Futuro al Deporte fue concedido a Pablo Martínez, sevillano de 26 años graduado en Fsioterapia y Ciencias de la Actividad Física y Deporte y piragüista pro46

Antonio Sanz Consejero de Presidencia

Nadie os ha regalado nada. Lo sabéis. Os pido que sigáis transformando nuestra tierra"

66

Francisco de la Torre Alcalde de Málaga

Tiene mucho mérito. Sois un ejemplo de esfuerzo, trabajo, dedicación y resultado" fesional, así como embajador de un proyecto de inclusión social de personas refugiadas. Martínez recogió el logro de manos de José Carlos Escribano, presidente de la Cámara de Comercio de Málaga.

En su intervención Martínez disertó sobre la importancia de dotar al deporte de un sentido superior al resultado. "Va más allá de ganar: va de poder aportar a la sociedad, de realizar actividades que promuevan valores, de participar en eventos en beneficio de los demás", dijo. "Eso llena más que llegar a una línea de meta, mirar atrás y ver que has conseguido el primer puesto. Ojalá podamos vernos más en actividades sociales, que son mucho más importantes", reflexionó.

Entretanto, el Premio Andaluz del Futuro a la Cultura fue para Marina Parés, guionista malagueña de 32 años, a quien le entregó el reconocimiento José Ignacio Goirigolzarri. Entre los méritos de Parés destacan cinco nominaciones a los Goya, incluido a la mejor película, por su primer guion de largometraje, Ane.

Parés puso el acento en el trabajo que hacen los profesionales de
su gremio, que trabajan a marcha
forzadas para el disfrute de los demás. Y casi siempre en un discreto
segundo plano. "Los guionistas
nos pasamos uno, dos o cinco
años solos en casa, creando personajes, para que los demás puedan
disfrutarlos en una serie o una película", explicó. "Quería pedirles
que dediquen dos segundos a leer
nuestros nombres. Suelen aparecer al principio. No les llevará mucho tiempo".

Tras hacer efectiva las entregas tomó la palabra el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, quien, como colofón, felicitó a todos los galardonados uno a uno, haciendo gala una vez más de su portentosa memoria, y les animó a seguir por el camino en el que avanzan. "Tiene mucho mérito. Cada uno de vosotros sois un ejemplo de esfuerzo, trabajo, dedicación y resultado", aseguró el regidor.

### GRUPOJOLY



### ENTREGA XVI PREMIOS ANDALUCES DEL FUTURO



 José Joly, María Luisa Martínez, Francisco de la Torre, Antonio Sanz, José Ignacio Goirigolzarri y Juan Ignacio Zafra.



Ricardo Pujol, Carlos Bautista, Francisca Caracuel, Antonio Sanz, Carlos García y José Antonio Víquez.



Pablo Martínez, Marina Parés, Blas Torres, Antonio Conde y Cristina Cadenas.



Miguel Sánchez, Ángel García, Victoria Blanco y Guillermo Martín.



José Ignacio Goirigolzarri conversa con José Joly.



Felipe Romera y Federico Beltrán.



Antonio Fraguero y Guillermo Martín.



Ricardo Pujol y Alberto Benito.

### CaixaBank



 José Carlos Escribano, Fernando Ortega, María Luisa Martínez, Antonio Sanz, José Ignacio Goirigolzarri, Francisco de la Torre y José Joly.



Felipe Romera y Antonio Méndez.



 Liberio Pérez España, Manuel Jiménez Caro e Ignacio del Valle.



• Noah, durante una de sus actuaciones en el Museo del Automóvil y de la Moda.



 Unai Arizmendi, Juan Carlos Gaona, José Miguel Avilés y Honorio Mérida.



Antonio Méndez, Francisco de la Torre y Javier Cintora.



 Piedad Jiménez, Isabel Sánchez, Soledad Gómez, Marcelino Cadenas, Cristina Cadenas, Pepi Sánchez y Agustín Vidales.



 Rafael Morales, Mariló Becerra, Raquel Pérez y Pedro Armendáriz.



Antonio Sanz, durante su discurso, en el Museo del Automóvil y de la Moda de Málaga.



Francisco Fernández, Alba Torres, Teresa Ruiz,
 Verónica Almagro y José Miguel Torres.



 Gerardo Cuatero, Filip Gil, Juan Navas y Javier Braza.

30 Miércoles 5 de Junio de 2024 | EL DÍA DE CÓRDOBA

### ANDALUCÍA

## Albares defiende la presencia de la Policía española en Gibraltar

"Schengen sólo funciona de una manera",
 asegura el ministro Lanza un mensaje de
 "tranquilidad" en una visita a Algeciras

### Quino López ALGECIRAS

La puesta en marcha de controles de la Policía Nacional española en el Puerto y el aeropuerto de Gibraltar y la equiparación fiscal si desaparece la Verja siguen siendo los principales escollos para cerrar un acuerdo que regule las relaciones de la Roca con la Unión Europea tras el Brexit cuando van a cumplirse mil días desde que comenzó la negociación. Así quedó patente ayer cuando el ministro de Exteriores español, José Manuel Albares, ha defendido que la presencia de los agentes españoles no es una elección, sino una obligación ineludible para la que no existe alternativa. Y eso, poco después de que el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo, reiterará aquello de que "no habrá botas españolas" en suelo llanito, como ya dijo mucho antes quien fuera ministro para la salida del Reino Unido de la Unión Europea, Dominic Raab.

Las posturas, por tanto, no pueden ser más opuestas. El esperado tratado internacional de Gibraltar parece tan poco cercano ahora como cuando se empezó a negociar en octubre de 2021, un poco más de dos años y medio. No hay solución para derribar la Verja, primer paso para la creación de la anunciada "zona de prosperidad compartida" con el Campo de Gibraltar.

Albares volvió a defender la presencia de policías españoles en Gibraltar durante una rueda de prensa en la sede de la Administración General del Estado en Algeciras, tras reunirse con los alcaldes de los ochos municipios del Campo de Gibraltar, el consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, y la presidenta de la Mancomunidad, Susana Pérez Custodio. "Schengen funciona de una manera y no hay dos formas en las que pueda funcionar. En los puntos que se habiliten para entrar al Esque se pueda funcionar.



El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ayer en Algeciras.

pacio Schengen desde Gibraltar, como ocurre en otras partes, tiene que haber un agente europeo habilitado para realizar los controles, que en este caso es la Policía Nacional Española", sentenció.

Albares esgrimió otra razón para que los agentes españoles realicen los controles dentro del Peñón en la que discrepa de nuevo con Picardo. "Hay un acuerdo, que es previo a mi llegada, pero que está aceptado, que es el famoso acuer-

do de Nochevieja, donde se señala que durante los primeros 4 años habrá un apoyo de Frontex a la Policía Nacional Española". Reino Unido firmó aquel pacto con la aquiescencia del Gobierno de Gibraltar, que ahora reniega de, al menos, ese punto.

Albares anunció que este mismo miércoles realizará una visita a La Línea ("el municipio más afectado por el Brexit", dijo) para escuchar en persona las deman-

das de los trabajadores trabajadores transfronterizos, por un lado, y del equipo de Gobierno que encabeza Juan Franco, por otro. No respondió a si visitará la Verja. También mantendrá una reunión "bilateral" con el consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, en una fecha por fijar. El ministro agradeció al gobierno autonómico la "responsabilidad y el apoyo institucional en todo este proceso" y aseguró que todas las administraciones están "puntualmente informadas" del devenir de las negociaciones. Sin embargo, las que están gobernadas por el PP siguen quejándose de la falta transparencia.

Albares comunicó a los alcaldes y a la Junta que la próxima semana se retomarán las negociaciones "de carácter técnico" para seguir avanzando en un acuerdo a pesar de las elecciones europeas, por un lado, y las británicas, por otro harían imposible su firma en los próximos meses.

"Quiero trasladar a todos los ciudadanos del campo de Gibraltar un mensaje de tranquilidad. A pesar de la convocatoria electoral en el Reino Unido y mientras los británicos eligen un nuevo gobierno, las negociaciones no se han parado. Yo me reuní el jueves pasado en Madrid con el comisario encargado de la negociación por parte de la Unión Europea, el vicepresidente Sefcovic, para abordar el momento en el que está la negociación y seguir avanzando hacia el acuer-

do final", relató.

# Más de 600 hectáreas calcinadas y cuatro investigados por el incendio de Tarifa

El origen del incendio forestal, que permanece activo, podría estar en unos trabajos forestales

### G. Sánchez-Grande TARIFA

Cuatro personas han resultado investigadas por las autoridades como presuntos autores de un delito de negligencia por efectuar unos trabajos forestales en una finca privada, lo que se considera como el posible origen del incendio forestal declarado el lunes en el monte La Peña, en Tarifa. Las llamas han calcinado al menos 600 hectáreas de terreno, formado por pinar y monte bajo de la zona del parque natural del Estrecho según la primera medición preliminar. El siniestro permanecía activo al caer la noche.

Las cuatro personas investigadas han declarado ante los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, según ha explicado el consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, quien ha recordado que este tipo de trabajos están prohibidos desde el 1 de junio y que, además, en la jornada del lunes había mucho viento, algo que suponía un motivo adicional de riesgo.

Un total de 175 efectivos del Servicio Operativo de Extinción de Incendios Forestales de Infoca, con 18 medios aéreos, trabajaron durante toda la jornada en el incendio, sin que existiera riesgo para la población. "La maquinaria pesada hizo un gran trabajo en los flancos sur y oeste, protegiendo los núcleos de población existentes en la zona", apuntó Sanz.

El punto más activo se encontraba ayer en la zona noroeste, que ha quemado vaguadas "con mucha carga de combustible", y alertó del difícil acceso por tierra a los focos, de forma que son los aviones con líquidos retardantes los que están actuando, mientras que el resto "está bastante contenido".

A última hora de la tarde, el in-



Medios aéreos tratan de extinguir el incendio de Tarifa, ayer martes.

cendio volvió a derivarse hacia zonas quemadas con anterioridad. "Lo cual es un factor positivo porque, lógicamente, tendrá su fin", matizó Sanz tras reunirse con el dispositivo.

A las 13:39 de ayer quedó activado el nivel 1 del Plan de Emergencias por Incendios Forestales de la Comunidad Autónoma (Plan Infoca) para poder dotar de más medios a los efectivos que trabajan sobre el terreno para su control y extinción.

A lo largo de la mañana se fue-

ron incorporando hasta 18 medios aéreos a la zona: un helicóptero pesado y ocho helicópteros semipesados, seis aviones de carga en tierra, dos hidroaviones pesados y un avión de coordinación.

Sobre el terreno también se desplegaron hasta cinco autobombas, once grupos de bomberos forestales, dos técnicos de Extinción, cinco técnicos de operaciones, otro de supervisión y dos agentes de medio ambiente. Junto a ellos también se encontraban la Unidad Móvil de Meteorología y Transmisiones, la Unidad Médica de Incendios Forestales y la Unidad de Análisis y Seguimiento de Incendios Forestales, como apoyo a la dirección de Extinción.

Los trabajos durante la madrugada del martes se centraron en rematar los frentes activos en los flancos izquierdo y derecho, así como la apertura de líneas en este paraje próximo al Parque Natural del Estrecho, conocido como Los Majales y cercano a la N-340.

### ANDALUCÍA

## Detenidos los padres del bebé hallado muerto en Santiponce

 Los progenitores, ambos menores de edad, son arrestados tras conocerse que el niño nació vivo

### Fernando Pérez Ávila SEVILLA

La Guardia Civil detuvo ayer a los padres del recién nacido que murió en una vivienda de Santiponce la noche del pasado 7 de mayo. Los arrestos se ordenaron después de que el informe de la autopsia practicado al bebé revelara que éste nació vivo, según informaron a este periódico fuentes de la investigación. Ya en el avance de la prueba forense se destacaba que el neonato murió por una insuficiencia cardiorrespiratoria aguda, sin precisar más detalles acerca de la causa de la muerte.

Tanto el padre como la madre del menor muerto son menores de edad y pasarán a disposición de la Fiscalía de Menores en las próximas horas. Ambos habían pretendido ocultar el embarazo y trataron de hacer lo mismo con el parto. Sin embargo, la joven tuvo una fuerte hemorragia y se vio obligada a contar los hechos y acudió en compañía de un familiar al Hospital Virgen del Rocío, donde permaneció varios días ingresada en el Hospital de la Mujer. Allí contó que acababa de dar a luz, por lo que desde el complejo sanitario se dio aviso a las fuerzas de seguridad.

En un primer momento fue la Policía Nacional la que acudió a la vivienda y encontró el cadáver



La sala de autopsias del Instituto de Medicina Legal de Sevilla.

JUSE ANGEL

del bebé, que estaba envuelto en una manta y guardado en el interior de un armario. También acudió el servicio de emergencias sanitarias del 061, que únicamente pudo certificar la defunción del neonato. La comi-

La madre fue al hospital con una hemorragia tras el parto, la noche del 7 al 8 de mayo

sión judicial acudió al domicilio y ordenó el levantamiento del cadáver a las 02:30 de la madrugada del 8 de mayo. El caso recayó en el juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla.

A partir de ahí la investigación recayó en la Guardia Civil, ya que los hechos ocurrieron en Santiponce, que es demarcación de este cuerpo. La Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de Sevilla hizo una inspección técnico-ocular de la vivienda tras el suceso. Se encarga del caso el equipo Mujer Menor (Emume) del instituto armado, unidad que se encarga de investigar todos los delitos ocurridos en el seno de la familia, desde la violencia machista a los casos en los que resultan heridos o muertos menores de edad.

La casa en la que nació y murió el niño es de los abuelos paternos del bebé. En un primer momento se pensó que podría tratarse de una muerte accidental o una imprudencia. Avalaba esa teoría que la madre mostró incluso fotografías del niño que le habían pedido los médicos que la atendieron en el hospital. El informe de la autopsia concluye que el

menor nació vivo y ha sido clave para que se precipiten las detenciones de los padres, sin que hayan trascendido los cargos que se les imputan a ambos.

El caso supuso una conmoción en Santiponce, donde nadie sabía que la menor (que procede de otro pueblo de la provincia de Sevilla) estaba embarazada. La pareja había ocultado el embarazo, sin que nadie de sus familias conociera su estado. Los progenitores tienen 16 años y serán puestos en las próximas horas a disposición de la Fiscalía de Menores, que es la que instruye los casos en los que hay implicados menores como autores de los hechos. El Ministerio Público tendrá que decidir si toma alguna medida cautelar contra los padres, si decreta su internamiento en algún centro o si por el contrario los pone en libertad provisional.

## Uno de los muertos en las Tres Mil Viviendas sobrevivió a otro tiroteo

Israel G. V. se enfrentó a tres personas que querían instalar una plantación de marihuana en su bloque

F. P. A. SEVILLA

Una de las víctimas mortales de la reyerta ocurrida la madrugada del lunes en las Tres Mil Viviendas había sobrevivido a otro tiroteo hace cuatro años. Israel G. V., de 43 años, fue tiroteado en abril de 2020, en plena pandemia, por unos delincuentes que pretendían montar una plantación de marihuana en el bloque en el que este

hombre residía. Israel se opuso a la instalación de los cultivos y los responsables de la misma intentaron amedrentarlo a tiros.

Aquel incidente ocurrió en la calle Esclava del Señor, en el barrio de las Letanías, también en el Polígono Sur de Sevilla. Fue a las tres y media de la madrugada del 10 de abril de 2020. Era el Viernes Santo de una Semana Santa sin cofradías por la pandemia del coronavirus. Tres personas abrieron fuego tras una discusión con Israel, que les afeó, siempre según su versión, que quisieran instalar una plantación de marihuana en el bloque. La Policía detuvo a los autores del tiroteo, dos hermanos conocidos



Policías en el hospital.

como el Cucu y el Pancho, y una tercera persona. A los tres se les intervino una pistola Star PK30 del calibre 9 milímetros parabellum, un chaleco antibalas, un machete pelacocos de 47 centímetros de hoja, un cuchillo jamonero de 22 centímetros, 14 cartuchos blindados de 9 milímetros y un cargador.

Uno de los disparos efectuados en plena calle impactó contra uno de los vehículos aparcados. Varios patrulleros de la Brigada de Seguridad Ciudadana y del GOA de la Policía Nacional detuvieron a los tres presuntos implicados, consiguiendo que nadie resultara herido en el tiroteo. Israel G. V. salió ileso de aquel tiroteo. La madrugada del lunes fue atropellado y apuñalado por varias personas, que mataron también a su hijo Manuel. El único detenido, menor de edad, ingresó ayer en un centro de internamiento en régimen cerrado.

### La Policía encuentra varias armas de guerra en Aznalcázar

F. P. A. SEVILLA

Una investigación que partió de las autoridades francesas llevó a la Policía Nacional hasta una finca de Aznalcázar, donde se ha desmantelado una banda criminal dedicada a los vuelcos. Con este término se conoce en el argot policial a los robos de droga entre bandas de narcotraficantes. En el mismo lugar se encontró también un auténtico arsenal, con numerosas armas de fuego, algunas de ellas de guerra.

La operación ha concluido con los arrestos de cuatro personas, a las que se les imputan los delitos de depósito de armas de guerra, falsedad documental, robo de vehículos y pertenencia a organización criminal. Dos de los detenidos eran objetivo de bandas rivales dedicadas al narcotráfico, que los habían intentado abatir tiempo atrás en Marbella, según informó ayer la Policía Nacional.

La investigación se inició con la orden de búsqueda

Desmantelada una banda que se dedicaba a los robos de droga a narcos

emitida por Francia sobre una persona que podría estar residiendo en Marbella. El sospechoso, junto con el resto de miembros de su banda, estaba en el punto de mira de varias bandas asentadas en la Costa del Sol para vengarse por los robos de droga que habían sufrido.

Los policías españoles lograron localizar el domicilio de este hombre y su identidad real, ya que usaba hasta seis identidades diferentes. El detenido, que utilizaba fuertes medidas de seguridad para evitar su localización, se desplazaba en una motocicleta de gran cilindrada y salía de su domicilio siempre con un casco puesto para evitar ser visto o grabado por cámaras de videovigilancia.

Gracias al dispositivo de vigilancia establecido, los investigadores detectaron una actividad inusual en el domicilio del detenido, lo que llevó a los agentes a identificar hasta tres vehículos con placas de matrículas dobladas, así como a localizar a varios individuos más que frecuentaban el domicilio.

### PARIORAMA

POLÍTICA I CONVULSIÓN EN LA MONCLOA ANTES DE LAS ELECCIONES EUROPEAS

## Sánchez sale al rescate de Begoña Gómez tras llamarla el juez a declarar

 Está denunciada por corrupción y tráfico de influencias
 Nueva carta del presidente para anunciar que seguirá

### Juan M. Marqués Perales

El juez Juan Carlos Peinado, titular del juzgado número 41 de Madrid, ha citado a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, para que declare como investigada el 5 de julio. Gómez deberá comparecer en compañía de su abogado por un caso de corrupción en el sector privado y tráfico de influencias, denunciado por el pseudosindicato Manos Limpias.

El magistrado hizo pública esta citación en la segunda semana de la campaña de las elecciones europeas, a la vez que aplazó la declaración de varios testigos prevista para mañana al domingo 16 de junio. La Audiencia Provincial de Madrid avaló la investigación del juez el pasado miércoles, a pesar de que el informe que solicitó a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil no apreció indicios de delitos en el caso de Gómez.

El auto de la Audiencia sí valoraba la verosimilitud de algunas partes de la denuncia, en concreto las referentes a las cartas de recomendación que Gómez había firmado a favor de algunas empresas de Carlos Barrabés que lograron subvenciones de Red.es, organismo dependiente del Ministerio de Transformación Digital.

El auto de la Audiencia Provincial respaldó las actuaciones del juez pero solicitó que se centrase en las subvenciones concedidas a Barrabés, un comerciante de material deportivo de Benasque que fue uno de los primeros en dar el salto a la venta por internet en los últimos años del siglo pasado.

Además, el juez trasladó las declaraciones de varios directivos de Red.es de mañana al domingo 16, en lo que supone una decisión inédita, ya que en festivos no se celebran testificales si no es por una urgencia. El abogado de Begoña Gómez, el ex ministro de Justicia Antonio Camacho, había solicitado un cambio de fechas porque mañana debe participar en la defensa del actor Imanol Arias.

El juez también ha abierto una pieza separada por la posible utilización de fondos europeos en este proceso, y es que la Fiscalía de la Unión Europea ha solicitado hacerse cargo de este caso. Si finalmente el juez accediese a ello, sería esta institución comunitaria la que realizaría la instrucción.

La apertura de esa segunda pieza separada declarada secreta obedece a una reclamación de la Fiscalía Europea relativa a algunos de los contratos investigados. En un decreto del 26 de abril, el organismo pidió al Juzgado de Instrucción 41 de Madrid que lo informase "en la mayor brevedad posible" de "los hechos y delitos" que se siguen



CARLOS LLJAN , EP

Begoña Gómez y Pedro Sánchez, durante la votación el 23 de julio de 2023 de las pasadas elecciones generales.

en este procedimiento en la "que estaría implicada la UTE Innova Next SLU-Escuela de Negocios The Valley".

En una providencia, el juez dio cuenta al organismo europeo de que en la causa constan "procesos de adjudicación de distintos contratos, por parte de Red.es, entre otros a la UTE compuesta por las entidades Innova Next, SLU Escuela de Negocios, y The Valley" y de que se investigan delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

Horas después de la noticia sobre su esposa, Pedro Sánchez publicó otra carta a la ciudadanía en la red social X en la que tachó de "zafio montaje" las acusaciones contra Begoña Gómez, que atribuye a "asociaciones ultraderechistas", y reiteró que su decisión de continuar al frente del Ejecutivo es "más firme que nunca".

Además, consideró que se trata de un intento de interferir en el resultado de las elecciones europeas del próximo domingo y advirtió de que en los próximos días verán y escucharán "mucho ruido". "Todo mentira, un gran bulo, uno más", señala.

Sánchez responsabilizó a los líderes del PP, Alberto Núñez Feijóo y de Vox, Santiago Abascal, y espera que encuentren "la respuesta que merecen en las urnas, condena y rechazo a sus malas artes", según señaló. En todo caso, aseguró que no lo "quebrarán" y dio por hecho que quedan "más de tres años de Gobierno de progreso y avances" y que por tanto agotará la legislatura.

### Nueva carta a la ciudadanía,

Mi esposa y yo hemos tenido conocimiento hoy mismo, a través de los medios de comunicación, de la citación a Begoña como investigada el próximo día 5 de julio. Esta decisión se anuncia sólo cinco días antes de que se celebren elecciones al Parlamento Europeo, lo cual resulta extraño. Habitualmente, se ha seguido la regla no escrita de no dictar resoluciones susceptibles de condicionar el desarrollo normal de una campaña electoral y, por tanto, el voto de los ciudadanos. En este caso, resulta evidente que esta práctica no se ha respetado. Dejo al lector extraer sus propias conclusiones.

Quisiera trasladarle que ambos estamos absolutamente tranquilos. No hay nada detrás de esta acusación, sólo un zafio montaje impulsado por las asociaciones ultraderechistas demandantes.

Con todo, hay una lectura política que me veo en la obligación de compartir con usted. Como ya recordará, en mi anterior carta denuncié la deriva de una coalición reaccionaria capitaneada por el Sr. Feijóo y el Sr. Abascal -o por el Sr. Abascal y el Sr. Feijóo, tanto monta monta tanto-, para usar todos los medios a su alcance con el fin de quebrarme en el plano político y personal. Su objetivo es que yo renuncie, que dimita. Incluso, como supimos ayer, tratar de forzar mi salida de la Presidencia del Gobierno con una moción de censura mediante una alianza contra natura. Todo les vale.

Lo que no lograron en las urnas, pretenden alcanzarlo de manera espuria. También sabía que, conforme aumentara la frustración y la impotencia de esta coalición reaccionaria, el ritmo de la máquina del fango no iba a parar, sino a acelerarse. Ante esta certeza, me pregunté si merecía la pena o no continuar en el ejercicio de mis responsabilidades.

Quiero decirle que mi decisión de continuar al frente de la Presidencia del Gobierno es más firme que nunca. Que la tarea que tiene el Gobierno de coalición progresista es más necesaria que nunca. Nuestro horizonte permanece inalterable: consolidar la pujanza del crecimiento económico y la creación de empleo, como hoy acabamos de conocer, redistribuir los frutos de ese crecimiento entre la clase media y los trabajadores para luchar contra la mayor de las injusticias, que es la desigualdad; regenerar la vida democrática reivindicando el juego limpio por encima del fango que algunos pretenden esparcir, avanzar en derechos y en libertades sin dar un paso atrás; y contribuir a la paz en el mundo, con especial atención a Ucrania y Palestina. Estos próximos días, usted será testigo de una cuidada coreografía diseñada por la coalición ultraderechista para intentar condicionar las elecciones y debilitar al Gobierno.

Begoña y yo sabemos perfectamente por qué la atacan. Ninguno de los dos somos ingenuos. Lo hacen porque es mi pareja. Ella es una mujer trabajadora y honesta que reivindica su derecho a trabajar sin renunciar a ello por las responsabilidades de su marido. Derecho que yo defiendo en mi vida familiar y por el que trabajo como presidente del Gobierno de España para garantizar que hombres y mujeres tengamos las mismas oportunidades y los mismos derechos.

Estos días leerá y escuchará usted mucho ruido y aún más furia en tabloides digitales nacidos para propagar bulos, en platós de tertulias televisivas y radiofónicas al servicio de amplificar esa desinformación, y en tribunas donde se rasgarán las vestiduras el Sr. Feijóo y el Sr. Abascal. Todo, mentira. Un gran bulo. Uno más. En lo que respecta a mí, no le quepa duda de que no me quebrarán.

Y, dado que tratan de interferir en el resultado electoral del próximo día 9 de junio, ojalá sus promotores –el Sr. Feijóo y el Sr. Abascal–, encuentren la respuesta que merecen en las urnas: condena y rechazo a sus malas artes.

Quedan unos días de ruido antes de las elecciones y unos pocos más antes del verano. Pero también quedan más de tres años de Gobierno, de progreso y de avances.

Atentamente, Pedro Sánchez.

### España | PANORAMA

### POLÍTICA | LA OPOSICIÓN SE LANZA A POR EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO



Alberto Núñez Feijóo, presidente del PP, saluda ayer en un mitin en Valladolid.

## Feijóo lleva a los tribunales el conflicto de intereses de Sánchez

 El PP insta al jefe del Ejecutivo a "reflexionar" tras la imputación de Begoña
 Gómez: "Un presidente con dignidad dimitiría"

### Agencias MADRID

El PP ha llevado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) su denuncia por conflicto de intereses contra el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por no inhibirse en las reuniones del Consejo de Ministros que aprobaron el rescate de la aerolínea Air Europa, dados los "vínculos de naturaleza económica y profe-

sional" de esa compañía con su mujer, Begoña Gómez.

El PP que lidera Alberto Núñez Feijóo confirmó este recurso contencioso administrativo en el TSJM el mismo día que se conoció que el Juzgado de Instrucción 41 de Madrid citó a declarar a Begoña Gómez el 5 de julio a las 10:00 en calidad de investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.

A finales de abril, el PP ya presentó un recurso de alzada tras el archivo de la denuncia que habían presentado ante la Oficina de Conflicto de Intereses contra el jefe del Ejecutivo por no ausentarse o inhibirse de los Consejos de Ministros del 3 de noviembre de 2020 y del 16 de marzo de 2021 en los que "se tomaron decisiones favorables a una compañía que tenía vinculos de naturaleza económica y profesional con su mujer". En aquel recurso de alzada argumentaba que la Oficina de Conflicto de Intereses no había "realizado las actuadente del Gobierno tenía o no que ausentarse o inhibirse en los Consejos de Ministros mencionados y, en su caso, si cumplió con el deber de abstención".

Por otro lado, el portavoz del PP, Borja Sémper, emplazó ayer a Pedro Sánchez a "reflexionar" tras la imputación de su esposa y aseguró que "un presidente con un mínimo de dignidad dimitiría" ante un situación similar. Además, insistió en exigir explicaciones al jefe del Ejecutivo tras constatar que "La Moncloa está investigada por corrupción". Así se pronunció Sémper para trasladar la opinión del primer partido de la oposición ante la decisión anunciada por el juez Juan Carlos Peinado de citar como investigada a Begoña Gómez el próximo 5 de julio.

Ayuso registra una comisión para aclarar si el rector de la UCM hizo "favores" a Gómez

Sémper denunció que Sánchez está "instalado en la mentira". "Y cualquier presidente con un mínimo de dignidad dimitiría hoy mismo ante esta citación judicial. Porque recordemos que Pedro Sánchez ha pedido en el pasado dimisiones a imputados", aseveró el portavoz popular. También emplazó al presidente del Gobierno a "hacer una reflexión profunda y honda". "El señor Sánchez condena a este país a ver cómo su mujer se baja de un coche y entra a los juzgados", abundó.

Feijóo, a su vez, exigió Sánchez que "asuma su responsabilidad" tras la citación de su esposa. "Llegó hace seis años a La Moncloa diciendo abanderar la regeneración y ha acabado con su esposa investigada en un juzgado. Carece de legitimidad para despachar un asunto de esta gravedad gritando fachas, fango, ultras o Franco", dijo.

Asimismo, el PP registró una comisión de investigación en la Asamblea de Madrid para esclarecer si el rector de la Universidad Complutense de Madrid, Joaquín Goyache, hizo "favores" a Begoña Gómez.

### ciones de investigación y requerimiento solicitadas por el PP en la denuncia para dirimir si el presia Begoña Gómez.

### Agencias MADRID

La líder de Sumar, Yolanda Díaz, lanzó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que el combate ante situaciones de lawfare "no va de cartas", dado que a la "derecha se le para con hechos". Por ello, la vicepresidenta segunda del Ejecutivo lo instó a "gobernar más y mejor" con el despliegue de avances sociales.

Así lo ha trasladado a través de un mensaje en la red social X, después de la nueva misiva del jefe del Ejecutivo tras la decisión de un juez de llamar a declarar como imputada a su esposa, Begoña Gómez.

Díaz exige "hechos" y no "cartas" para parar a la derecha

En dicho escrito dirigido a la ciudadanía, el presidente del Gobierno tachó de "zafio montaje" las acusaciones contra su pareja, que atribuye a "asociaciones ultraderechistas", y consideró que se trata de un intento de interferir en el resultado de las elecciones europeas que se celebran es-

te domingo, en una nueva carta a la ciudadanía que publicó ayer por la tarde.

Ante ello, Yolanda Díaz quiso manifestar que la respuesta a la derecha sólo tiene una vía. "Gobernando más y mejor. Subiendo salarios, bajando alquileres, creando una prestación por crianza y reduciendo la jornada laboral. Este es el camino", desgranó la vicepresidenta segunda del Ejecutivo de coalición entre el PSOE y Sumar.

Sumar, después del periodo de reflexión de Pedro Sánchez para confirmar su continuidad al frente de La Moncloa, viene demandando llenar de contenido su promesa de aplicar un "punto a aparte" a la legislatura. Por ejemplo, reclamó la reforma del Consejo General del Poder Judicial, remodelar el acceso a la carrera judicial y derogar la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida por sus detractores como ley mordaza.

### Montero garantiza que el 9-J no influirá en las cuentas para 2025

Agencias MADRID

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, aseguró que el Gobierno aprobará Presupuestos Generales del Estado (PGE) para el año 2025, "independientemente" del resultado de las elecciones europeas que se celebran el domingo para las que tiene "buenos augurios", según afirmó.

La también vicesecretaria general del PSOE fue preguntada sobre qué resultados deben arrojar las urnas el 9-J para que pueda haber cuentas generales para el próximo año. "Tendremos presupuesto con independencia de los resultados de las elecciones europeas, que ya le digo que tenemos buenos augurios para esos resultados", indicó Montero, que además señaló que el hecho de que haya PGE tiene que ver con la capacidad del Ejecutivo para llegar a acuerdos con el resto de grupos parlamentario y no de las elecciones. Subrayó que la última vez que tuvieron un acercamiento para negociar los PGE "se avanzó bastante en ese diálogo" y por tanto ahora "cuando llegue el momento de su preparación" retomarán esas conversaciones en el punto en que las dejaron.

### Aragonès convoca el lunes el Pleno de constitución del Parlamento catalán

Agencias BARCELONA

El presidente de la Generalitat en funciones, Pere Aragonès, firmó ayer el decreto de convocatoria del pleno de constitución del Parlamento catalán, para el próximo lunes a las cuatro de la tarde. Así lo anunció la portavoz del Govern, Patrícia Plaja, tras la reunión semanal del Ejecutivo catalán en funciones.

El primer pleno de la legislatura se celebrará la tarde del día siguiente de las elecciones europeas, con todo el foco de atención puesto sobre la votación para escoger la nueva presidencia del Parlamento catalán, las dos vicepresidencias y las cuatro secretarías de la Mesa de la Cámara regional, una primera prueba de fuego para los grupos parlamentarios, que negociarán las posibles alianzas en los próximos días.

### PANORAMA | España

## Detenida una mujer por asesinar a tiros al hermano de Begoña Villacís



ALEJANDRO MARTINEZ VELEZ / EP

Un grúa recoge ayer el vehículo del suceso donde acribillaron a tiros a Borja Villacís en Madrid.

 El familiar de la ex vicealcaldesa de Madrid es acribillado en Fuencarral y las primeras indagaciones apuntan a un ajuste de cuentas

### **Agencias MADRID**

Borja Villacís, hermano de la ex vicealcaldesa de Madrid y ex dirigente de Ciudadanos, Begoña Villacís, fue asesinado a tiros ayer en el distrito madrileño de Fuencarral-El Pardo en un supuesto ajuste de cuentas, por el que de momento una mujer ha sido detenida. En el momento del tiroteo, que ocurrió sobre las 12:30 en la M-612, el hermano de la ex política, conocido ultra sur y con varios antecedentes policiales, iba acompañado en un vehículo de otro hombre que resultó herido de gravedad. Una mujer fue arrestada por la Policía Nacional por su supuesta implicación en el

suceso, mientras los agentes trataban de dar con el paradero de los otros dos sospechosos que iban a bordo de otro coche.

El Grupo V de Homicidios de la Jefatura Superior de Madrid investiga el suceso, cuya principal hipótesis es que se trate de un ajuste de cuentas, señalaron fuentes próximas a la investigación, que precisaron que a bordo del coche desde el que se realizó el tiroteo iban tres personas pertrechadas con armas de fuego, según testigos.

Borja Villacís, de 43 años, recibió varios disparos mortales, supuestamente con un rifle de caza, en el pecho y en la cabeza. Los sanitarios que se desplazaron hasta el lugar no pudieron más que con-

firmar su fallecimiento. Tras el asalto, los sospechosos huyeron del lugar a bordo del vehículo, que fue grabado unos seis kilómetros al este, en un descampado, frente a la sede de Mediaset, aún en Fuencarral-El Pardo.

Unos testigos captaron unas imágenes –que circularon por las redes sociales-en las que se aprecia cómo un hombre y una mujer se bajan de un BMW de color gris para cambiarle las matrículas. El hombre, vestido con ropa oscura, se separó varios metros del coche, descampado adentro, y se deshizo de algún objeto.

Tras ello, la mujer, que iba al volante, huyó del lugar. En el vídeo, no obstante, no se observa al tercer supuesto integrante del grupo. En ese mismo descampado los agentes encontraron varias bolsas y cajas que contenían armas de fuego, que están siendo analizadas para determinar si tienen relación con los hechos.

Tras el hallazgo, la veintena de agentes que se encontraban en el lugar se marcharon, aunque una hora después -sobre las 16:00-regresaron varias patrullas. Los agentes, con la colaboración de un helicóptero, peinaron el descampado ante la sospecha de que alguno de los supuestos agresores se hubieran escondido por la zona.

A Borja Villacís lo acompañaba un hombre en el momento de los hechos, quien resultó herido de bala. No obstante, a la llegada de los servicios de emergencias ya se estaba dirigiendo a un centro hospitalario, por lo que no fue atendi-

La Policía busca a otros dos sospechosos de matar a Borja Villacís, un conocido ultra sur

do por el Samur-Portección Civil. El acompañante del fallecido llegó poco después del asalto a la Fundación Jiménez Díaz, donde fue ingresado en estado grave con heridas por arma de fuego.

Sobre las 14:00, los investigadores localizaron a la conductora del vehículo en la plaza Elíptica de la capital y la detuvieron por su supuesta implicación en el asesinato. La mujer, de 52 años, española y con antecedentes policiales, fue trasladada a la Jefatura Superior de Policía de Madrid. El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, transmitió sus condolencias a la ex dirigente de Ciudadanos.

El hermano de Begoña Villacís estaba vinculado a Ultra Sur, uno de los grupos de aficionados más radicales del Real Madrid, de corte ultraderechista, y fue condenado a seis meses de prisión por agredir en 2004 a dos hombres que defendieron a una chica a la que él le profería insultos racistas en el Metro. Además, estaba imputado en una causa contra el narcotráfico que investiga la Audiencia Nacional.

### El presidente de Adif dice que "nunca" ha amañado un contrato

Efe MADRID

El presidente de Adif, Ángel Contreras, sostuvo ayer en su comparecencia en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado que nunca ha "amañado ningún contrato" y que conocía a Koldo García del Ministerio pero que no tenían una relación de amistad.

En respuestas a senadores de UPN, Vox, ERC, PSOE y PP, el decimocuarto compareciente en la comisión de investigación sostuvo que la actuación profesional de todos los trabajadores de la empresa ha sido "intachable" y que mantiene la confianza en sus subordinados. Contreras recordó que en 2020, cuando se compraron mascarillas, él era director general de Conservación y Mantenimiento en ADIF y no tuvo ninguna competencia en la adquisición de material sanitario.

Aseguró que personalmente él tiene la conciencia muy tranquila y, sobre su relación con Koldo García, el ex asesor del ex ministro de Transportes José Luis Ábalos, indicó que se conocían del Ministerio y que han tomado algún café juntos o se han intercambiado mensajes de teléfono, pero sin calificarlo de relación de amistad.

"Koldo no me habló nunca de ninguna adjudicación", aseveró el presidente de Adif, que indicó que las conversaciones con él siempre fueron intrascendentes, sin tener referencia con el trabajo, y señaló que ignora por qué en una conversación de WhatsApp se dirige a él como "marqués".

En el restaurante La Chalana, que aparece en el sumario judicial, Contreras ha estado tres veces, según su relato, en dos de ellas con Koldo García. A Ábalos, pese a compartir con él la misma localidad de nacimiento, no lo conocía hasta su llegada al Ministerio.

### El presidente del Constitucional pospone el debate sobre el aborto a después del 9-J

### **Agencias** MADRID

El presidente del Tribunal Constitucional (TC), el magistrado Cándido Conde-Pumpido, acordó posponer el debate sobre la reforma del aborto para que sea abordado "en otro Pleno pasadas las elecciones europeas del próximo domingo", según fuentes

jurídicas. La reforma legal aprobada en 2023 que permite a las menores de 16 y 17 años abortar sin permiso de los padres figuraba en el orden del día del Pleno que se celebra desde ayer y se prolonga hoy y mañana. Sin embargo, el presidente del tribunal ha entendido pertinente a última hora suprimir este punto y

posponerlo para que sea deliberado después del 9 de junio.

Fuentes del tribunal apuntaron que estaba previsto que la corte de garantías aprobara el borrador de la sentencia redactada por la magistrada del ala progresista Laura Díez, quien defiende que la norma es constitucional. En este sentido, se espera que cuando se

aborde el asunto la mayoría progresista del tribunal rechace el recurso de los diputados de Vox contra la Ley 1/2023 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, que modificaba la aprobada en 2010.

Los de Santiago Abascal llevaron la ley ante el TC al considerar que vulnera los principios de libertad, pluralidad y legalidad, y los derechos a la vida, a la igualdad y a la libertad ideológica. Fue en febrero de 2023 cuando el Congreso aprobó definitivamente la reforma que supuso devolver a las menores de 16 y 17 años el derecho al aborto sin necesidad de contar con permiso paterno, un aspecto sobre el que el TC no se pronunció en 2023 al resolver el recurso del PP contra la ley del 2010, porque el Gobierno de Mariano Rajoy suprimió ese artículo en 2015. La reforma también eliminó los tres días de reflexión y blindó el aborto frente a protocolos antiabortistas.

### Mundo | PANORAMA

## Kiev usa por primera vez armamento de EEUU para atacar objetivos en suelo ruso

 El Ejército ucraniano destruyó un sistema antiaéreo desplegado en Belgorod

#### Efe KIEV

El Ejército ucraniano ha hecho uso por primera vez del permiso recibido de EEUU y otros aliados occidentales para utilizar el armamento que le envían contra ciertos objetivos militares situados dentro de Rusia destruyendo con un *Himars* de fabricación estadounidense un sistema antiaéreo desplegado en el oblast ruso de Belgorod.

"Las fuerzas ucranianas han golpeado una batería de defensa aérea rusa S-300/400 en el oblast de Belgorod, presumiblemente con (un sistema) Himars, el 1 o el 2 de junio", escribió en su parte diario sobre el conflicto el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) de Washington, que cita información geolocalizada de fuentes abiertas para llegar a esta conclusión.

El ISW añadió que el sistema de defensa aérea destruido parcialmente estaba situado al norte de la ciudad de Belgorod, capital regional del oblast homónimo.

"El S-300/400 estaba situado a unos 60 kilómetros de la actual línea del frente en el norte del oblast (ucraniano y fronterizo con Belgorod) de Jarkov y a más de 80 kilómetros de la ciudad de Jarkov, lo que queda dentro del alcance de los Himars pero excede el de otros sistemas múltiples de lanzamiento de cohetes" con los que cuenta Ucrania, señaló el ISW.

La destrucción con armas occidentales de un sistema de defensa aéreo ruso fue confirmada la noche del lunes en su cuenta de Facebook por la viceministra ucraniana de Reintegración de los territorios ocupados, Irina Vershchuk, que no especificó el tipo de armamento utilizado en el ataque.

Ucrania recibió en las pasadas semanas permiso de más de una decena de países aliados para golpear ciertos objetivos militares rusos situados dentro de la Federación Rusa con el armamento que éstos envían a Kiev. Hasta ahora no le permitían utilizar sus armas pa-

ra atacar territorio ruso por temor a posibles represalias de Moscú.

Estados Unidos ha sido uno de los últimos en sumarse a la lista de países que levantan la prohibición, aunque sigue limitando el uso de sus armas a ciertos objetivos militares dentro de Rusia que los rusos utilizan para atacar la región de Jarkov.

La ofensiva transfronteriza lanzada por Rusia a mediados del mes pasado contra la región de Jarkov, donde ha conseguido abrir un nuevo frente, disparó la preocupación tanto en Kiev como en las capitales occidentales.

Ucrania inició entonces una campaña para que se le permita atacar con las armas que recibe las concentraciones de tropas, lanzaderas de misiles, sistemas de artillería, aviones y otros objetivos militares que Rusia utiliza para atacar Jarkov desde su territorio.

# Sunak propone limitar los visados para bajar la inmigración

El primer ministro británico quiere fijar una cifra anual si gana las elecciones del próximo 4 de julio

### Efe LONDRES

El Partido Conservador del primer ministro británico, Rishi Sunak, anunció ayer planes para establecer un límite anual de visados a fin de garantizar que la inmigración legal disminuya en los próximos años.

"Hemos tomado medidas audaces para reducir el número de personas que vienen a este país. El plan está funcionando, pero los niveles de migración siguen siendo demasiado altos", dijo Sunak a los medios sobre su plan, que espera aplicarlo si gana las elecciones generales que se celebrarán en el Reino Unido el 4 de julio.

La inmigración es uno de los principales campos en los que se juegan estos comicios, convocados en mayo por Sunak, quien ha endurecido los requisitos para obtener visados y ha aprobado un plan para deportar a Ruanda – previo acuerdo con el país africano— a los inmigrantes que entraron en forma ilegal tras cruzar en pateras el Canal de la Mancha, que divide Inglaterra y Francia.

En virtud del plan de los tories, el Parlamento tendrá una labor directa a la hora de fijar los niveles de inmigración, por lo que los



El primer ministro británico, Rishi Sunak, en un acto en Milton Keynes.

diputados tendrán derecho a votar sobre el número.

El límite anual se impondría al número de visados que se otorgan a quienes entran en el país por razones laborales o familiares. Las visas de trabajo temporales, como los trabajadores agrícolas estacionales, no entrarían en ese límite.

Según el plan, los ministros pedirían al llamado Comité Asesor de Migración (MAC, por sus silgas en inglés) que recomiende el nivel del límite anual, y luego el Gobierno lo consideraría antes de presentarla al Parlamento pa-

ra la votación. Los conservadores dicen que informarán al comité de que su objetivo es reducir la migración a niveles sostenibles, para que los niveles caigan año tras año durante el próximo Parlamento, y que deben considerar tanto los costos como los beneficios de la migración.

El MAC consultaría a las empresas, la Sanidad pública, las autoridades locales y los servicios públicos antes de hacer la recomendación sobre los límites.

El jefe del Gobierno criticó al Partido Laborista, primero de la oposición británica, por no tener un plan para reducir la inmigración y consideró que "los conservadores son el único partido que está dispuesto a tomar las medidas audaces necesarias para reducir las cifras de inmigración."

En tanto, la portavoz de Interior laborista, Yvette Cooper, dijo que el límite propuesto a las visas de trabajo y familiares "es un anuncio sin sentido de un Partido Conservador que triplicó la migración neta desde las últimas elecciones pese a que prometió reducirla".









36 Miércoles 5 de Junio de 2024 | EL DÍA DE CÓRDOBA

### PANORAMA | Sociedad

## Casi 13 millones de personas están en riesgo de pobreza en España

• El encarecimiento de la vida ha elevado medio punto, hasta el 26,5%, la tasa Arope en un año

#### **EP** MADRID

Casi 13 millones de personas (12,7) se encuentran en riesgo de pobreza y/o exclusión social en España, según el XIV Informe El Estado de la Pobreza en España, presentado ayer por la Red de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN-ES).

Según el informe, el riesgo de pobreza o exclusión social –tasa Arope– ha pasado del 26% en 2022 al 26,5% en 2023, 400.000 personas más, debido sobre todo al encarecimiento de la vida.

En concreto, el estudio muestra los efectos de la guerra en Ucrania, la inflación y la crisis energética en el conjunto de la población, con especial atención a factores específicos asociados con la generación de pobreza en España, especialmente la vivienda, la precariedad laboral, la brecha de género o tener una discapacidad.

Respecto al riesgo de pobreza y baja intensidad en el empleo, el informe refleja que estos indicadores se han mantenido prácticamente estables. Aun así, EAPN señala que preocupa que 9,7 millones de personas vivan en riesgo de pobreza, con menos de 916 euros al mes por unidad de consumo. Además, los datos muestran que la feminización de la pobreza es un "problema estructural": hay 5,1 millones de mujeres pobres en España, 300.000 más que hombres.

Del estudio también se desprende que el 37,1% de los hogares que no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos y que casi la mitad de la población (48,7%) presenta dificultades para llegar a fin de mes.



Un grupo de personas espera para recoger alimentos en Madrid.

En todo caso, el informe revela que el impacto de la pobreza severa, la población que vive en hogares con ingresos menores a 611 euros al mes, mejora en 2023 y prácticamente alcanza el cumplimiento proporcional de los objetivos anuales de la Agenda 2030. Sin embargo, afecta todavía a 3,9 millones de personas.

La EAPN destaca que la peor parte se la llevan las familias con menores, a quienes afecta "muy duramente" el incremento del coste de la vida, lo que se traduce

La tasa de pobreza de quienes viven de alquiler duplica a la de los propietarios de vivienda

en un aumento de la pobreza infantil respecto al año anterior, del 27,8 hasta el 28,9%, con unos 2,3 millones de niños y adolescentes en riesgo de pobreza.

En cuanto a la situación de los hogares monoparentales, el informe refleja que más de la mitad (52,7%) está en riesgo de pobreza y/o exclusión social, frente al 49,2% de 2022, la gran mayoría de ellos (80,7%) encabezados por una mujer. En esta línea, el encarecimiento de la vida ha afectado especialmente a estas familias: el 26,5% no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada y más de la mitad (55,4%) no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado cada dos días.

El informe también muestra el impacto social de los alquileres. En 2023, la tasa de pobreza entre

quienes vivían de alquiler a precio de mercado (33,1%) duplicó a la de quienes disponían de una vivienda en propiedad (15,8%), y una de cada tres personas pobres reside en una vivienda arrendada.

Los retrasos en el pago del alquiler o de la hipoteca son el triple entre las personas en pobreza (afecta a un 25,2%), y en el caso de los retrasos en el abono de suministros, aunque mejora, todavía afecta a dos de cada cinco personas en pobreza (20,6%).

Además, la pobreza energética alcanza máximos históricos: un 43,1% de las personas pobres tiene dificultades para mantener su vivienda fresca en verano y un 38,5% cálida en invierno.

Respecto al empleo, el estudio revela que en 2023 cerca de 2,5 millones de personas trabajadoras eran pobres.

# Vinculan el calentamiento global con un incremento de los suicidios

Agencias BARCELONA

Un trabajo liderado por investigadores del Hospital Clínic Barcelona-Idibaps, que ha analizado los metaanálisis realizados a nivel mundial sobre los efectos del cambio climático y la contaminación sobre la salud mental, ha encontrado una asociación entre el aumento de temperatura y el incremento de mortalidad por suicidio o trastornos mentales.

El estudio, publicado en World Psychiatry, también ha relacionado la exposición a varios contaminantes con una mayor incidencia de demencia o deterioro cognitivo, ha informado el Clínic en un comunicado. Para el estudio se han revisado todos los metaanálisis publicados hasta el momento en los que se relacionaba cambio climático o contaminación atmosférica con salud mental para agrupar todos los resultados obtenidos en un gran metaanálisis (umbrella review) para extraer conclusiones.

El metaanálisis lo han liderado el grupo Imagen de los trastornos relacionados con el estado de ánimo y la ansiedad, dirigido por Joaquim Raduà, y el de trastornos bipolares y depresivos, encabezado por Eduard Vieta, ambos también miemrbos de la Universitat de Barcelona y del área de Salud Mental del Ciber.

Uno de los resultados es la asociación que se ha encontrado entre el aumento de la temperatura y los incrementos de suicidios, estimando que el calentamiento global "puede haber hecho aumentar un 5% de casos de suicidios y se prevé que este aumento llegue al 7% de cara a 2050", y un incremento de comportamientos suicidas e ingreso en hospitales debido a esta problemática.

### El Gobierno aprueba el anteproyecto de ley para la protección del menor en entornos digitales

EP MADRID

El Consejo de Ministros aprobó ayer en primera lectura el anteproyecto de ley para la protección de menores en entornos digitales, que incluye órdenes de alejamiento virtual, test pediátricos para detectar usos inadecuados, penas por la difusión y creación con inteligencia artificial de contenido sexual o vejatorio, así como la imposición obligatoria y gratuita de controles parentales en todos los dispositivos digitales y etiquetado informativo, entre otras medidas.

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, destacó que se trata de una ley que apela y que responde a una "inquietud" que ha dicho que comparte "la práctica totalidad de la ciudadanía de este país".

El texto fue presentado en la rueda de prensa posterior al Consejo por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que señaló que la titular de Juventud e Infancia, Sira Rego, presentó de forma paralela un informe de diagnóstico sobre la cuestión.

En el anteproyecto intervienen también otros departamentos, como Presidencia y Justicia y Transición Digital, que elabora un sistema de verificación de la edad, que tendrá su propio marco jurídico y que está previsto que esté definido en los próximos meses.

La norma incluye la obligación de incorporar de fábrica el control parental en todos los móviles, tabletas, ordenadores y televisiones inteligentes. Está previsto que este sistema aparezca por defecto en todos los dispositivos.

El anteproyecto también recoge penas para combatir las ultrafalsificaciones, por la difusión y creación con inteligencia artificial de contenido sexual o vejatorio. Asimismo, incluye la modificación del artículo 39 del Código Penal para incluir órdenes de alejamiento virtual para quienes cometan delitos en espacios digitales.

# Economía PANORAMA

PARO REGISTRADO Y AFILIACIÓN I ESPAÑA MARCA UN NUEVO RÉCORD DE 21,32 MILLONES DE TRABAJADORES

# El 70% del empleo creado en mayo en Andalucía está ligado al turismo



Un grupo de turistas y personal de recepción en un hotel.

La región vuelve a batir el récord de ocupados,
3.458.831, tras sumar 18.149 ● El desempleo baja en
15.585 personas en el quinto mes del año, hasta
662.994, el menor nivel desde septiembre de 2008

# T. Monago SEVILLA

El turismo, y con mucha diferencia, impulsó el empleo en mayo en Andalucía. Según los datos publicados ayer por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la comunidad sumó 18.149 nuevos afiliados en mayo respecto a abril, hasta alcanzar 3.458.831, el tercer récord mensual consecutivo. El impulso vino motivado fundamentalmente por la creación de empleo en la hostelería (que estadísticamente incluye también los servicios de alojamiento). Este grupo de actividades sumó 12.562 nuevos ocupados, el 70% del total.

Siete de cada diez nuevos trabajadores en Andalucía en mayo pertenecen por tanto a actividades de restauración, hoteles y servicios relacionados.

Pese al impulso de este sector, estamos ante la segunda peor evolución de la afiliación en mayo desde 2016, debido sobre todo a la agricultura. Solo es mejor el dato del año pasado, cuando se incorporaron al mercado laboral 7.875 personas.

Recordemos que mayo es un mes muy bueno para el empleo en la región y solo se recuerda un año en el que hubo un descenso, 2008, y de solo 213 personas. Entre 2017 y 2022 la subida de la afiliación osciló entre 26.000 y 32.000 personas. El año pasado y en menor medida este ejercicio han estado afectados, aun con buenos datos, por el retroceso de la afiliación en el sector primario.

Mientras el régimen general genera 26.503 cotizantes y los autónomos son 2.133 más, los trabajadores agrarios, los jorna-

Lo autónomos siguen subiendo sin parar y se superan por primera vez los 580.000

leros del campo, son 10.328 menos, el segundo peor dato en mayo desde 2009, cuando empieza la serie estadística. El peor fue, precisamente el año pasado, con 13.717 menos.

Mayo suele ser un mes de retrocesos en el sector primario por la finalización de las campañas agrarias, pero no tan acusados como en los dos últimos ejercicios. El resto de sectores se comporta bien, sin alharacas. El que más avanza, tras hostelería, es actividades administrativas (+2.697), seguido de actividades sanitarias y servicios sociales (+2.380) y construcción (+2.300). La única actividad que registra un retroceso significativo, aparte de la agricultura, es el comercio, con 1.001 afiliados menos.

Mención especial merecen los autónomos, que tras crecer en más de 2.000, superan los 580.000 (581.450), récord histórico. Andalucía lidera ya desde hace tiempo el ranking autonómico en este segmento.

En consonancia con el buen comportamiento del empleo, el número de parados registrados baja en 15.585 personas, un dato mejor que el del año pasado (-6.521) aunque peor que el de 2022 y 2023, cuando hubo 28.000 y 20.000 desempleados menos, respectivamente.

El número total se sitúa en 662.994, la menor cifra desde septiembre de 2008.

En consonancia con la creación de empleo, la bajada se concentra en servicios, con 10.641

# Evolución de Andalucía y España









FUENTE: Ministerio de Trabajo y Ministerio de Inclusion. GRAFICO: Opto de Infografia

parados menos, seguido del colectivo sin empleo anterior, con 2.326 menos, la construcción (-1.182), la agricultura (-759) y la industria (-647). En el caso del sector primario, el descenso tiene que ver más con que muchas personas dejan de ser jornaleros para pasar a otra actividad que con la creación de empleo.

La rebaja del paro y la subida de la afiliación siguen desacelerándose respecto a años anteriores, pero aun así el ritmo sigue siendo alto. La comunidad registra 44.325 parados menos y 64.452 afiliados más.

Por lo que respecta a la contratación, en mayo se registraron 264.042 contratos en Andalucía, un 8,42% menos que en el mismo mes del año anterior, lo que refleja un menor dinamismo del mercado en lo que se refiere al reclutamiento de personal sobre todo temporal. De todos ellos, 105.964 fueron contratos indefinidos, cifra un 5,9% inferior a la de mayo del año anterior y 158.078, contratos temporales (un 10,03% menos).

Del número de contratos registrados en mayo, el 59,87% fue temporal (frente a un 56,68% del mes anterior) y un 40,13%, indefinidos (el mes precedente fue un 43,32%). En lo que va de año, el 44,06% de los contratos fueron indefinidos, un porcentaje prácticamente idéntico al español (44,11%).

En España, el empleo siguió al alza en mayo con 220.289 afiliados más en términos medios, el mejor dato para este mes desde 2018, hasta marcar un nuevo récord de 21,32 millones de ocupados, mientras que el paro registrado se redujo en 58.650, hasta los 2,6 millones.

# PANORAMA | Economía

# Ayesa informa de la publicación de 4,5 terabytes tras el ciberataque

 Analiza los datos difundidos en la Dark Web para informar a los trabajadores afectados

## T. Monago SEVILLA

El ciberataque que sufrió la multinacional sevillana Ayesa ha desembocado en la publicación masiva de datos en la Dark Web, una porción de internet oculta a los motores de búsqueda convencionales y accesible sólo con un navegador web especial.

El jueves pasado el grupo de ciberdelincuencia Black Basta, uno de los principales actores mundiales del ransomware (robo de datos con fines de chantaje), colgó en su sitio de la Dark Web 4,5 terabytes (4.500 gigas) de información robada a Ayesa, que incluye desde datos confidenciales de empleados (en ningún caso cuentas bancarias) a documentos internos de la empresa.

Presumiblemente, esta acción tiene lugar después de que Ayesa se haya negado a pagar a Black Basta, aunque este extremo no ha sido confirmado oficialmente por la empresa. Pero el modus operandi de estos grupos es, después del ataque, publicar una avance o muestra de lo que han obtenido (algo que hizo poco después de la acción), pedir un "rescate" a cambio de su devolución, y si no se obtiene, vender los datos si tienen valor, y si no, difundirlos en su web.

Ante ello, la empresa envió el pasado viernes una comunicación a los trabajadores en la que afirma que está "analizando" la publicación de esos datos para iniciar a continuación las "comunicaciones pertinentes, tanto a los afectados como a las autoridades pertinentes".

La compañía asegura que el entorno "ilegal" donde se ha publi-



Sede de Ayesa en la isla de la Cartuja, en Sevilla.

cado la información "no hace sencilla la labor de identificación", por lo que el proceso "puede alargarse en el tiempo".

Ayesa, que afirma ser consciente de la "sensibilidad" del asunto, defiende su rápida actuación cuando se produjo el ciberataque.

En cuanto observó movimientos extraños desconectó máqui-

La banda Black Basta ha dado este paso ante la presumible negativa de la empresa a pagar

nas y servidores e informó a sus clientes, que inmediatamente bloquearon las VPN que enlazaban sus sistemas con los de Ayesa. Además, añade, activó el protocolo de notificación a las autoridades, entre ellas la Agencia de Protección de Datos y la Policía.

Finalmente, el ataque solo afectó al 1% de la información almacenada por la compañía. La empresa argumenta que los sistemas de alerta y la labor de los profesionales de almacenamiento permitieron "detectar rápidamente la intrusión y bloquear su avance, estableciendo un perímetro de seguridad y medidas de refuerzo para evitar su repetición"

Ya están limpias, de hecho, las máquinas y los servidores afectados con la certificación de un auditor externo, y restablecida la comunicación a través de VPN con los clientes.

En algunos casos, se afirma desde la empresa, bastaron 24 horas para volver a la normalidad.

Desde la parte de los trabajadores, Miguel Marín, presidente del
comité de empresa, se reconoce
la rápida actuación de la empresa, pero se lamenta que la compañía ha sido "lenta" y "conservadora" a la hora de detectar e informar a los trabajadores expuestos.
Asegura que a partir del avance
publicado con algunos datos poco después del ciberataque se po-

día saber qué empleados habían sido afectados.

La empresa defiende establecer las comunicaciones pertinentes "en base a evidencias", y añade que ya informó cuando se difundieron los primeros datos.

Ayesa ha reforzado sus protocolos de seguridad tras el ciberataque. Ha aplicado "nuevas medidas" para hacer las contraseñas más seguras y ha ampliado el sistema de autentificación. Recuerda a los trabajadores en la carta "la importancia de estar siempre alerta, pues esta nueva forma de delincuencia está cada vez más presente e irrumpe en cualquier tipo de organización". "Seguir los procedimientos y las buenas prácticas se ha vuelto más importante que nunca -continúa-; nadie está inmune a esta nueva amenaza y es la mejor manera de minimizar los riesgos".

La empresa también se compromete a mantener informados a los trabajadores, dentro de las limitaciones que impone cualquier investigación policial.

# El Gobierno aprueba el tipo del 15% para grandes empresas

Efe MADRID

El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de ley que traspone la directiva europea que establece un tipo mínimo global del 15% en el impuesto de sociedades para grandes empresas, lo que implicará aplicar un tributo complementario al que ya existe en España.

El proyecto de ley adapta el marco legal español a los acuerdos de fiscalidad internacional alcanzados en el G20, la OCDE o la Unión Europea para luchar contra la elusión fiscal de las multinacionales.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, recordó, en la rueda de prensa posterior al Consejo, que desde 2022 ya

El Consejo de Ministros transpone la directiva europea del impuesto de Sociedades

opera en España el tipo mínimo del 15% sobre la base imponible, mientras que el europeo se aplicará al resultado neto contable ajustado, de forma que ambos serán "complementarios" y no se producirá una doble imposición.

Montero calcula que afectará a 126 multinacionales con matriz española y a 707 grupos internacionales con matriz extranjera y filial española, aunque ha precisado que habrá que ver cómo se desarrolla la legislación en otros países europeos "porque vamos todos en paralelo".

La norma afectará a multinacionales y grandes empresas nacionales con una facturación anual superior a 750 millones de euros que tengan una matriz o filial en la UE.

# Aerópolis contará con un centro de testeo de drones de movilidad avanzada

Efe SEVILLA

El Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales, Catec, la aeronáutica Pegasus Aero Group y la empresa de gestión de vertipuertos Bluenest by Globalvia han acordado crear en el parque aeronáutico Aerópolis en La Rinconada (Sevilla) un centro de validación y testeo de drones diseñados para la movilidad aérea avanzada.

Para ello han firmado un convenio marco de colaboración coincidiendo con la celebración de Unvex, el mayor encuentro europeo de profesionales de aeronaves no tripuladas, informó Catec en un comunicado.

En este centro se desarrollarán principalmente proyectos para ensayos de plataformas no tripuladas, instalaciones y servicios en vertipuertos (centros para aeronaves como taxis aéreos y drones) y pruebas de vuelo con drones en zonas urbanas y complementa otras iniciativas que se están desarrollando en Sevilla en relación con los UAS y la movilidad aérea avanzada.



Momento del acuerdo entre Catec, Pegasus y Bluenest.

# Economía | Bolsas | PANORAMA

# Acerinox calcula entre 450 y 575 despidos si aplica un ERE

 Unos 200 trabajadores de las auxiliares perderían sus empleos si se redujeran a tres los turnos, como plantea la compañía

## Quino López ALGECIRAS

Acerinox Europa calcula que el nuevo modelo productivo que pretende instaurar en la fábrica de Palmones con la reducción de cinco a tres turnos de trabajo tras 120 días de huelga conllevará entre 450 y 575 despidos de la plantilla, más una reducción de unos 200 trabajadores de las auxiliares. Así lo informó el lunes el comité de empresa tras reunirse en Madrid con el el CEO de Acerinox Europa, Fernando Gutiérrez; el secretario del consejo de administración de la compañía, Luis Gimeno; el director, Francisco Fernández, la jefa de Recursos Humanos, Sonia Franco, y un asesor de la empresa, Javier Hervás.

En la reunión estuvieron presentes el presidente y el secretario del comité de empresa, Rubén Gómez y Antonio Jiménez, así

como un representante por cada una de las cinco secciones sindicales que lo componen. El comité de empresa es diferente del comité de huelga, que es quien durante los últimos meses ha estado negociando el nuevo convenio colectivo que, de momento, al no llegar a un acuerdo, mantiene a la plantilla sin trabajar.

Según explican los representantes de los trabajadores, los responsables de la acerera les informaron de la necesidad de establecer un sistema de tres turnos (en lugar de los cinco que había hasta ahora) para adaptarse un "nuevo modelo productivo" y a la carga de trabajo prevista, de modo que les permita "reescalar el negocio" y "ganarse de nuevo la confianza del consejo de administración", lo que haría "viable el futuro de la planta".

El comité de empresa solicitó entonces el informe con las modificaciones que la siderúrgica pretende realizar y los directivos contestaron que, como está acompañado de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), se debe seguir el procedimiento que marca la ley. La próxima semana lo comunicarán y se abrirá el periodo de consultas (un mínimo de 30 días, más el preaviso de 7 días).

El comité de empresa trasladó entonces su negativa a aceptar cualquier despido y que la única reducción de la plantilla que aceptaría sería por jubilaciones de los trabajadores que cumplan las condiciones. La compañía señaló entonces que sólo con estas personas no sería suficiente para el ERE, puesto que calcula que la reducción de la plantilla debe situarse entre 450 y 575 empleados, además de unos 200 de las auxiliares.

A petición del comité de empresa, Acerinox se comprometió a estudiar la posibilidad de retomar la negociación del convenio colectivo sin contemplar esa reducción de cinco a tres turnos, lo que evitaría los referidos despidos.



Trabajos de plantación de árboles en la antigua corta de la mina Cobre Las Cruces.

# Cobre Las Cruces restaura un tercio de la corta minera que dejó de explotar

La empresa se reafirma en que sigue trabajando para poner en marcha su nuevo proyecto polimetalúrgico

# Redacción SEVILLA

La empresa Cobre Las Cruces, perteneciente a la multinacional canadiense First Quantum y que explota la mina a cielo abierto ubicada en suelos de Gerena, Sal-

teras y Guillena informó ayer de que ha completado hasta la fecha la rehabilitación ambiental de un tercio de la superficie del complejo minero-metalúrgico, cuya venta promueve la multinacional. Con ello, ya están restauradas 350 de las 1.000 hectáreas del espacio minero, que desarrolla un programa de rehabilitación ambiental progresiva desde el inicio de las operaciones en 2006. Hasta hoy, según la empresa, se han plantado más de 230.000 ejemplares de árboles y arbustos para la rehabilitación de distintas zonas del complejo, como arroyos, vías pecuarias y escombreras.

Estos trabajos de rehabilitación están desarrollando al mismo tiempo que la compañía expone que continúa "dando pasos adelante" en su nuevo proyecto minero-metalúrgico, que supondrá la puesta en marcha de una mina subterránea y una nueva planta polimetalúrgica para la producción de cobre, zinc, plomo y plata.

# INDICES BURSATILES







**Nueva York** Dow Jones 30 0,36% 38.711,29



Tokio Nikkei 225 -0,22% 38.837,46



**Euro Stoxx** 50 PP valores -1% 4.953,37

| Nombre           | Último  | Var % | Var € | Ac.Año* | Máximo  | Minimo  | Volumen    | Capital |
|------------------|---------|-------|-------|---------|---------|---------|------------|---------|
| ACCIONA          | 119,800 | -0,66 | -0,80 | -10,13  | 120,800 | 118,900 | 61.212     | 6.572   |
| ACCIONA ENER     | 21,960  | 0,37  | 0,08  | -21,79  | 22,100  | 21,740  | 299 960    | 7.230   |
| ACERINOX         | 10,020  | -0,99 | -0,10 | -2,97   | 10,120  | 9,865   | 901.050    | 2.711   |
| ACS              | 41,000  | -1,58 | -0,66 | 3,26    | 41,680  | 40,920  | 325.413    | 11.138  |
| AENA             | 180,800 | -0,71 | -1,30 | 15,02   | 181,500 | 178,500 | 119.487    | 27.120  |
| AMADEUS IT GROUP | 66,180  | 0,64  | 0,42  | 2,71    | 66,480  | 65,300  | 485.087    | 29.814  |
| ARCELORMITTAL    | 23,810  | -2,18 | -0,53 | -6,48   | 24,400  | 23,810  | 255.017    | 20.901  |
| BANCO SABADELL   | 1,858   | -3,43 | -0,07 | 70,52   | 1,926   | 1,823   | 38 911.464 | 10.108  |
| BANKINTER        | 7,814   | -4,22 | -0,34 | 36,97   | 8,176   | 7,814   | 3.947.406  | 7.024   |
| BBVA             | 9,456   | -3,19 | -0,31 | 19,18   | 9,764   | 9,290   | 20.348.884 | 54.498  |
| CAIXABANK        | 5,028   | -5,02 | -0,27 | 45,74   | 5,294   | 5,006   | 17.343.004 | 37.070  |
| CELLNEX TELECOM  | 34,340  | -0,23 | -0,08 | -3,70   | 34,580  | 34,030  | 1.218.500  | 23.328  |
| COLONIAL         | 6,330   | 0,40  | 0,03  | -3,36   | 6,330   | 6,230   | 732.610    | 3.416   |
| ENAGAS           | 14,540  | 1,18  | 0,17  | -4,75   | 14,570  | 14,320  | 1.297.685  | 3.809   |
| ENDESA           | 18,700  | 0,97  | 0,18  | 1,30    | 18,810  | 18,510  | 1.384.253  | 19.799  |
| FERROVIAL        | 36,500  | 0,39  | 0,14  | 10,54   | 36,700  | 36,140  | 658.909    | 27.035  |
| FLUIDRA          | 22,420  | 0,09  | 0,02  | 18,94   | 22,620  | 22,300  | 199.942    | 4.386   |
| GRIFOLS          | 9,386   | -2,35 | -0,23 | -39,27  | 9,666   | 9,370   | 1.357.136  | 4.000   |
| IAG              | 2,056   | -0,05 | -0,00 | 15,44   | 2,074   | 2,031   | 9.975.807  | 10.221  |
| IBERDROLA        | 12,310  | 0,49  | 0,06  | 5,47    | 12,435  | 12,180  | 8.808.070  | 79.071  |
| INDITEX          | 43,930  | -0,16 | -0,07 | 13,34   | 44,530  | 43,500  | 1.875.452  | 136.915 |
| INDRA            | 21,380  | -1,02 | -0,22 | 52,71   | 21,600  | 21,100  | 377.952    | 3.777   |
| LOGISTA          | 26,340  | -0,38 | -0,10 | 13,20   | 26,620  | 26,280  | 117.076    | 3.497   |
| MAPFRE           | 2,188   | -1,35 | -0,03 | 17,07   | 2,220   | 2,188   | 1.538.589  | 6.738   |
| MELIÁ HOTELS     | 8,070   | 0,25  | 0,02  | 35,40   | 8,120   | 7,860   | 470.972    | 1.779   |
| MERLIN PROP.     | 11,220  | 0,18  | 0,02  | 13,97.  | 11,270  | 11,120  | 853 451    | 5.271   |
| NATURGY          | 24,700  | -0,40 | -0,10 | -6,71   | 24,860  | 24,620  | 398.434    | 23.949  |
| REDEIA           | 16,940  | 1,01  | 0,17  | 15,71   | 16,990  | 16,810  | 847.548    | 9.166   |
| REPSOL           | 14,570  | -1,72 | -0,26 | 11,62   | 14,765  | 14,440  | 5.417.844  | 17.737  |
| ROVI             | 89,550  | 0,90  | 0,80  | 48,75   | 90,400  | 87,850  | 59.860     | 4.837   |
| SACYR            | 3,442   | -1,43 | -0,05 | 12,26   | 3,496   | 3,438   | 2.215.484  | 2.624   |
| SANTANDER        | 4,740   | -2,28 | -0,11 | 27,95   | 4,870   | 4,694   | 38.848.092 | 75.021  |
| SOLARIA          | 12,100  | -0,98 | -0,12 | -34,98  | 12,320  | 12,010  | 1.004.684  | 1.512   |
| TELEFÓNICA       | 4,455   | 2,11  | 0,09  | 26,06   | 4,458   | 4,362   | 22.681.208 | 25.261  |
| UNICAJA BANCO    | 1,282   | -3,68 | -0,05 | 50,58   | 1,329   | 1,260   | 13.149.734 | 3.403   |

# **AVERSIÓN AL RIESGO**

El parqué

# **NICOLÁS LÓPEZ**

Director de análisis de renta variable de Singular Bank

A sesión mostró un claro movimiento de aversión al riesgo en los mercados globales, con retrocesos en las bolsas y subidas en el precio de los bonos tras la publicación ayer de un dato de actividad económica débil en EEUU, y la significativa depreciación del peso tras los resultados de las elecciones en México. En Europa destacó la caída del Íbex 35 de un 0,97%, aunque llegó a perder más de un 1,5% a media sesión. Por su parte, el Stoxx Europe 600 cerró con un descenso de un 0,54%.

La sesión en Europa se inició con descensos significativos liderados por el sector energético y el financiero, afectados por

la caída del precio del crudo y la relajación de la rentabilidad de los bonos tras la publicación de un ISM Manufacturero en EEUU que vuelve a caer a terreno de contracción. Los descensos de los índices, que llegaron a superar el 1%, se fueron moderando tras la apertura tranquila de Wall Street. La significativa relajación de la rentabilidad de los bonos en los últimos días ha favorecido una nueva rotación hacia sectores defensivos como utilities y telecos, en detrimento de energía y el sector financiero.

En el lado empresarial, el Estado alemán vendió parte de su participación en Deutsche Telekom por importe de 2.500 millones de euros en una colocación a inversores institucionales. Tras esta venta el Estado alemán todavía es el máximo accionista de la operadora con el 27,8% del capital. La operación es una vía de obtención de fondos para la construcción de infraestructuras ferroviarias. Deutsche Telekom anunció además que aumentará su programa de recompra de acciones en 600 millones.

Miércoles 5 de Junio de 2024 | EL DÍA DE CÓRDOBA

# PANORAMA | Cultura



LANZAMIENTOS PRIMAVERALES. La llegada de la primavera y el calor deparan lanzamientos de escritores de relumbrón. Por ejemplo, una nueva aventura de Rocco Schiavone, el personaje creado por Antonio Manzini. También vuelve Alan Parks con Harry McCoy en una novela muy redonda. No olvidamos la adictiva 'Anna O', y entre los lanzamientos nacionales hay que destacar a Santiago Díaz con 'Los nueve reinos'; Claudio Cerdán, con 'El hombre sin rostro' o Teresa Cardona, con 'Tierra quemada'.

# Adicción SANGRIENTA

L calor aprieta. Las editoriales también. Estos meses, justo antes de que llegue agosto, son aprovechados para lanzamientos muy jugosos. Aquí tienen seis títulos muy adictivos.

### UN MAYO FUNESTO

Llegó la primavera y con ella una nueva novela del escocés Alan Parks y su detective Harry McCoy. El título de esta última entrega es Un mayo funesto (Tusquets) y nuevamente estamos en Glasgow. Después de que tres mujeres y dos niños mueran en un incendio provocado, nadie en la ciudad respira tranquilo. Estamos en 1974, un año difícil en el que imperan la violencia, los secretos y las mafias. Los ánimos están crispados y la ciudad reclama un culpable. Cuando la policía detiene a tres jóvenes como sospechosos, la muchedumbre no quiere esperar a un juicio justo. En el traslado hacia la cárcel, unos desconocidos asaltan el furgón policial y se llevan a los sospechosos. Al día siguiente, uno de ellos aparece muerto.

# NO MÁS APUESTAS

Y de un detective que quiere hacerse eterno a otro que ya lo es: Rocco Schiavone. Antonio Manzini publica en España (Salamandra) la octava novela de la saga y viene atando cabos. Mientras Schiavone sigue sin tener clara la identidad del asesino de Romano Favre, inspector jubilado del casino de Saint-Vincent, un furgón blindado con tres millones de euros procedente de esa famosa casa de apuestas y con destino al banco Carige de Aosta desaparece misteriosamente. Cuando el cuerpo de Enrico Manetti, uno de los guardias del vehículo, aparece aturdido y semicongelado en un recodo de la carretera, Rocco empieza a sospechar que



ambos casos pueden estar relacionados. Y como si las intrigas del casino, el clima inhóspito de Aosta y los problemas del joven Gabriele no bastaran, Enzo Baiocchi, el peor enemigo de Rocco, amenaza con revelar secretos que podrían llevar al subjefe a prisión.

# **TIERRA QUEMADA**

La editorial Siruela ha publicado Tierra quemada, la nueva novela escrita por Teresa Cardona, una de sus grandes apuestas en los últimos años, que esta vez viene acompañada en la coautoría por el francés Eric Damien. Rémi Fournier, un hombre de casi setenta años, sin descendientes ni amigos, ha muerto en lo que parece el incendio accidental de su casa. El teniente Andreani, junto al teniente Couturier y la psicóloga Francesca Rossini averiguarán que el anciano era notario. Entre sus cosas aparece una mezuzá. ¿Qué vínculo podía tener

alguien como Fournier, católico practicante que asistía a misa sin falta cada domingo, con la religión judía? ¿Tiene el objeto algo que ver con una antigua casa de su propiedad en Eberviller?

# ANNA O

Anna Ogilvy lleva cuatro años sin abrir los ojos. No lo ha hecho desde aquella noche en La Granja en la que la encontraron dormida con un cuchillo de cocina en la mano, la ropa manchada de sangre y los cadáveres de sus dos mejores amigos tendidos cerca. Ha cometido el crimen del siglo y nada ni nadie puede despertarla de la pesadilla. Quienes creen en su inocencia la llaman Anna O. Quienes creen en su culpa, la Bella Durmiente. Pero nadie puede apartar los ojos de la historia...

Anna O, escrita por Matthew Blake, es una adictiva novela, todo un fenómeno de masas, editada por Salamandra en nuestro país y que mantendrá al lector con los ojos abiertos hasta el amanecer.

### EL HOMBRE SIN ROSTRO

Claudio Cerdán presenta otra novela extremadamente inquietante: El hombre sin rostro (Destino). Lo mejor de la novela negra y el género de terror se unen en el nuevo libro de uno de los maestros del suspense. Inspirada en los comprachicos, los personajes creados por Víctor Hugo en El hombre que ríe, la obra nos ofrece una historia estremecedora que arranca con la pérdida de un hijo. Bastaron unos segundos para que Jaime desapareciera de un parque infantil sin dejar rastro. Años más tarde, en un intento por redimir su culpa, su padre, Roberto, entra a trabajar como investigador privado en una fundación de personas desaparecidas junto con Inés Herrera, su esposa, quien se encarga de la parte legal. Tienen otro hijo, que ha crecido a la sombra de un hermano al que nunca conoció, pero que continúa presente en la vida de sus padres. Y más cuando una noche, en un paraje inhóspito, reaparece un niño desaparecido.

# LOS NUEVE REINOS

Tras cerrar magnificamente la trilogía de la inspectora Indira Ramos (El buen padre, Las otras niñas e Indira), Santiago Díaz ha dado un giro y vuelve con una novela negra histórica titulada Los nueve reinos. La acción se sitúa en el siglo I a.C. Tras amotinarse en el barco en el que los trasladaban los romanos, un grupo de prisioneros de guerra africanos y sus mujeres son arrastrados por las corrientes a la isla de Tenerife. Durante mil quinientos años, sus descendientes crean allí una civilización aislada del resto del mundo, hasta que los nueve reinos que componen el territorio guanche se convierten en objetivo de los Reyes Católicos. La sangre se derramará de norte a sur de la isla en esta gran aventura.

'Al final de la escapada', Belmondo haciendo de Bogart

La película que recomendamos hoy en nuestra filmoteca del cine negro es Al final de la escapada, dirigida por Jean-Luc Godard y protagonizada por Jean-Paul Belmondo y Jean Seberg. Michel Poiccard (Belmondo) es un exfigurante de cine admirador de Bogart. Tras robar un coche en Marsella para ir a Paris, mata fortuitamente a un motorista de la policía. Sin remordimiento alguno por lo que acaba de hacer, prosigue el viaje. En París, tras robar dinero a una amiga, busca a Patricia (Jean Seberg), una joven burguesa americana, que aspira a ser escritora y vende el New York Herold Tribune por los Campos Elíseos; sueña también con matricularse en la Sorbona y escribir algún día en ese periódico. En Europa cree haber hallado la libertad que no conoció en América. Lo que Michel ignora es que la policía lo está buscando por la muerte del motorista. Puede verse en Filmin.

# TOROS

# MADRID | VIGÉSIMO SEGUNDO FESTEJO DE SAN ISIDRO

# Los cárdenos de Escolar dan pie a otra tarde gris y plana en Madrid

 La corrida de toros que se lidió estuvo vacía de casi todo, sin entrega y sin excesivo peligro

### CORRIDA DE TOROS DE LA FERIA DE SAN ISIDRO EN LAS VENTAS GANADERÍA: Seis toros de José

Escolar, muy desiguales de cuajo y volumen, todos muy astifinos y seriamente armados. Sin empujar en varas y con poca raza, la mayoría desarrollaron una defensiva aspereza y apenas entrega, aunque sin excesivo peligro.

TOREROS: Fernando Robleño, de otiva y oro: pinchazo, estocada detantera atravesada y nueve descabellos (sitencio tras dos avisos); pinchazo hondo y media estocada detantera desprendida (sitencio). Damián Castaño, de violeta y oro: estocada tendida detantera (ovación); estocada baja tendida y descabello (ovación). Górnez del Pilar, de tórtola y oro con remates negros: estocada baja (ovación tras aviso); estocada detantera atravesada y descabello (sitencio).

INCIDENCIAS: Vigésimo segundo festejo de abono de la feria de San Isidro, con algo más de tres cuartos del aforo cubiertos (unos 17.000 espectadores), en tarde de calor bochornoso. Entre las cuadrillas, Raúl Ruiz destacó en la brega y con las banderillas, por lo que sacudó montera en mano. El picador Acberto Sandoval fue muy ovacionado tras la suerte de varas del segundo

# Paco Aguado (Efe) MADRIO

El desrazado juego de los seis cárdenos de José Escolar, con los que en la tarde de ayer se abrían los tres días toristas de la feria madrileña, propició otra tarde gris y de planos resultados en el que ya es uno de los peores San Isidros de los últimos años, con mucho público en los tendidos pero con un pobre balance artístico.

La corrida que ayer echó en Las Ventas el ganadero de Fuenlabrada, que venía lidiando en los últimos años algunos ejemplares de 
encastada emoción, estuvo vacía 
de casi todo, sin dar espectáculo 
siquiera ante los caballos en la 
suerte de varas, momento que 
tanto disfruta la afición más crítica de esta plaza.

Sin empujar apenas en el peto y doliéndose del castigo del hierro, la mayoría de los toros llegaron sin entrega al último tercio, para defenderse con aspereza aunque sin desarrollar tampoco un excesivo peligro dentro de unas complicaciones que pudieron solventarse con simple oficio.

Con todo, alguno se dejó algo más, como un primero que, con posibles problemas de visión por el lado izquierdo, pasó pacíficamente por el pitón derecho, por donde Robleño lo toreó con cauta corrección, más o menos como



Un pase de pecho de Damián Castaño cuyas dos actuaciones fueron refrendadas con las ovaciones del público.



Fernando Robleño lanceando a la verónica a un cárdeno de Escolar, en el tipo de la vacada.



Noé Gómez del Pilar, en la pelea encimista que mantuvo con el tercero de la suelta, ayer en Las Ventas.

le sucedió con el cuarto de la suelta, un toro de curioso pelo remendado (sobre los lomos cárdenos le caía una manta de pelo negro) con el que el veterano madrileño tampoco acabó de dar el paso.

Al segundo le hicieron ir tres veces al caballo que manejó con buen tino y efectividad el varilarguero Alberto Sandoval, ya que el de Escolar tardó en arrancarse y tampoco se empleó en los encuentros. Aun así, aunque se frenó en banderillas, el albaserrada pegó media docena de embestidas estimables a la muleta, las de la inercia inicial, con las que Damián Castaño se asentó y se descolgó de hombros. Pero hasta ahí duró la cosa, una vez que, frenado el primer impulso del animal, hubo que espaciar los pases y el torero de Salamanca ya se ajustó menos en los cites de una faena a menos y que finalizó con una estocada en la que resultó prendido, aunque sin mayores consecuencias.

Esa misma falta de ajuste, aplicada después al muy astifino quinto de la tarde, le pudo costar algún susto más a Damián Castaño, al dejarle muchas ventanas en los embroques de un empeño de mejores intenciones que resultados y en el que solo al final, en tablas y más confiado, logró ligar una estimable serie de naturales.

# Por la mañana la ganadería de Santiago Domecq fue distinguida por su juego en 2023

El tercer toro apuntó ser el de mayor fondo de los seis escolares, o al menos el que más se empleó en la muleta, como se apreció en la primera tanda por el lado derecho que le cuajó Noé Gómez del Pilar, muy embraguetado con él. Pero, encimándose demasiado, y exigiéndole de más al astado a la hora de humillar, el toledano hizo que el toro y el toreo se fueran atrancando.

Tampoco Del Pilar acabó de aprovechar el manejable pitón izquierdo de ese primero de su lote, por redondear demasiado el trazo a un animal que pedía la línea recta y una altura más aliviada de los vuelos de la muleta. Porque ya con el sexto que cerraba, el de más cuajo y volumen de la corrida, y que se apagó sin celo alguno, sí que no tuvo opción.

Por otro lado, la jornada taurina comenzó con una satisfacción para la ganadería de Santiago Domecq que fue premiada por la mañana por la Comunidad de Madrid en la entrega de los trofeos a los toreros y ganaderías triunfadores de la Feria de San Isidro del año pasado. El hierro jerezano fue premiado como la corrida lidiada más completa, reconociendo la distinción con el tradicional descubrimiento de un azulejo acreditativo en el patio de arrastre de Las Ventas.

# TECNOLOGÍA

# 

# Telefónica Tech acelera en IA

 La compañía potencia su negocio de inteligencia artificial para empresas con diez centros especializados y cuenta ya con más de 400 profesionales expertos

## R. D.

Telefónica Tech sigue reforzando sus capacidades en inteligencia artificial para ayudar a las organizaciones a tomar decisiones basándose en datos que les permitan construir negocios más eficientes y resilientes. La unidad de negocios digitales de Telefónica cuenta con equipos especializados en inteligencia artificial en torno a diez centros globales para proporcionar a los clientes un servicio adaptado a sus necesidades locales y consolidarse como socio tecnológico de referencia para su proceso de transformación digital. La compañía tecnológica cuenta actualmente con más de 400 profesionales dedicados a la investigación, desarrollo y aplicación de casos de uso de inteligencia artificial para clientes (públicos y privados) de múltiples sectores de actividad, tras realizar en los últimos años compras estratégicas para complementar las capacidades ya existentes en esta tecnología. Estos profesionales están actualmente repartidos en los centros especializados que la compañía ha creado en España (Madrid, Barcelona, Valencia y Valladolid), Reino Unido (Londres), Europa Central (Eslovenia y Austria), Brasil (Sao Paulo) y la región de Hispam (Santiago de Chile y México D.F.) para proporcionar un servicio completo y en horario extendido a los clientes. Los expertos en inteligencia artificial de Telefónica Tech cuentan con más de 150 certificaciones (tanto internas como de terceros) en esta tecnología y con una sólida red de partners que complementan su cartera de soluciones.

Elena Gil Lizasoain, directora de la unidad de negocio de inteligencia artificial y data en Telefónica Tech, afirma: "Contamos con numerosas soluciones tecnológicas para optimizar los procesos de las organizaciones basándonos en inteligencia artificial y en el enorme potencial que ofre-



Elena Gil Lizasoain, directora de la unidad de negocio de inteligencia artificial y data en Telefónica Tech.

ce cuando se combina con otras tecnologías como Internet de las Cosas (IoT), blockchain o con ciberseguridad. El conocimiento y la experiencia global de nuestros equipos nos está permitiendo, por ejemplo, ayudar a las empresas a predecir la demanda de sus pro-

ductos, automatizar procesos, mejorar la toma de sus decisiones y personalizar la experiencia de sus clientes".

Las soluciones de inteligencia artificial de Telefónica Tech (tradicional y generativa) incorporan por diseño los principios éticos definidos por Telefónica para esta tecnología, que comprometen a utilizarla de manera justa, transparente y explicable, centrada en las personas y teniendo en cuenta la seguridad y privacidad en todo el proceso, incluyendo a socios y otros actores externos.

que estamos inmersos en una so-

# \$11018 8 8 77 8 to 161.

# Los padres deben aprender de los hijos sobre **tecnología**

Conferencia de la experta Virginia Cabrera en Málaga

# R. D.

Los riesgos de vivir "pegados a las pantallas" pasan por las adicciones, especialmente entre los adolescentes, que son probablemente quienes están más horas al día haciendo uso de los dispositivos tecnológicos. Aprender sobre tecnología junto a estos chicos y chicas es la propuesta que ha lanzado la ingeniera de telecomunicaciones y experta en la materia Virginia Cabrera Nocito.

El Espacio Caser Málaga ha albergado este pasado jueves el encuentro Generación desconectada: los riesgos de vivir pegados a la pan-

talla enfocada a padres y adolescentes, en la que Cabrera ha abordado las amenazas de vivir excesivamente conectado al mundo digital y se han compartido claves para desarrollar una mentalidad digital sana, "Tecnooptimista" es el concepto que ha empleado para definirse a sí misma Virginia Cabrera, que actualmente realiza su doctorado de investigación sobre la relación entre las telecomunicaciones y las emociones, y en este sentido, y desde un enfoque que abarca su propia experiencia personal como madre de adolescentes, ha apostado por la "Familia 2.0".

Así, desde el comienzo de su charla, ha interpelado a los asistentes a reflexionar en torno al hecho de que las tecnologías son herramientas y no un fin: "somos no-



Un momento de la conferencia de Virginia Cabrera en Málaga.

sotros, con nuestros miedos, nuestros rencores, nuestras fobias, nuestras filias, los que hacemos cosas con las herramientas que al final nos generan unos determinados sentimientos". Ha insistido en

ciedad digital en la que los valores han cambiado, desde las relaciones sociales hasta las adicciones. Y al respecto ha recordado que en esta sociedad digital "eres lo que aportas", la influencia se gana, los grupos se autodefinen y autogestionan, las distancias desaparecen y las actividades se disocian del lugar. Durante la charla en Espacio Caser, Cabrera ha invitado a los adultos a empatizar con los adolescentes y a caminar de su mano haciendo paralelismos entre situaciones de décadas pasadas con las actuales: "No es muy diferente de la situación que nosotros vivimos. Evidentemente el contexto es diferente, los medios son diferentes, los dispositivos son diferentes, pero la situación de fondo no es muy diferente", ha dicho por ejemplo en torno a las relaciones sociales y la influencia de los amigos. La tecnóloga ha invitado a padres y madres a transmitir valores a sus hijos adolescentes "que luego salgan en una determinada dirección", a la vez que ha invitado a indagar y a acompañar a los jóvenes en el origen de las sensaciones de aburrimiento o soledad en un mundo teóricamente hiperconectado.

# PYMES

# Emprender en 'startups' no resulta "fácil"

 El presidente de la Asociación Española de Startups (AES), Carlos Mateo, cree que la normativa y la burocracia ponen demasiadas trabas a la creación de empresas en España

### R. D.

España es un país de emprendedores a pesar de que la normativa "no lo pone demasiado fácil", asegura el presidente de la Asociación Española de Startups (AES), Carlos Mateo, que recientemente se ha incorporado al Consejo Asesor de Estrategia de la Fundación Spark X de la escuela Les Roches. Siempre se ha dicho que emprender en España es un reto y, aunque se van dando pasos en la buena dirección, todavía queda mucho por hacer, subraya el representante de AES.

Con la aprobación de la Ley de Fomento del Ecosistema de las Empresas Emergentes, conocida como Ley de Startups, ya se redu-

jeron, por ejemplo, la burocracia y los costes iniciales de puesta en marcha de la actividad y se identificó una forma concreta de emprender: "el emprendimiento innovador en la startups", lo que facilita que se pueden aplicar medidas para fomentar ese modelo, explica. Sin embargo, todavía quedan bastantes barreras por derribar, insiste: "No puede ser" que durante los primeros meses e incluso años cuando se monta un negocio haya que pagar, entre otros, una cuota de autónomo "que te va asfixiando" cuando ni siquiera cuentas con financiación y no estás facturando. "No tiene sentido que el pequeño emprendedor esté financiando al Estado" cuando



Carlos Mateo, presidente de la Asociación Española de Startups.

"debería ser al revés", subraya, y pone el acento en una vieja reivindicación de quienes se lanzan a la aventura de emprender.

La eliminación de la cuota de autónomo societario o el establecimiento de incentivos fiscales para la inversión corporativa en empresas emergentes, igual que ya se hace con la inversión de las personas físicas en el IRPF, son otros factores clave a la hora de emprender. Queda también pendiente, aunque esta iniciativa está recogida en el texto de la ley, la creación del Foro de Empresas

Emergentes con el que, lamenta, 
"vamos un poco tarde porque se 
tenía que haber constituido ya". 
Emprender no es fácil, "pero sí es 
apasionante", precisa antes de 
aclarar que cualquiera que se lo 
esté planteando debe tener siempre una mentalidad a muy largo 
plazo, debe saber que esto no se 
hace de un día para otro y que hay 
mucho esfuerzo detrás.

Actualmente en el territorio nacional se estima que operan unas 11.000 startups, un dato que sitúa a España en cuarta posición a nivel europeo en número de empresas emergentes, por detrás de Reino Unido, Francia y Alemania. De sectores diferentes y con sus propias características, Mateo amplía la horquilla que, a su juicio, puede oscilar entre las 10.000 y las 15.000, ya que se trata de "un ecosistema muy dinámico que, además, evoluciona rápidamente", explica.

Desde que se aprobó la Ley de Startups hay una denominación legal para este tipo de empresas y una entidad que las certifica, y aunque sigue siendo difícil determinar cuánta hay, la cifra es alta.

# TWO STREET,



Íope Ventures pertenece a Telefónica.

# **Íope Ventures** invierte en Wenalyze en una nueva ronda de **inversión**

# R.D.

Telefónica, a través de su vehículo de inversión lope Ventures, invierte en Wenalyze, una plataforma de análisis de datos abiertos centrada en mejorar la categorización de los datos de pago para el sector bancario y el proceso de suscripción y de renovación de las pólizas para pymes en el sector asegurador complementando los datos que tienen las aseguradoras con el uso de Open Data. Íope Ventures se suma a esta ronda de inversión que lleva ya recaudado

más de 1 millón de euros y que está siendo liderada por Athos Capital. A su vez, ha contado con la participación de Bankinter a través de su programa Venture Capital desarrollado junto a la Fundación Innovación Bankinter; Astorya VC, fondo de inversión centrado en InsurTech; y GoHub, el fondo de inversión corporativo de Global Omnium. El objetivo es conseguir nuevo capital para su expansión internacional y así, ganar cuota de mercado.

lope Ventures fue lanzado como vehículo de inversión de Wayra y Telefónica Seguros en 2022 con el objetivo de invertir en startups de fintech e insurtech. Las empresas invertidas cuentan además de con la inversión, con la posibilidad de entrar en contacto con los equipos de Telefónica Seguros y Wayra para evaluar oportunidades de negocio. Algunas de las startups que forman parten de su portfolio, al que ahora se suma Wenalyze, son Bdeo, que a través de IA es capaz de detectar daños en vehículos y en el hogar acelerando la resolución de siniestros y suscripción de seguros, y Mitiga Solutions, que combina la ciencia climática, la IA y la computación.

# **EN BREVE**

# Málaga acogerá los campamentos de videojuegos accesibles de la ONCE

Las ciudades de Málaga, Valencia y Zaragoza acogerán los campamentos de verano de videojuegos accesibles de la Fundación ONCE para jóvenes de entre 14 y 20 años con y sin discapacidad, que participarán en actividades de aprendizaje, competición de

videojuegos y diversión. El programa, que se llevará a cabo con la colaboración de EVAD Formación, Ramboot y Fundación Zaragoza Ciudad del Conocimiento, está diseñado desde la accesibilidad universal en el que todas las personas tendrán un papel que jugar en todas las actividades.



# El fundador de Nvidia augura una "revolución" gracias a la IA generativa

El fundador y consejero delegado de la tecnológica estadounidense Nvidia, Jensen Huang, ha asegurado que la humanidad está entrando en una "nueva revolución industrial" gracias a la llegada de la inteligencia artificial (IA) generativa, que está llamada a "remodelar" la industria informática. "Por primera vez, la industria de las tecnologías de la información, que vale 3 billones de dólares (2,76 billones de euros), está a punto de crear algo que (derivará en) una industria de 100 billones.

# DEPORIS

CÓRDOBA CF

# Isma Ruiz y Diarra, una dupla infalible

• Con el granadino y el maliense como pareja titular en el medio, el CCF solo ha perdido un partido • El balance del equipo con dicha pareja ocupando en la medular es de 11 victorias, cuatro empates y una derrota

### Rafael Cano CÓRDOBA

El inicio del play off de ascenso a Segunda División, con victoria del Córdoba CF en el feudo de la Ponferradina, significó para los blanquiverdes la constatación de que han llegado al momento más importante de la temporada en gran forma y con las garantías suficientes para luchar hasta el final por el ascenso de categoría. La trabajada victoria que consiguió el equipo de Iván Ania en El Toralín tuvo a Albarrán como protagonista por su gol, pero se cimentó -una vez más-sobre el impecable trabajo en la medular que desempeñaron Isma Ruiz y Diarra.

Tanto el volante granadino como el maliense fueron dos de los hombres más destacados de su equipo, en labores menos lucidas que en otras ocasiones pero fundamentales para sacar adelante un partido que la Ponferradina llevó al extremo en el apartado físico, sin conseguir pese a sus intentos doblegar la fortaleza del centro del campo del Córdoba CF, formado por una pareja de un nivel al alcance de muy pocos equipos en esta Primera Federación.

Con Diarra atosigando a los rivales en la presión y repitiendo esfuerzos defensivos hasta que fue sustituido en el minuto 84 de partido, Isma Ruiz aportó salida de balón ágil al equipo, en pocos toques y con acertadas conducciones. El granadino, además, fue creciendo físicamente en el partido hasta hacerse con la manija del centro del campo, mostrando un estado de forma excepcional y

LAS CLAVES

## CONSISTENCIA

La pareja en la medular del CCF sostuvo al equipo en El Toralín y cimentó un triunfo bastante solvente

# EL MÁS DESTACADO

Isma Ruiz sobresalió por encima de sus compañeros con un trabajo físico brutal y buena salida de balón



# INCANSABLE

Diarra aportó ese esfuerzo constante en la presión y la llegada al área rival que pocos alternan como él

# **SOLO UN BORRÓN**

La única derrota del CCF con Isma Ruiz y Diarra llegó en la visita del Castilla a El Arcángel

completando los 90 minutos con un despliegue de fuerza sin parangón en la Ponferradina, que vio como la dupla del Córdoba CF maniataba sus intentos de crear fútbol en el centro del campo, con Clavería desaparecido y James Igbekeme perdedor de prácticamente todos los duelos individuales en los que entró en liza con los centrocampistas del conjunto cordobesista.

El buen hacer de Diarra e Isma Ruiz en el primer partido del *play*  off de ascenso a Segunda División quedó patente a simple vista, pero no es algo que pille a nadie por sorpresa. Y es que los números que acumula el equipo cuando ambos parten de inicio son apabullantes. Con ambos en el once inicial, el Córdoba CF ha conseguida 11 victorias, cuatro empates y una sola derrota en los 16 partidos en que han compartido titularidad en la medular.

Unos datos que hablan bien a las claras de la eficacia de una pareja que tardó lo suyo en consolidarse, pues Isma Ruiz tuvo que esperar su primera titularidad hasta la jornada 8, en la que el equipo se impuso al Mérida en El Arcángel. A partir de esa semana, Iván Ania apostó por consolidar dicha dupla en el centro del campo, relegando a un Álex Sala que en el primer mes y medio de la competición se había ganado con brillantez el puesto junto a Diarra. A partir de ese momento, las victorias fueron cayendo una tras otra, salpicadas con algún empate en el camino y emborronadas por un único tachón, el tropiezo cosechado en El Arcángel ante el Real Madrid Castilla en la jornada 18 de liga.

El sobresaliente rendimiento como pareja de Isma Ruiz y Diarra ha tenido un peso importantísimo en la gran temporada del Córdoba CF y también encuentra su reflejo en las estadísticas individuales. El granadino brilla más en las acciones defensivas, aunque también ha aportado un gol al equipo, logrado en la visita del Ceuta a El Arcángel. El maliense, por su parte, tiene unos números envidiables para un centrocampista, pues ha repartido cinco asistencias en el presente curso y ha puesto su firma en otras cinco dianas.

Con Recio y Álex Sala como secundarios de lujo para completar la línea sin duda más sólida del equipo, el Córdoba CF sigue apoyándose en el poderío físico y la calidad futbolística de Isma Ruiz y Diarra para caminar con paso firme hacia el ascenso a Segunda División.



# Leve cambio en el horario de la vuelta

R. C. CÓRDOBA

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) anunció un pequeño cambio de horario en el partido entre el Córdoba CF y la Ponferradina, correspondiente a la vuelta de la semifinal del play off de ascenso a Segunda. El choque, que estaba previsto para las 20:00 de este domingo, retrasa su inicio un cuarto de hora y empezará a las 20:15.

El motivo de este leve cambio de horario es una petición de Canal Sur, que antes de la emisión del partido completará su información electoral, en plena jornada de las elecciones al Parlamento Europeo. La petición de esta modificación propuesta por la televisión ha contado con el visto bueno de ambos clubes y de la Real Federación Española de Fútbol, ya que al ser 15 minutos de diferencia no alterará de manera

notable la logística trazada ya por ambas entidades.

Para dicho partido, el Córdoba CF ha preparado una amplia previa que arrancará horas antes que el balón ruede en El Arcángel. El club ha preparado la instalación de una Fan Zone en El Arenal, en los aledaños de El Arcángel, donde se podrá comer y beber, así como disfrutar del ambiente festivo con diferentes actividades y juegos. Poco a poco, El Arcángel irá

llenándose para presenciar el encuentro, ya que el Córdoba CF anunció después del partido que se habían agotado todas las entradas para el choque de vuelta ante el conjunto berciano.

De hecho, las únicas entradas que todavía están a la venta para el partido son las 680 que recibió el equipo de El Bierzo. De no agotarlas, el conjunto blanquiverde tiene la intención de recuperarlas y sacarlas a la venta a última hora para que El Arcángel tenga la mejor entrada de la temporada, acercándose a ese aforo máximo que tiene el estadio de 21.822 espectadores y que en el presente ejercicio no se ha podido alcanzar durante la liga regular.

Tras la buena acogida que tuvo la afición del Córdoba CF en Ponferrada, se espera que los aficionados que viajen con la Ponferradina para vivir en directo el partido, puedan disfrutar igualmente del ambiente previo al encuentro junto a los seguidores cordobesistas.



Isma Ruiz pelea por alto con Yeray en el Ponferradina - Córdoba CF.



Aficionados del Córdoba CF en El Toralín de Ponferrada.

# Aucorsa se vuelca de cara al domingo

MOVILIDAD. El partido del domingo entre el Córdoba y la Ponferradina, que se disputará a las 20:15 en El Arcángel, contará con un servicio especial de autobuses por parte de Aucorsa para conectar los diferentes barrios de la capital cordobesa con el feudo blanquiverde, en el que se espera una afluencia por encima de los 21.000 espectadores. La empresa municipal habilitará cinco líneas especiales que conectarán los barrios con El Arcángel desde 80 minutos antes del inicio del partido.



# Willy Ledesma será operado del menisco y el ligamento externo

formó ayer de que Willy Ledesma, futbolista que pasó dos temporadas y media en el Córdoba antes de firmar por los gallegos en el pasado mercado veraniego, tendrá que pasar por quirófano para solucionar una lesión en el menisco externo y en el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. El ariete estará varios meses de baja.

# La Ponferradina se prepara para intentar hacer una machada

EL RIVAL. La Ponferradina empezará hoy a preparar el partido del domingo ante el Córdoba, con la esperanza de que en El Arcángel puedan darle la vuelta a una eliminatoria que ya tienen bastante cuesta arriba. Juanfran García, el técnico del conjunto de El Bierzo, tendrá que comprobar en las próximas horas si recupera a Andoni López, después del golpe en la cabeza que sufrió.



Martínez, a su llegada a El Toralín el pasado domingo.

# El equipo regresa hoy al trabajo a la espera de Martínez

Iván Ania tendrá cuatro sesiones antes del partido del domingo y confía en recuperar al central

R. Cano CÓRDOBA

El Córdoba CF dispondrá de cuatro entrenamientos para preparar el partido ante la Ponferradina del domingo, correspondiente a la vuelta de la semifinal del play off de ascenso a Segunda. El conjunto blanquiverde vivirá una semana intensa de preparación antes de un duelo fundamental al que llega con ventaja, pero que se prevé intenso y competido con el premio de acceder a la ronda final por ese deseado ascenso al fútbol profesional.

Será hoy cuando los jugadores entrenados por Iván Ania se pongan de nuevo el mono de trabajo, después de que el cuerpo técnico diera el día de ayer de descanso a la plantilla. Un plantel que regresó de Ponferrada poco después del final del partido en El Toralín, en un largo viaje por carretera que finalizó ya bien entrada la madrugada del lunes. Por ello, y después de trabajar en el gimnasio de El Arcángel en una rápida sesión de fuerza, los jugadores se marcharon a casa a descansar y reponer fuerzas para seguir exhibiendo el alto nivel competitivo que el Córdoba CF mostró en Ponferrada.

Una vez repuestos de ese largo desplazamiento y con las pilas cargadas, el primer entrenamiento específico para preparar el duelo de vuelta ante la Ponferradina será esta mañana desde las 10:30 en la Ciudad Deportiva.

Iván Ania y sus ayudantes han decidido mantener ese horario de media mañana pese al intenso calor que ya reina en la ciudad. Además, el equipo blanquiverde alternará el trabajo en la Ciudad Deportiva y en El Arcángel, quedando reservadas para el estadio las sesiones de mañana jueves y el sábado.

Lo que no cambia es el planteamiento de trabajar a puerta cerrada, algo que Iván Ania ya estableció hace casi tres meses en los entrenamientos del Córdoba CF, justificado por el propio técnico de manera pública por la necesidad de proteger sus planteamientos tácticos a ojos de los rivales. Una rutina que ya es habitual y que lo será hasta el final de la temporada.

Durante la semana, más allá de recuperar la frescura en las piernas y mantener el gran tono que el equipo demostró en el inicio del play off de ascenso a Segunda División, las miradas de los técnicos y de los miembros del departamento médico del club estarán puestas en José Antonio Martínez, con la esperanza de que el central onubense pueda regresar al grupo con ciertas garantías para poder formar parte de la convocatoria.

Martínez, que llegó en el pasado mercado de fichajes de enero con la vitola de central de garantías para apuntalar la plantilla y coger el papel de líder, solo ha podido participar en ocho partidos con el Córdoba CF, debido a unos problemas musculares que de manera intermitente le están lastrando, hasta el punto de obligarlo a seguir el partido de ida de la eliminatoria ante la Ponferradina desde la grada.

# **DEPORTES**

FÚTBOL ► SELECCIÓN

# Pedri retoma el mando

 España, con la vuelta del medio barcelonista, se mide a Andorra en el primer test antes de la Eurocopa

### Efe MADRID

Un año, cinco meses y 27 días después de su último partido con la selección, Pedri se volverá a enfundar la camiseta de España y retomar el mando en su estreno con Luis de la Fuente como seleccionador, en el primero de los dos test previos a la Eurocopa 2024, ante Andorra en Badajoz, aún sin los campeones de Europa Carvajal, Nacho y Joselu, ni Laporte.

Las lesiones que han lastrado la progresión de Pedri, dan una tregua para su regreso a la selección. Su figura emergió como líder natural en la Eurocopa 2020, disputada en 2021, y quiere imponerse en el 2024, en la cita de Alemania. De por medio un Mundial en el que no ejerció el mismo dominio, con un último recuerdo con la camiseta de la selección doloroso, la eliminación ante Marruecos en los octavos de final en Doha.

Desde el 6 de diciembre de 2022, Pedri no ha vuelto a jugar con España. Lo hará en Badajoz, con la necesidad de recuperar buenas sensaciones y demostrar que su estado físico es el adecuado para encarar un gran reto. Será uno de los abanderados de una selección rejuvenecida a base de joven talento, con Lamine Yamal a la cabeza, con Rodri al mando y el capitán Morata necesitado de goles que entierren su mal final de año.

De la Fuente aprovechará el amistoso para terminar de dar forma a la lista de 26 elegidos para la cita en Alemania. Tiene que realizar tres descartes y las pocas dudas que tiene las debe solventar viendo en acción a sus futbolistas y antes de la disputa del segundo test, ante Irlanda del Norte el sábado próximo en Mallorca.

España rompió su buena dinámica de seis triunfos consecutivos tras proclamarse campeona de la Liga de Naciones, en cuanto llegaron los amistosos. Cayó ante Colombia y empató frente a Brasil en sus últimas citas. Encara dos duelos cómodos que aumenten la confianza y den ritmo antes de la hora de la verdad.

Con la necesidad de alimentar de nuevo la ilusión de la afición, que nunca falla cuando llega una gran cita como la Eurocopa o el Mundial, jugadores como Vivian y Pau Cubarsí se juegan una plaza, se producirán los posibles estrenos de Fermín y Ayoze, el regreso de Marcos Llorente que pugna por una plaza del centro del campo que se decidirá entre él, Aleix García y Alex Baena. Alicientes que dan mayor atractivo al partido.

Aunque habrá minutos para la mayoría, todo apunta a que Unai Simón ocupe la portería; De la Fuente pruebe en los laterales a sus segundas opciones, Jesús Navas y Cucurella, con Le Normand



Pedri y Lamine Yamal, en el entrenamiento de ayer de la selección española.

RUDRIGO JIMENEZ ELE

# La renovación de De la Fuente hasta 2026 ya es efectiva

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) comunicó a Luis de la Fuente y a su cuerpo técnico "el acuerdo efectivo de la renovación de su contrato" como seleccionador hasta el 30 de junio de 2026, que fue anunciado en el mes de febrero tras la aprobación de la junta gestora. El riojano ha dirigido 13 partidos a España con un balance de 9 victorias, 2 empates y 2 derrotas.

y Vivian como centrales por las ausencias de Laporte y Nacho. Zubimendi necesita minutos, Pedri ritmo y Morata goles. Las bandas presentan dos jugadores que quieren ser grandes revelaciones de la Eurocopa: Lamine Yamal y Nico Williams.

Andorra se enfrenta por segunda vez en la historia al combinado del país vecino. Dirigida por Koldo Alvarez de Eulate, que fue portero del Atlético en los 90, llegan a la cita después de empatar con Sudáfrica (1-1) y de perder por la mínima contra Bolivia (1-0), en dos amistosos que se disputaron en Argelia. La primera vez que España y Andorra se midieron fue el 5 de junio del 2004 en un partido en el Coliseum de Getafe, que sirvió de preparación para la Eurocopa de Portugal. El combinado dirigido por Iñaki Sáez goleó por 4 a 0 con goles de Morientes, Baraja, César Martín y Valerón.

# ALINEACIONES PROBABLES

España: Unai Simón; Jesús Navas, Le Normand, Vivian, Cucurella; Zubimendi, Pedri, Lamine Yamal, Nico Williams y Morata.

Andorra: Iker Álvarez, Txus Rubio. Christian García, Max Llovera, Olivera, Dacu; Marc Vales, Marc Rebés, Joan Cervós, Márcio Vierra; y Berto Rosas.

Árbitro: Gustavo Correia (portugués). Estadio: Nuevo Vivero (21:30).

LALIGA EA SPORTS

# Mbappé se despacha contra el PSG: "No se lo deseo a nadie"

Efe MADRID

En su primera aparición pública como jugador del Real Madrid, Kylian Mbappé decidió decir todo lo que se había guardado durante los últimos meses, cuando el PSG lo sentó en el banquillo con asiduidad al negarse a renovar: "Había cosas que me amargaban, pero no las podía decir porque soy un líder".

Mbappé comenzó su rueda de prensa en la atiborrada sala de prensa del Stade Saint-Symphorien, en Metz, aclarando que solo hablaría del Real Madrid en su introducción y que lo que quería era centrarse en su selección, que

hoy juega ante Luxemburgo antes de debutar en dos semanas ante Austria en la Eurocopa de Alemania. Sin embargo, transcurridos 20 minutos, el capitán de Francia se desahogó ante los periodistas y ajustó cuentas pendientes con el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaifi.

"He jugado mucho menos este final de temporada y todo el mudo sabe por qué", lanzó el delantero criado en Bondy, sin citar el nombre del dirigente. Desde que en el verano de 2023 estuvo apartado unas semanas del equipo por negarse a renovar, el pulso entre Al-Khelaifi Mbappé no ha aflojado.

En el tramo final de temporada, cuando se daba por más que sentado de que no iba a prolongar, la estrella francesa jugó menos de lo habitual en el campeonato local. Durante su comparecencia, el propio jugador dio a entender de que se trataba de una decisión exclusiva de la alta dirección de la entidad parisina, aclarando que el entrenador del equipo, Luis Enrique Martínez, y del consejero deportivo, el portugués Luis Campos, tuvieron un papel mediador. "Ellos me han salvado, sin ellos no habría puesto un pie en el terreno de juego. Ésa es la verdad y siempre he tenido ese agradeci-





Había cosas que me amargaban, pero no las podía decir porque soy un líder"

miento por lo que hicieron por mí", aseveró. El jugador aseguró que no pretende "morder la mano que le ha dado de comer" durante los últimos siete años, pero reconoció que había "cosas en el club" que le hacían infeliz.

Debido a todos los agravantes con los que tuvo que lidiar, estimó que la temporada que acaba de terminar ha sido "la mejor de su carrera", aunque sus 44 goles estén "algo por debajo" de su media. Mbappé intentó relativizar la presión que dice haber sufrido durante los últimos meses dentro del PSG y se reconoció como un privilegiado, "Me educaron para no lamentarme, me pagan mucho por jugar al fútbol, algo que es mi pasión, mientras que hay personas que tienen que levantarse para ir a la fábrica y tiene un trabajo duro", refirió. Sin embargo, apuntó, "lo que he vivido, no se lo deseo a nadie".

# DEPORTES

**TENIS** ► ROLAND GARROS

# Alcaraz saca el rodillo

 El murciano se mete en las semifinales de Roland Garros tras superar con poderío a Tsitsipas
 Sinner será su rival en el duelo generacional

## Luis Miguel Pascual (Efe) PARÍS

Carlos Alcaraz, número 3 del mundo, se impuso por sexta vez al griego Stefanos Tsitsipas, noveno cabeza de serie, por 6-3, 7-6 (3) y 6-4, para alcanzar por segundo año consecutivo las semifinales de Roland Garros, en las que se medirá con el italiano Jannik Sinner, virtual número 1 del mundo.

Alcaraz y Sinner, que en el mismo día sumaron su triunfo 50 en partidos del Grand Slam, los primeros tenistas nacidos en el siglo XXI en lograrlo, disputarán el viernes la semifinal más joven de un grande desde la que jugaron en el Abierto de Estados Unidos de 2008 el español Rafa Nadal y el británico Andy Murray.

Será el duelo más esperado de la edición, el que representa la pujanza de la nueva generación, 21 años Alcaraz, 22 Sinner, el mismo día que el serbio Novak Djokovic, 37, anunció que no podía seguir por una lesión de rodilla, dejando bacante la corona lograda el año pasado y el número 1 del mundo que heredará el italiano.

Si Sinner no tuvo muchas dificultades para derrotar al búlgaro Grigor Dimitrov, décimo favorito, 6-2, 6-4 y 7-6(3), Alcaraz firmó un marcador similar ante Tsitsipas, noveno, en dos horas y 15 minutos. En su segunda comparecencia en el turno de noche, volvió a sacar el rodillo ante un rival al que le tiene tomada la medida.

Ya lo había avisado Carlitos. "Sé lo que tengo que hacer contra él". Y lo hizo. La clave estaba en la paradoja, jugar al revés. El del griego



Carlos Alcaraz celebra el triunfo ante Tsitsipas para clasificarse para las semifinales de Roland Garros.

# El número uno ya es nuevo por la lesión de Djokovic

El italiano Jannik Sinner, que este lunes estrenará el número 1 del mundo, se clasificó para semifinales de Roland Garros por vez primera en su carrera, tras barrer al búlgaro Grigor Dimitrov, décimo cabeza de serie, por 6-2, 6-4 y 7-6 (3), su victoria número 50 en

Grand Slam. La retirada del serbio Novak Djokovic, con una lesión de rodilla, antes de su duello de cuartos contra el noruego Casper Ruud, convertirá a Sinner en el primer italiano en convertirse número 1 del mundo desde que existe esa clasificación. "Hemos trabajado para ello

con mi equipo. Es un momento especial para mí. Por mi equipo y por Italia, estoy orgultoso", aseguró. El jugador transalpino, que a principios de año levantó en Australia el primer Grand Slam de su carrera, se jugará el pase a la final en París el próximo viernes.

es elegante, a una mano, amplio, estético, casi dionisiano como su perfil, pero es terciopelo y no rasga, lo que deja al rival el lujo de contrarrestarlo con comodidad.

Cinco veces había escrito Alcaraz esa doctrina y todo el mundo la había leído, menos el griego, que volvió a chocar contra el mismo muro, como hace un año en el mismo escenario, los mismos protagonistas, el mismo nudo e idéntico desenlace.

El dramaturgo Fernando Arrabal, residente en París, quiso verlo desde la grada. A sus 91 años soñaba con asistir a un duelo del genial murciano que empieza a entusiasmar. "Viva la muerte", escribía con su raqueta Alcaraz emulando al surrealista. Ganar jugando al revés. Desde el principio, el partido iba ya condicionado. Como si el final estuviera escrito y el número 3 del mundo sólo tuviera que ponerle dramaturgia. En media hora ya había cerrado el primer set y con cinco juegos seguidos puesto casi la firma al final.

Tsitsipas buscó un giro de guión en el público, al que alentó, brazos en alto, y los gritos de "Stefanos, Stefanos" lo despertaron. Cambió la trama, saque y bolea, algo diferente para resistir.

Surtió efecto, el duelo se equilibró. Ben Stiller, que también lo presenciaba, aplaudía a rabiar. Ya no era un monólogo y Alcaraz entró en uno de esos baches de juego, de atención, que hicieron que partido tuviera más historia.

Pero el libreto era el mismo, el español se lo apuntó y ya sólo quedaba buscar un final feliz. El tercer acto fue un trámite, con el griego ya casi rendido. Tiene problemas el heleno ante los jugadores de talla. Este año había ganado a dos top-5, había triunfado en Montecarlo, llegado a la final de Barcelona. Pero frente a Alcaraz, su actuación se desmorona. Cada vez.

Alcaraz arrebató el servicio del heleno en el séptimo juego y echó el telón con una de sus características dejadas.

# **EN CORTO**

# Derek Gee, estelar en el Giro, arrasa en la tercera etapa de la Dauphiné

CICLISMO. La Dauphiné regalaba una nueva oportunidad en una etapa de sube y baja de 181 kilómetros entre Celles-Sur-Durolle y Les Estables. Antonio Tiberi, una de las sensaciones del pasado Giro, abandonó la carrera al no encontrarse en las mejores condiciones. No fue el único protagonista en salir, ya que Primoz Roglic dio uno de los sustos del día al sufrir una caída en los primeros compases de la jornada. Pero fue Derek Gee, la figura de Giro 2023, quien se adelantó para otorgarle el triunfo a Gregoire y llevarse la tercera etapa de la prueba. El éxito, además, le permite ser líder de la general. Rogilc, de todos modos, terminó la cita sin supuestas consecuencias y sigue siendo el máximo favorito.

# España remonta dos goles y saca el billete para la Eurocopa

FÚTBOL. La selección femenina española de fútbol remontó ayer un 0-2 en contra ante Dinamarca en Santa Cruz de Tenerife y selló su clasificación matemática para la Eurocopa 2025 a falta de dos jornadas (3-2). Las nórdicas se adelantaron en el minuto 18 por mediación de Thomsen, que aumentó la ventaja en el minuto 71, poniendo contra las cuerdas al equipo que entrena Montse Tomé, que dos minutos después acortó distancias por mediación de Irene Paredes, autora también del tanto del empate en el 76'. En el 92, Lucía García logró el 3-2 definitivo que clasifica a España para la Eurocopa.

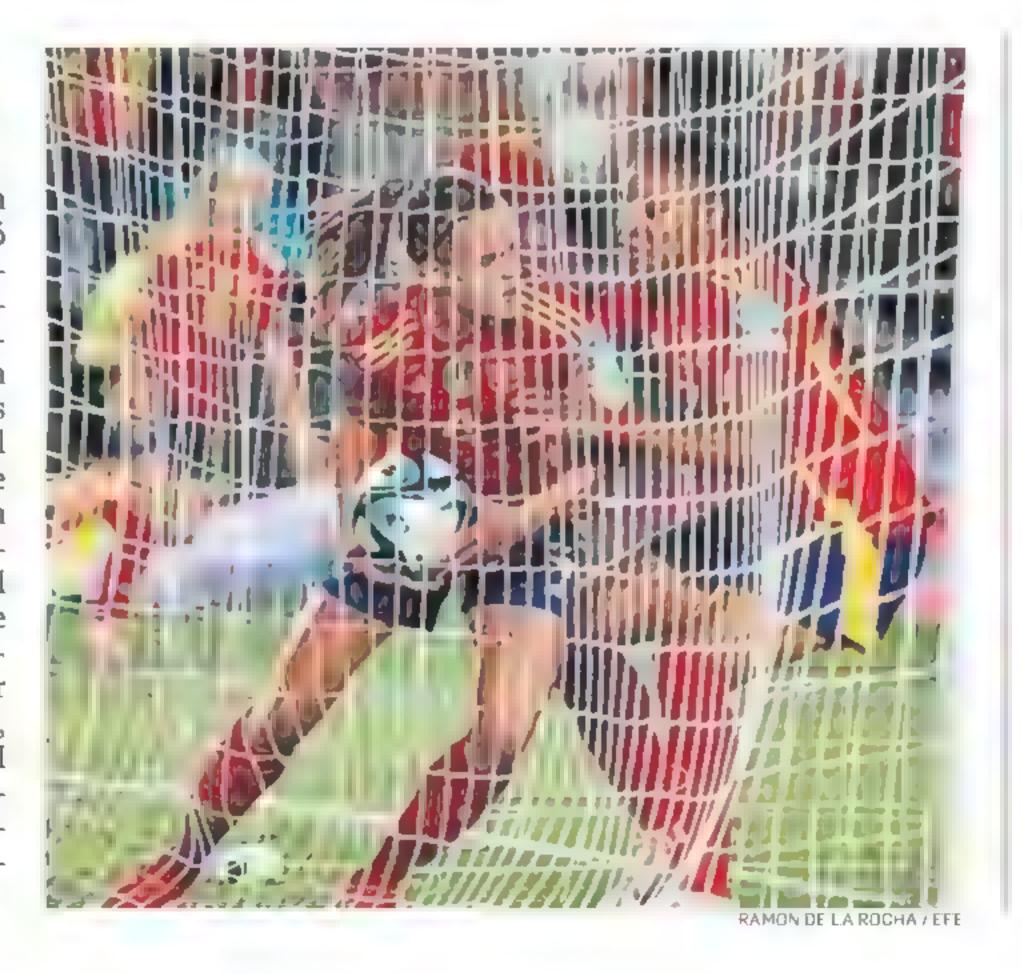

# Pau Gasol no quiere imaginarse unos Juegos sin España

BALONCESTO. Pau Gasol, que ganó dos medallas de plata olímpicas, un Mundial y tres Eurobáskets con la selección, confesó que no se imagina unos Juegos Olímpicos sin España, ya que la selección se juega el pase en el Preolímpico que se disputa en Valencia a principios de julio, "Tenemos la oportunidad de meternos a través del preolímpico y ojalá que el equipo juegue con determinación y concentración", afirmó en un acto benéfico. España se enfrentará en la fase de grupos Líbano (2 de julio) y Angola (3 julio). El otro lo integran Finlandia, que no contará con su gran figura, Markkanen (Utah Jazz), Polonia y Bahamas.

Miércoles 5 de Junio de 2024 | EL DÍA DE CÓRDOBA

# **DEPORTES**

## AUTOMOVILISMO > RALLYE SIERRA MORENA



Salvador Fuentes, Manuel Alviñó, Manuel Muñoz y José María Bellido, en el acto de firma del Rallye Sierra Morena con la FIA.

# El salto de calidad, firmado

# El Sierra Morena entra en el Campeonato de Europa para tres años

R. Cano CÓRDOBA

El Rallye Internacional Sierra Morena consolida su anhelado salto de calidad. La prueba del motor por excelencia en la provincia de Córdoba confirmó iayer su entrada en el calendario del Campeonato de Europa de Rallyes mediante la firma del contrato con la Federación Internacional de Automovilismo (FIA), que ha tenido lugar en el Ayuntamiento de Córdoba.

Después del éxito organizativo que supuso la 41 edición del Rallye Sierra Morena, en la que la prueba cordobesa pasó la preinspección para entrar en el Campeonato de Europa, la firma de este acuerdo permite consolidar ese salto de calidad del Sierra Morena durante al menos las tres próximas ediciones, que es la vigencia del contrato firmado con la FIA.

La firma de este acuerdo entre ambas partes se ha llevado a cabo en el Ayuntamiento de Córdoba, en un acto en el que han estado presentes José María Bellido, alcalde de Córdoba, Salvador Fuentes, presidente de la Diputación de Córdoba, Manuel Alviñó, presidente de la Real Federación Española de Automovilismo y vicepresidente de la FIA, así como Manuel Muñoz, presidente del Automóvil Club de Córdoba, entidad que asume la organización del Rallye Internacional Sierra Morena.

A favorecer la difusión de Córdoba y su provincia a través de esta prueba automovilística, objetivo que persiguen tanto el Ayuntamiento como la Diputación, ayudará también la presencia a partir de la próxima temporada de las cámaras de Dazn, plataforma digital especializada en deportes que se ha hecho con los derechos de retransmisión del Campeonato de Europa de Rallyes para las próximas temporadas, gracias al acuerdo sellado con WRC Promoter, la empresa promotora del Europeo.

La entrada del Rallye Internacional Sierra Morena en el calendario del Campeonato de Europa supone un reto exigente para la organización de la prueba, así como para el Ayuntamiento de Córdoba y la Diputación de Córdoba, dos entidades que han ido de la mano a la hora de apoyar al Automóvil Club de Córdoba en la organización de una de las pruebas deportivas más reconocidas a nivel internacional que tiene la provincia de Córdoba.

El éxito organizativo del Rallye Sierra Morena quedó patente en su reciente 41 edición, que batió récords en lo que a público se refiere y que dejó, según un estudio de la Universidad de Córdoba, un impacto económico de más de 11 millones de euros en la ciudad. Una cantidad que se verá multiplicada con el desembarco en el Campeonato de Europa.

XXIV SUBIDA A MONTORO

# Janssens, Aguilar y Avilés se adjudican la victoria

La cita, con un circuito muy técnico, contó con la presencia de un total de 70 pilotos inscritos

El Día MONTORO

Gran espectáculo deportivo el vivido este pasado fin de semana en la vigesimocuarta edición de la Subida de Montaña a Montoro, sexta cita puntuable del Campeonato de Andalucía y a la vez de la Copa de España de Montaña y del campeonato provincial cordobés, prueba que estaba organi-

zada por la escudería del municipio cordobés.

Fueron dos días de competición, divididos en las jornadas de sábado y domingo, en una subida muy técnica para los cerca de 70 pilotos participantes, con zonas muy diferentes donde había que emplear la destreza sobre el asfalto, apurando al máximo las trazadas, especialmente durante un último kilómetro muy exigente que se ha incluido este año como gran novedad.

En turismos, el gran favorito y líder de la general, el granadino Humberto Janssens (Motor Club Alcalá la Real) repitió victoria absoluta, la sexta de una temporada donde se está mostrando inalcanzable para sus rivales. Con un tiempo final de 3:52.932, el de Almuñécar firmó la victoria entre los carrozados con su inseparable Porsche 911 GT3 y a 2,2 segundos de su inmediato perseguidor, el Peugeot 308 TCR del malagueño Manuel Rueda (Autolaca), que también protagonizó una gran competición.

La tercera posición del podio de los carrozados fue para el malacitano Ignacio Cabezas (CD Heads Competición), con Nissan 350 Z, con una diferencia ya considerable de 14,7 segundos con respecto al vencedor, Humberto Janssens.

Entre los monoplazas, el Radical PR6 de Francisco Aguilar Cisneros (Escudería RS Sport) le dobló la partida al local Esteban Perea. El piloto malagueño, que llegaba a Córdoba también como líder del campeonato, marcó un registro final en el cómputo de las tres mangas oficiales de 3:47.1 y puso tierra de por medio con el otro gran favorito a la victoria. Perea Oriola (Escudería Montoro) y su Silver Car S2 finalmente tardó 11,1 segundos más en completar el recorrido, si bien los puntos conseguidos en casa le sirven para acortar ventajas en la general, donde es actualmente tercero.

Entre los car-cross, volvieron a cumplirse los pronósticos con el local Javier Avilés (Escudería Oficiales Córdoba) como vencedor con 3:53.3 al volante de MV Racing Pro SP2. MOTOCICLISMO

# Priego vibra con el Provincial de motocross en El Arenal

El Día PRIEGO DE CÓRDOBA

La segunda prueba de la XV edición del Circuito Provincial de Motocross, también conocido como Memorial Fernando Antúnez en recuerdo de su creador, se celebró en el circuito El Arenal de Priego de Córdoba, que acogió una prueba con buena participación y que marcará una pausa en el certamen hasta que ya casi después del verano, en septiembre, la actividad regrese en El Carpio.

Un clásico de la disciplina en Andalucía, el malagueño Francisco Haro, fue el claro vencedor de la categoría reina, MX1 Élite, al imponerse en las dos mangas celebradas. Tras el piloto del Moto Club Escudería Eduardo Castro se clasificaron Salvador Guzmán, del CD Motos Ortiz Marbella, segundo y tercero en la competición, y Manuel Miranda, que firmó un cuarto y un segundo puesto para el Club Deportivo Martos Xtreme Motoclub.

El malagueño Francisco Haro se hizo con la victoria en la categoría reina

Mientras, en MX2, el marbellí Marino Villar (Moto Club Villa de Ojén) también se llevó las dos mangas y sus 25 puntos correspondientes en cada una, por delante de Niklas Bruckner, que volvió a aportar ese carácter internacional con su Gas-Gas. Un quinto y un tercer puesto otorgaron a Ismael de la Torre, de la Peña Motociclista Almodóvar del Río, el tercer puesto de la categoría.

En MX1 Aficionados, Sebastián Camuña (Motocross Carratraca) se anotaba el triunfo con 47 puntos, tras un primer y un segundo puesto en el circuito. Sergio Atencia, del Moto Club Ceuta, fue tercero y primero para acabar segundo, en tanto que Marco Antonio Baena (Motoclub Aleser), con un segundo y un tercer puesto, cerraba las plazas de podio.

Y en MX2 Aficionados, con una treintena de participantes en pista, Daniel Ruiz hacía doblete y se anotaba el triunfo, con Moisés Partida, que firmó dos cuartos puestos, como segundo y Salvador Ramírez, del Motocross Carratraca y capaz de ser tercero y quinto, completando los puestos de honor.

PUBLICIDAD

# el test del fraude eléctrico Qué sabes sobre SEGURIDAD EN LA RED ELÉCTRICA

# ¡Ya puedes participar en el concurso!

y podrás ganar UN MAGNÍFICO iPad Y MÁS PREMIOS

Grupo Joly te invita a participar en un concurso online en el que podrás poner a prueba tus conocimientos sobre seguridad en la red eléctrica.

Cómo conseguirlo:

Deberás rellenar el formulario online y contestar correctamente al 100% de las preguntas en el tiempo previsto.

Todos los acertantes del 100% de las preguntas entrarán en un sorteo para ganar un magnifico iPad, los restantes acertantes también podrán conseguir una de las 6 entradas dobles para asistir a un partido de Baloncesto Liga Endesa 2024/2025 que se sortearán al finalizar el concurso (8 de junio).



Patrocina:





Organiza:



# SERVICIOS | Sorteos

# Sorteos

LA PRIMITIVA

| LUNES, 3 DE JUI | NIO                  |
|-----------------|----------------------|
| 14-18-3         | 5-37-47-49           |
| C-28 R-8        | JOKER <b>3599032</b> |
| 6+r             | BOTE                 |
| 6               | BOTE                 |
| 5+c             | 59 710,35            |
| 5               | 2.304,61             |
| 4               | 56,22                |
| 3               | 8,00                 |
| Reintegro       | 1,00                 |

Sábado, 1 de junio

JUEVES,

30 DE MAYO

75683

8-12-1

| 8-12-19-20-24-35       | C-49 R-0 | Joker 4822239   |
|------------------------|----------|-----------------|
| LOTERÍA NAC<br>SABADO. |          | CE ES,40EJUNIO  |
| 1 DE JUNIO             |          | 2478            |
| 58787                  |          | egro <b>5-8</b> |

Serie 007

| TRÍPLEX =          |     |
|--------------------|-----|
| MARTES, 4 DE JUNIO |     |
| Sorteo 1           | 278 |
| Sorteo 2           | 065 |
| Sorteo 3           | 250 |
| Sorteo 4           | 628 |
| Sorteo 5           | 223 |

EL GORDO

Número clave 0

5+1

4+1

3+1

2+1

Reintegro

DOMINGO, 2 DE JUNIO

3-18-26-28-34

|       | CUPONAZO □    |
|-------|---------------|
| JUNIO | VIERNES,      |
|       | 31 DE MAYO    |
| 27    | 8             |
| 06    | 30582         |
|       |               |
| 25    | 0             |
| 62    | Reintegro 3-2 |
| 02    | Serie 042     |
| 77    | 4             |

| BOTE          | 6                 | BOT      |
|---------------|-------------------|----------|
| BOTE          | 5+c               | 25.895,6 |
| 74,34         | 5                 | 711,4    |
|               | 4                 | 24,      |
| 33,25         | 3                 | 4,0      |
| 43,32         | Reintegro         | 0,5      |
| 10,61<br>8,00 | Lunes, 3 de junio |          |
| 3,00<br>1,50  | 19-27-31-43-47-48 | C-22 R-  |
|               |                   |          |
| CUI           | PONAZO SU         | ELDAZO F |

11-13-25-32-40-41

BONOLOTO

C-2 R-6

Euros

8.574,

133,2

MARTES, 4 DE JUNIO

| SUELDAZO FIN DE SEMANA     |   |
|----------------------------|---|
| DOMINGO, 2 DE JUNIO        |   |
| 300.000 € Premios de 5.000 | € |

45392 Reintegro 2 Serie 047

03412 Serie 027 31727 Serie 004 51077 Serie 018 79842 Serie 031

EURODREAMS:

LUNES, 3 DE JUNIO

22-34-38

Euros

0,00

0,00

111,71

47,38

6,08

2,50

MI DÍA

4 DE JUNIO

MARTES,

Trébol 10

1-3-11-

SUEÑO 4

6+1

# EUROMILLONES MARTES, 4 DE JUNIO

6-7-9-14-43 El millón CTR52354 Estrellas 3-4

|     | Euros      |     | Euros |
|-----|------------|-----|-------|
| i+2 | EUROBOTE   | 2+2 | 13,28 |
| ±1  | 279.488,36 | 3+1 | 9,41  |
| +2  | 18.663,15  | 3   | 8,54  |
| +1  | 1.565,07   | 1+2 | 6,98  |
| +2  | 49,28      | 2+1 | 4,66  |
|     | 38,59      | 2+0 | 3,74  |
|     |            |     |       |

EUROJACKPOT MARTES, 4 DEJUNIO

01-03-24-31 MAR 1953 43-49

> SOLES 2-4

SUPER ONCE MARTES, 4DEJUNIO Sorteo 1 2-3-10-13-14-17-19-24-29-34-46-51-62-66-69-74-77-80-84-85 Scrigo 2 2-3-5-15-22-23-29-31-34-41-42-44-50-55-65-66-68-70-77-80 Sorteo 3 9-10-11-19-20-21-22-24-27-30-37-46-51-52-60-68-69-71-73-75 Sorten 4 7-10-14-17-21-23-30-34-35-39-48-49-52-57-59-70-76-77-79-80

5-8-14-15-18-19-20-21-35-42-44-60-63-65-68-69-70-73-77*-*78

Sorteo 5

# CRUCIGRAMA 10 11 12

HORIZONTALES: 1. Introducen elementos propios de los paganos. Casi mata 2. Cabra montes. Sirven para algo. 3. Lancha. Hare referencia. 4. Esto por esto, diente por diente. Afonias sin la latina. Victoria. S. Musica de la cancion Escoge à una en vez de otra. 6. La que más se repite en la cancion. Desprender Caballero Ingles. 7. Pepe en serio. Ayuda que nos hipoteca de por vida. Algo bajo. B. Esencia del cepo. Lleva la contraria al todo. Negociar con el de arriba una vida eterna. 9. Estilo del nadador. Estropear un vestido y tener que venderlo a precio de saldo, 10. Daba trabajo a las orejas. Sacar el dinero a hacer turismo. La griega, 11. Palo horizontal. Tren que vuela, en teoria, 12. Los de la historia. Septimo mes del calendario judio

VERTICALES: 1. Arte del que conduce por el cielo. Dan mucha coba. 2. Arriba y aquí. La mejor alternativa. 3. Uno de Gijón. La que huye del gato. 4. Aquí, segun Paca. Divertido cuando había por telefono. Nota femenina e invertida 5. Alma de la amada de Don Juan. Hada madrina despues de perder la cabeza. Alevoso. 6 Latina por definicion. Robad con afan. Y luego vuelves. 7. Lugar para secuestrados. Reencarnación, 8. Anzuelo para pescar atunes calvos, claro. Lo suyo era un paraiso, pero lo echó a perder. 9. Lugar donde se ponen hue vos. Lorito que perdio la cola. Palillo vertical. 10. Periodo de remision gradual de la fiebre. Extrañas. 11. Rio donde se bana Teresa. Jorobar a un colectivo Pero luego vuelve. 12. Asegurar de forma algo severa. Moneda japonesa

SUDOKU MUY DIFICIL

|   |        | 4 | 9 |   |   |        | 6 |   |
|---|--------|---|---|---|---|--------|---|---|
| 1 |        |   |   | 2 |   |        |   |   |
|   | 8      | 5 |   |   |   | 2      |   |   |
|   |        | 1 |   |   | 3 |        | 7 |   |
|   | 5      |   | 6 |   | 8 |        | 2 |   |
|   | 5<br>3 |   | 1 |   |   | 5      |   |   |
|   |        | 9 |   |   |   | 5<br>8 | 1 |   |
|   |        |   |   | 9 |   |        |   | 4 |
|   | 4      |   |   |   | 5 | 7      |   |   |



# SUJIKO

Colocar los numeros del 1 al 9, sin repetir ninguno, dentro de las casi-llas vacias, de modo que el total en cada circulo sea igual a la suma





| 8 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 5 | 4 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 2 | 4 | 1 | 8 | 5 | 3 | 6 | 7 |
| 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 9 | 8 | 2 | 1 |
| 2 | 1 | 5 | 9 | 6 | 3 | 7 | 8 | 4 |
| 3 | 4 | 8 | 7 | 5 | 2 | 1 | 9 | 6 |
| 7 | 6 | 9 | 8 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 |
| 4 | 9 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 7 | 8 |
| 5 | 7 | 6 | 4 | 2 | 8 | 9 |   | 3 |
| 1 | 8 | 3 | 6 | 9 | 7 | 4 | 5 | 2 |

La palabra que sugiere Popper como critica de Intolerancia son los FASCISMOS

Las tres palabras:

DOCE

Esos, Nora y Asan. DESPERECER DESCUENTO TERNARIO RENDIDO PÁLIDO DALIA



# Eltiempo | SERVICIOS

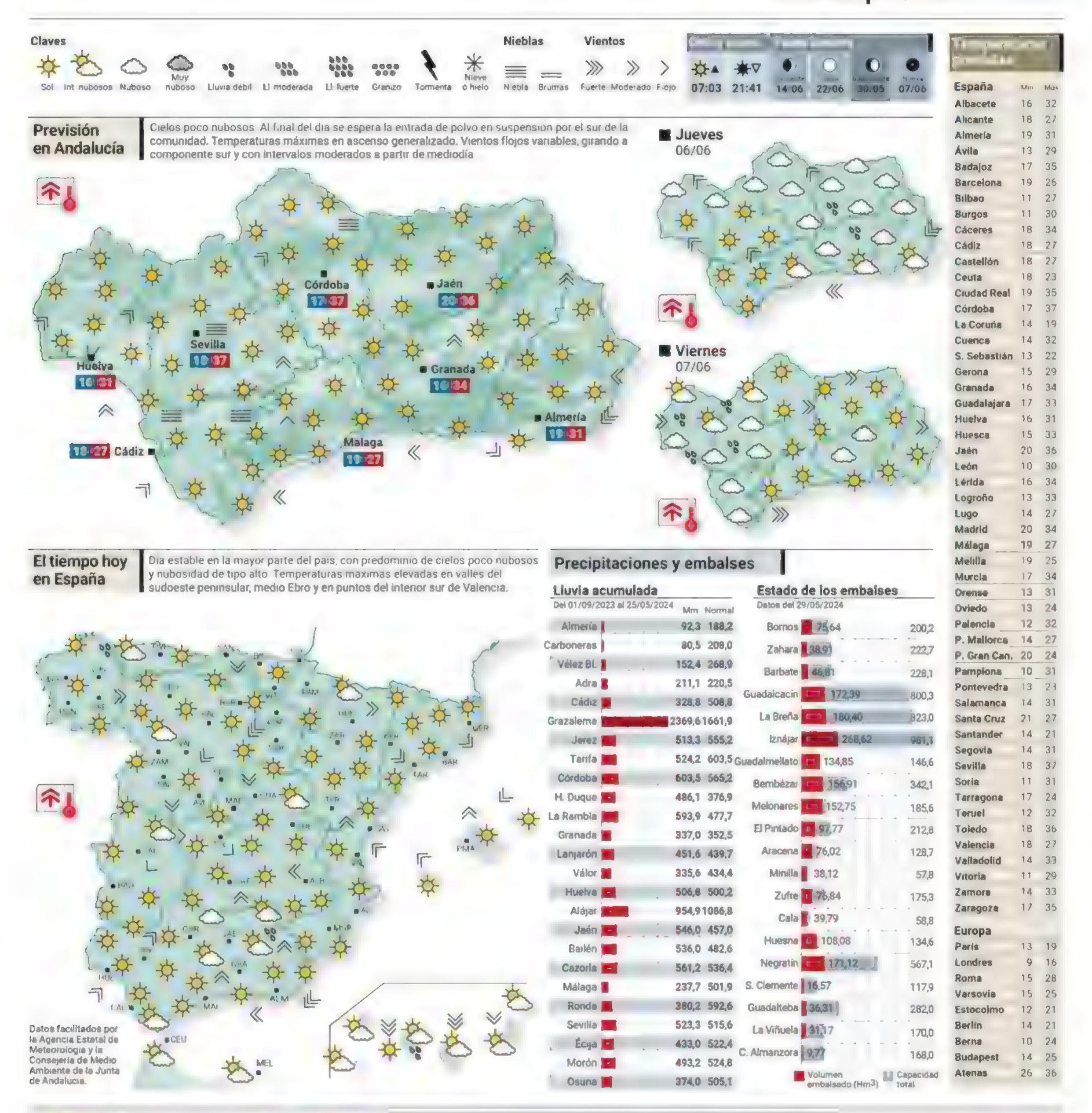



# PASARELA

# KATE MIDDLETON

Surgen voces que inciden en la preocupación sobre su salud



El investigador Robert Hardman, biógrafo de Carlos III y experto en la familia real británica, alerta de la preocupación existente sobre el estado de salud de la princesa de Gales. El escritor admite que Kate Middleton podría estar en situación grave



Isabel Preysler y Tamara Falcó.



La estrella Susan Sarandon.



La actriz Belén Rueda.



La cantante Aitana Ocaña.

# Susan Sarandon inaugura el verano en Madrid con Preysler

La revista 'Elle' entrega los galardones de estilo con la asistencia entre las invitadas de Tamara Falcó, Aitana o Paula Echevarría

# F. A. G.

La estrella de Hollywood Susan Sarandon ha sido la invitada más internacional de la gala Elle Style Awards 2024 celebrada este lunes en la Galería de Cristal de Centro Cibeles. Entre esos famosos, la reaparición de Isabel Preysler junto a su hija Tamara Falcó, en un gala conducida por la modelo Nieves Álvarez junto y el imprescindible presentador y escritor Boris Izaguirre.

Entre las invitadas más fotografiadas de esta celebración madrileña, Belén Rueda, Paula Echevarría (con su marido, Miguel Torres) o Aitana Ocaña, además de Isabel Preysler y su hija, a la que se le concedió uno de los trofeos. La marquesa de Griñón recibió el orgulloso galardón de manos de su madre y lucía un vestido de su la firma que

lleva su nombre, en tono negro. Isabel Preysler optó por un modelo rojo con falda de volantes de Redondo Brand. Ante los micrófonos quiso ser generosa con el nuevo restaurante que comanda su yerno, İñigo Onieva, "donde se come fenomenal", saliendo al paso de los comentarios negativos de los haters contra el negocio abierto junto al empresario José Luis López El Turronero e Iván Espinosa de los Monteros.

El cineasta Pedro Almodóvar fue el encargado de entregar el premio Elle a Sarandon. La actriz vestía un modelo de Armani. Otra colega, Ángela Molina, también fue reconocida en esta gala como también un renovado valor del cine español, la actriz trans Karla Sofía Gascón, descubierta a sus 52 años y premiada como mejor actriz en Cannes por Emilia Pérez.

Belén Cuesta, Carmen Maura, Milena Smit, Pilar Castro, Belén Cuesta, Esther Cañadas Mónica Cruz y también los actores Luis Tosar, Eduardo Casanova o el diestro Manuel Díaz El Cordobés fueron otros de los invitados famosos a esta especial celebración de la publicación Elle.



Paula Echevarría y su marido.



El gesto de Manuel Díaz.

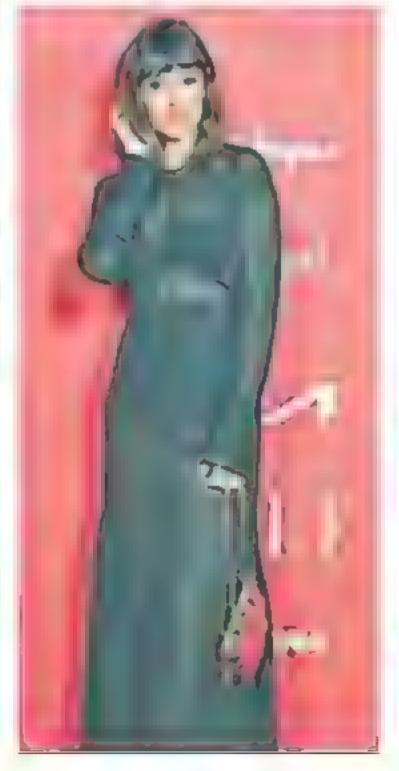

La actriz Belén Cuesta.

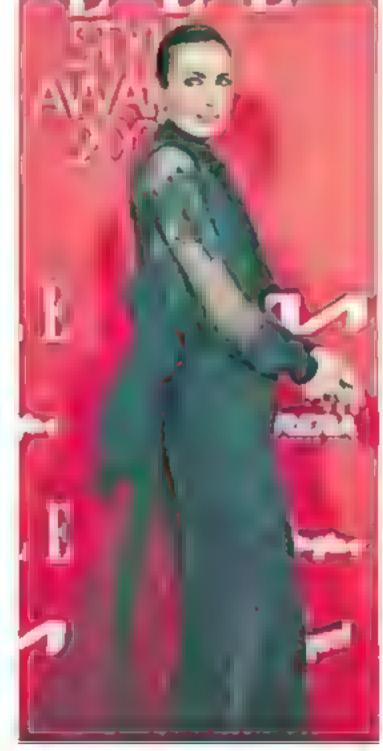

Nieves Álvarez, la conductora.

# Anabel Pantoja está embarazada de 4 meses

La sevillana Anabel Pantoja está de enhorabuena, está embarazada de cuatro meses, tal y como ha adelantado la revista Lecturas. La joven ha posado para dicha revista luciendo tripita y muy contenta por poder decirle al mundo que por fin va a cumplir uno de sus sueños, formar su propia familia.

La sobrina de Isabel Pantoja siempre ha estado muy unida a su entorno, se ha desvivido por los hijos de sus primos segundos Kiko Rivera e Isa Pantoja y ahora ve la oportunidad de brindar su amor a su propia descendencia junto a su actual pareja, el fisio David Rodríguez.

En la exclusiva la influencer ha confesado que hace unos meses había perdido un bebé y que lo ha pasado muy mal porque vieron como se frustraba a posibilidad de ser padres, por eso han querido ser



prudentes a la hora de comunicar la buena nueva.

Anabel ha dado a conocer su estado a su familia antes que a los medios. Asegura que su tía Isabel se emocionó con la noticia. Una nueva etapa llega a la vida de la influencer sevillana, volcaba hasta ahora en las redes y como parte indispensable del equipo de su tía. Ahora afronta un nuevo período vital.

# Marta Riesco habla del "infierno" con su ex

La reportera Marta Riesco ha roto su silencio y califica su relación con Antonio David Flores como "un infierno". Ja compartido detalles desgarradores sobre lo que vivió durante su tiempo con él, revelando el profundo impacto negativo que tuvo en su vida.

"Ojalá nunca nos hucruzado. biéramos Creo que he pagado un precio muy alto por esta relación", ha señalado Riesco en una entrevista para el programa Ni que fuéramos. Describió cómo, a pesar de sus errores y defectos, nunca imaginó que su relación con Antonio David la llevaría a un punto tan bajo. "He sido altiva, condescendiente, creída, pero estaba rota. Estaba en una vorágine donde no sabía qué hacer, no sabía cuál era el camino



que tenía que escoger", ha admitido.

Riesco también habló sobre las malas decisiones que tomó durante esa etapa, admitiendo que nunca fue feliz. La situación se complicó aún más cuando, según Riesco, vio a Olga Moreno, la ex esposa de Antonio David, hablando de su "marido" cuando esa relación ya estaba rota.

# TELEVISIÓN

# LORENZO

En el Día del Medio Ambiente 'En portada' viaja al Delta del Ebro



En portada, a las 23:40 en La 2, ofrece hoy una entrega especial por el Día Mundial del Medio Ambiente. El reportaje Delta: El lejano Este habla sobre los efectos del cambio climático en el delicado ecosistema tarraconense. Milá es el presentador de este veterano espacio

# Imanol Arias llega a un acuerdo por fraude fiscal

El actor abonará una multa por su presunto delito con Hacienda,
 mientras que Ana Duato sigue firme en su inocencia en el caso Nummaria

## **Agencias**

El Caso Nummaria tras ocho años de instrucción sobre los ingresos y presunta evasión de los actores Imanol Arias y Ana Duato junto a otros 26 acusados comenzó ayer su vista judicial en la Audiencia Nacional de la localidad madrileña de San Fernando de Henares. Del proceso judicial se ha desmarcado el que fuera protagonista de Cuéntame cómo pasó, que llegó a un acuerdo económico con la Fiscalía por los delitos de los que se le acusa y ha aceptado así los cargos con una condena de cárcel inferior a dos años. Su mujer en la ficción que estuvo más de veinte años en antena rechaza un convenio y asumirá la decisión del juez persistiendo en su tesis de que no ha cometido presunto fraude.

La Fiscalía ha investigado la actuación del despacho de abogados Nummaria (de ahí el nombre del caso) que entre otras actividades están acusados de estructuras opacas de ocultación y evasión de capitales. Los ingresos de Arias y Duato procedían de sus cuantiosas



Imanol Arias y Ana Duato en la sala como acusados en el proceso del Caso Nummaria, ayer.

apariciones en la mencionada serie *Cuéntame*, la serie de más alto presupuesto de la cadena pública durante años.

La Fiscalía Anticorrupción solicitaba en principio para Imanol Arias 27 años de prisión por el fraude del pago a las arcas públicas de 2,7 millones de euros entre 2009 y 2015. La petición de condena se ve reducida por ese pacto entre el actor y la parte pública, con acuerdo entre Fiscalía y Abogacía. El actor ha de abonar una abultada multa que compense su acusación, tras haber abonado la cantidad defraudada a petición de Hacienda.

Ana Duato está acusada de un presunto fraude de 1,9 millones de euros por sus remuneraciones entre 2009 y 2017 por lo que la Fiscalía pide de forma añadida una condena de 32 años de cárcel. También está acusado el marido de la actriz, el productor ejecutivo de *Cuéntame* y otras crea-

ciones televisivas (a través de su firma, Ganga), Miguel Ángel Bernardeau, para quien el fiscal de Anticorrupción pide 18 años de prisión. Imanol Arias: "Yo nunca pensé que iba a ir a la cárcel"

Imanol Arias asegura que está muy tranquilo y que "nunca pensó que acabaría en la cárcel". A s vez su hermana ha quedado eximida de responsabilidad en este caso al entender que desconocía la actividad del despacho de abogados.

El actor vasco-leonés esperaba este acuerdo y ha pedido cerrar el caso cuanto antes para atender unos compromisos teatrales que tiene en Argentina en próximas semana.

La Fiscalía pedía 27 años de cárcel para Arias y 32 a Duato por sus ingresos entre 2009 y 2017

La defensa del principal procesado, Fernando Peña, dueño de Nummaria, y las de varios jefes de departamento y colaboradores del despacho han pedido la nulidad del procedimiento por vulneración de derechos como el de un proceso con todas las garantías. Antonio Camacho, abogado de Peña, para quien el fiscal reclama la mayor pena, 298 años de cárcel, ha alegado que el juez instructor decidió que la ingente documentación contable intervenida en abril de 2016 en el despacho Nummaria, en la que se basan las acusaciones, quedara depositada en la sede de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF).

# 'Sister Boniface', la monja detective vuelve a la carga

El canal Cosmo estrena la tercera temporada de esta investigadora de la BBC

# F. A. G.

Una monja detective ¿por qué no? Los religiosos metidos a investigadores de crímenes ya hicieron su incursión en las series, como el italiano Don Matteo (Terenci Hill) o el Padre Brown, la figura trazada en la literatura por G.K. Chesterton, que en la BBC ya va por su undécima temporada. Su émula religiosa, Sister Boniface, va por su tanda tercera que hoy se estrena, a las 22.30 en el canal Cosmo. La ficción también se puede ver bajo demanda en las plataformas donde se encuentra esta cadena, con su propio servicio en *streaming*.

Sister Boniface Mysteries se ha convertido en uno de los recientes éxitos comerciales de la cadena pública británica y que contará con una cuarta temporada. Boniface es una forense rural, monja y que se desplaza con desparpajo con una vespa por los bucólicos parajes de la campiña inglesa. El personaje está tratado con esmero. La detective con hábito luce un doctorado en bioquímica y presenta un cociente intelectual

como el de Ernest Einstein. La veterana actriz Lorna Watson, Watson es quien da vida a la religiosa que es asesora forense de la policía de Great Slaughter. No está en los mapas, pero en ese paisaje se concentra una espeluznante tasa de criminalidad. En línea con productos similares de casos procedimientales tipo Crimen en el paraíso, heredero tropical de las novelas de Agatha Christie, sor Boniface tiene un encargo en cada entrega en un lugar tan reducido como Great Slaughter (Gran Matanza).

Al frente de los casos de la monja está el inspector jefe Sam



Lorna Watson como sor Boniface.

Gillespie (a cargo de Max Brown, Los Tudor), elegante y en ocasiones contrapunto de la monja; y un eficaz aliado de la investigadora, el meticuloso sargento Felix Livingstone (que interpreta Jerry Iwu). El equipo lo completa una joven policía que servirá de ayuda a las investigaciones en todo momento, Peggy Button (Ami Metcalf).

Pero la más brillante es la monja Boniface, que tiene su laboratorio en el convento. La abadía de San Vicente está equipada para sacar de dudas en esos detalles que dan vuelco a las pesquisas. En la tercera temporada de Sister Boniface Mysteries abordará la muerte de un actor, el asesinato de un fabricante de muñecas o la desaparición de un creador de series en una convención de ciencia ficción. Boniface también es un personaje de carácter sideral.

# TELEVISIÓN | Seleccionados

Vídeos, series y películas

# PELÍCULA

'EN LAS PROFUN-DIDADES DEL SENA', NETFLIX

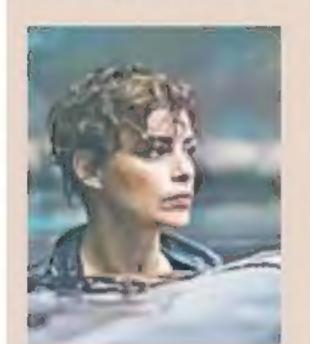

Una científica que está pasando por un duelo debe salvar París de un baño de sangre internacional. Cuando se ve obligada a enfrentarse a un doloroso pasado, aparece un tiburón en el río Sena.

# MINISERIE

'GENIUS: MARTIN LUTHER KING, JR', DISNEY+

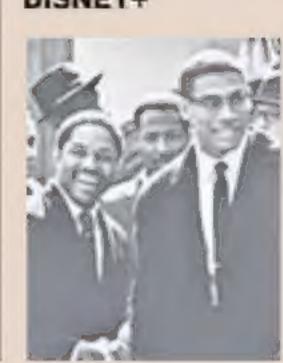

Explora los años de formación, los logros pioneros, las luchas filosóficas y las relaciones personales del Dr. Martin Luther King, Jr., quien luchó por la identidad negra y autodeterminación del pueblo

## **NUEVA SERIE DE STAR WARS**

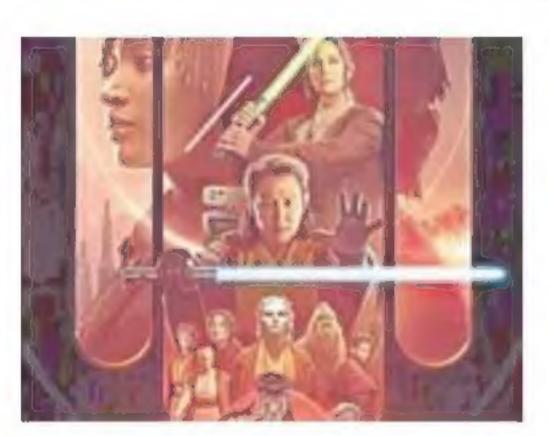

# 'STAR WARS: THE ACOLYTE', DISNEY+

Antes de Luke, Leia y
Han Solo, antes de
que Anakin
Skywalker se alzara
como Darth Vader, el
universo de Star Wars
era una galaxia de
oscuros secretos

apocalípticos y nuevas fuerzas oscuras. Los Jedi están en la cima de su poder. Pero en las sombras de la galaxia, están los Sith

# SERIE DOCUMENTAL

'HITLER Y LOS NAZIS: LA MAL-DAD...', NETFLIX



Esta sorprendente serie documental explora el ascenso y la caída de Adolf Hitler y los nazis desde antes de la Segunda Guerra Mundial hasta el Holocausto y los Juicios de Nuremberg, que juzgó los crímenes que cometieron

# UN ESTRENO AL DÍA

'VERMIN: LA PLAGA', MOVISTAR PLUS+

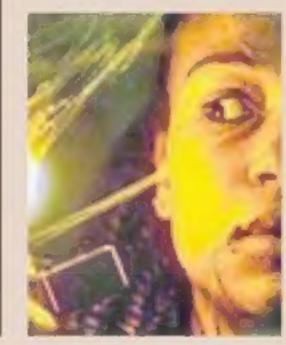

Caleb vive con su hermana, se gana la vida vendiendo zapatillas y sueña con brindar un servicio de calidad algún día. También siente pasión por los insectos. Un día logra atrapar una araña venenosa muy peligrosa

# Scaramouche

# 14.55 TRECE

\*\*\*\*

1952 Director: George Sidney Intérpretes: Stewart Granger, Mel Ferrer, Janet Leigh, Henry Wilcoxon, Nina Foch EEUU, 115 min. Aventura

En la Francia prerrevolucionaria, el aristócrata André Moreau jura vengarse del marqués de Maine por matar a un amigo simpatizante liberal. Su enemigo es un famoso espadachín, por lo que Moreau se refugia en un grupo de comediantes ambulantes bajo la máscara de Scaramouche.

# El nombre de la rosa

# 22.00 BE MAD

\*\*\*\*

1986. Director: Jean-Claude Annaud Intérpretes: Sean Connery, Christian Slater, F. Murray Abraham, Ron Perlman. Francia. 131 min. Suspense

En el invierno de 1327, el joven Adso de Melk se encuentra junto a Guillermo de Baskerville, un monje franciscano, en una abadía en los Alpes italianos. Su misión era organizar una reunión entre delegados papales sobre la herejía de los espirituales, pero una serie de asesinatos amenazan la junta.

# Canales temáticos

# NEOX

07.00 Neox Kidz

10.00 El principe de Bel-Air

12.40 Los Simpson

16.00 The Big Bang Theory

18.30 El joven Sheldon

20.20 Chicago P.D.

FACTORÍA DE FICCIÓN

07.00 ¡Toma Salami!

07.40 Mejor llama a Kiko

08.15 Los Serrano

**09.50** Aída

13.15 La que se avecina (maratón)

22.40 Cine. Baywatch: Los

vigilantes de la playa

## EN ABIERTO, TDT

## NOVA

14.30 Karlos Arguiñano 15.00 Esposa joven 16.25 El Zorro: La espada y la rosa 18.00 A que no me dejas 19.30 Corazón guerrero 21.45 La presa

### DIVINITY

10.00 Castle 15.10 Chicago Fire 21.40 Mi nombre es Farah 22.45 Familia

### MEGA

10.00 Crimenes imperfectos 13.40
Mountain Men 16.30 Vida bajo cero
19.00 Cazatesoros (serie) 21.30
¿Quién da más? 23.45 Chiringuito
de Jugones

### ENERGY

11.30 NCIS: Los Ángeles 14.50 CSI: Miami 16.30 CSI: Nueva York 18.30 CSI: Las Vegas 20.15 Mentes criminales (maratón)

### BOING

14.00 Doraemon 15.30 Nidey Ricky Dicky y Dawn 16.30 Los padrinos mágicos 17.00 Looney Tunes Cartoons 17.30 Somos ositos 18.00 Batwheels 18.30 El mundo de Craig 19.00 Teen Titans Go! 20.00 Doraemon

# 24 HORAS

14.00 Noticias 24H 15.00 Telediario 1 16.00 Noticias 24H 17.00 La tarde en 24H 20.00 Noticias 24H 21.00 Telediario 2 22.00 La noche en 24H

# TRECE

11.00 Santa Misa y espacios religiosos 14.30 TRECE noticias 14.50 Cine. Scaramouche 16.50 Cine. El capitán del rey 18.20 Cine. Una tierra salvaje 20.30 Trece noticias noche 21.05 TRECE al día

# TEN

11.00 La casa de mis sueños 12.50 Bajo cubierta: Mediterráneo 14.50 Caso cerrado 19.50 Nuestro propio pueblo 20.40 La casa de mis sueños

# DMAX -

11.25 Curiosidades de la Tierra 13.00 Extraterrestres. Ellos estan entre nosotros 14.44 Aventura en pelotas 16.30 Grandes misterios de la Historia 18.10 Misterios de las profundidades, con Jeremy Wade 19.00 Control de Carreteras

22.30 Las peores cárceles del

## DKISS

mundo

11.00 Programas de reformas
14.00 Asesinato perfecto 15.50
Viviendo con un asesino 17.35 El
curioso caso de Natalia Grace 19.20
Reformas con Christina 20.10 Home
Town 22.00 Los gernelos reforman
dos veces: edición celebrity

## ANDALUCIA TV

16.00 Canal Sur noticias 16.55
Tierra de Sabores 18.00 Andaluces
y navegantes 18.30 Andalucía
mágica 19.00 Andaluces por el
mundo 20.00 Solidarios 20.30
Documentales andaluces

### PARAMOUNT NETWORK

15.30 Agatha Christie: Poirot 18.00 Los asesinatos de Midsomer 22.00 Cine. Latidos en la oscuridad

# TELEDEPORTE

15.40 Critérium del Dauphiné 17.10 Armas Transmediterránea 3x3 Series 19.10 Entrevista Salma Paralluelo 19.20 Eurocopa sub-17 (M) 21.30 Copa del Rey de balonmano

# GOL PLAY

09.00 Hércules: sus viajes legendarios 12.00 MacGyver 14.00 El Golazo de Gol 16.00 El equipo A 18.30 Walker Texas Ranger 20.10 Directo Gol

# ATRESERIES (HD)

10.45 Aqui no hay quien viva 13.40 Rex, un policia diferente 17.30 Hudson & Rex 20.00 Caso abierto 22.30 Vera

# BE MAD (HD)

Cine: 15.30 El Marido de mi Hermana 17.30 Mensaje en una botella 20.00 Un romance muy peligroso 22.00 El nombre de la 1058

# REAL MADRID TV (HD)

08.00 Real Madrid TV.

# NO SE PIERDA



19.10 TELEDEPORTE

Entrevista a Salma Paralluelo. Entrevista a la jugadora del F.C. Barcelona femenino Salma Paralluelo, tras terminar una gran temporada en el equipo blaugrana.



11.25 DMAX

'Curiosidades de la Tierra'. Programa de divulgación.



22.00 **DKISS** 

'Los gemelos reforman dos veces'. Edición celebrity.



20.00 **BOING** 

'Doraemon'. El gato más mágico de la televisión.



18.00 **P, NETWORK** 

'Los asesinatos de Midsomer'. Serie policíaca.



# Programación | TELEVISIÓN



**EL TAQUILLAZO** 

# Emisión de 'Alcanzando tu sueño (Teen Spirit)'

**22.45 LA SEXTA** 

Una adolescente introvertida que vive en la Isla de Wight, en el Reino Unido, sueña con convertirse en una estrella del pop



FÚTBOL

# Amistoso Pre-Eurocopa entre España y Andorra

22.00 LA1

La selección de Luis de la Fuente llega al Estadio Nuevo Vivero para pulir los matices más importantes de cara al inicio de la Eurocopa, el 14 de junio



**EL HORMIGUERO** 

# Motos recibe a una gran amiga del programa

**21.45 ANTENA 3** 

Cristina Pedroche llega para presentar su primer libro, Gracias al miedo, que llega a las librerías mañana



La 1

Canal Sur



Antena 3



Telecinco



La 2



06.00 Telediario Matinal. Con Sirun Demirjian y Alex Barreiro.

08.00 La hora de La 1: La hora de la actualidad. Con Silvia Intxaurrondo y Marc Sala.

10.40 Mañaneros. Programa de actualidad presentado por Jaime Cantizano, que se propone abordar temas relevantes para el ciudadano, abarcando desde la politica actual hasta la crónica social.

14.00 Informativo territorial.

14.10 Ahora o nunca. Espacio de divulgación y entretenimiento.

15.00 Telediario. 16.15 El tiempo.

16.30 Salón de té La Moderna. Serie diaria ambientada en el siglo pasado español

17.30 La promesa. Amor, ambición y venganza en casa del marqués

18.30 El cazador stars. Concurso de preguntas y respuestas donde los concursante famosos buscan ganar al "cazador".

20.30 El cazador 20.30 Aqui la tierra. Programa de divulgación con Jacob Petrus.

21.00 Telediario. 21.15 El tiempo.

> 22.00 Amistosos Pre-Eurocopa. España - Andorra.

> 23.20 Cine. 'Bienvenidos al Sur'. Alberto dirige la oficina de correos en un pequeño pueblo del norte de Italia. La presión de su esposa le obligó a trasladarse a Milán a cualquier precio. Pero su intento termina en desastre

01.00 Cine. 'Club de padres' 01.55 La noche en 24H.

08.00 Despierta Andalu-

cía. Informativo matinal con entrevistas de toda indole y un seguimiento en profundidad de la agenda cultural en Andalucía.

09.55 Hoy en dia. Magacin mano de Toñi Moreno.

Teodoro León Gross modera un encuentro pausado y reflexivo con las noticias que marcan la actualidad.

14.15 Informativos locales.

14.30 Canal Sur Noticias

15.30La tarde, aquí y ahora. Juan y Medio presenta este magacin de sobremesa que incluye una sección dedicada a mayores que buscan pareja.

18.00 Andalucía Directo. mano, social, sucesos, de cuatro bloques.

19.50 Cómetelo. Recetas andaluzas con el chef Enrique Sánchez.

21.50 Atrápame si pue-

ten respondiendo pre-

lo. Bajo la conducción de Ana Hinestrosa, el abuelos para cumplir tos compartidos entre

dos generaciones. 04.00 Canal Sur música. 05.00 Lo Flamenco.

de actualidad y entretenimiento para informar, asesorar y debatir sobre los asuntos del día de la

12.50 Mesa de análisis.

En este magacin se tratan temas de interés hucultura, gastronomia y mundo rural a lo largo

20.30 Canal Sur Noticias

21.00 Andalucía turismo.

des. Cada semana, cinco concursantes compiguntas en diversas fases

22.45 De tal astilla tal paprograma une a nietos y los sueños de estos últimos, creando momen-

06.00 Remescar cosmética al instante

06.15 Las noticias de la mañana.

08.55 Espejo público. Magacin matinal presentado por Susana Griso cuyo eje central es la actualidad nacional e internacional más inmediata.

13.20 Cocina abierta de Karlos Arguiñano. Recetas fáciles y exquisitas de la mano del famoso chef vasco.

13.45 La ruleta de la suerte. Aciamado concurso conducido por Jorge Fernández donde la ruleta reparte premios.

15.00 Antena 3 Noticias. 15.35 Tu Tiempo. Con Roberto brasero.

15.45 Sueños de libertad. Begoña Montes anhela escapar de un matrimonio tóxico en la España de 1958.

17.00 Pecado original. Telenovela turca que versa sobre el amor, la ambición, la venganza y sobre todo, el poder.

19.30 Y ahora Sonsoles. Espacio de actualidad con Sonsoles Ónega.

19.30 Pasapalabra. Tradicional concurso con el conocido 'Rosco'.

21.00 Antena 3 Noticias. 21.30 Deportes.

21.35 El tiempo.

21.45 El hormiguero 3.0. Pablo Motos recibe a Cristina Pedroche, presentadora.

22.50 El 1%. Con Arturo Valls a los mandos, buscan las mentes más brillantes que sean capaces de responder a las preguntas más inverosimiles, usando la lógica y la intuición.

00.30 El circulo de los famosos. 02.30 The Game Show.

03.15 Jokerbet.

04.00 Galería del coleccionista. 05.00 Minutos musicales.

07.00 ¡Toma Salami!

07.15 Mejor llama a Kiko. 07,30 Alerta cobra. Esta

historia trepidante sigue a valientes anónimos en un trabajo de alta velocidad y riesgo, enfrentándose a secuestradores, traficantes y fugitivos.

11.30 En boca de todos.

Programa diario de actualidad que acerca a los espectadores las principales noticias políticas y sociales más comenta-

14.00 Noticias Cuatro. 14.50 El Desmarque de Cuatro. Actualidad deportiva.

15.30 El Tiempo. 15.40 Todo es mentira.

> Risto Mejide y su equipo abordan con humor el fenómeno de las noticias falsas y los bulos que saturan los medios y las redes sociales en este programa de análisis ácido de la actuali-

18.30 Tiempo al tiempo. Presentado por Mario Picazo, cuenta también con Verónica Dulanto

20.00 Noticias Cuatro. 20.40 El Desmarque de Cuatro, Actualidad deportiva.

20.55 El tiempo.

21.05 First dates. Nueva doble entrega del programa de Carlos Sobera y su equipo de celestinas.

22.50 Otro enfoque. Este programa se caracteriza por su enfoque autoral, que incluye entrevistas profundas con un estilo riguroso y respetuoso, documentales que exploran temas complejos con reflexión profunda, y reportajes que abordan la actualidad.

01.30 El Desmarque de Cuatro

02.35 The Game Show. 03.20 En el punto de mira.

07.00 Informativos Telecinco matinal.

08.55 La mirada critica. Espacio conducido por Ana Terradillos y Antonio Teixeira. Juntos, proporcionarán un resumen de los eventos más relevantes en la actualidad politica,

económica y social.

10.30 Vamos a ver. Joaquin Prat, apoyado por Patricia Pardo y Adriana Dorronsoro presenta este magacin de actualidad, que aúnan también entretenimiento ha portado por Adriana Dorronso-

15.00 Informativos Telecinco.

15.30 El Desmarque de Telecinco. Actualidad deportiva.

sentado por Sandra

15.40 El Tiempo. 15.50 Asi es la vida. Pre-

Barneda y César Mu-17.00 TardeAR. Programa que se centra en el entretenimiento y la actualidad de la mano de

la reconocida Ana Ro-

sa Quintana 20.00 Reacción en cadena. Concurso diario conion Aramendi

21.00 Informativos Telecinco 2.

21.35 El Desmarque de Telecinco. 21.45 El tiempo.

21.50 Supervivientes. Última hora. Las últimas noticias desde Honduras.

22.50 El Marqués. En 1977, Onofre Romera, un joven periodista de Paradas, regresa a su pueblo para investigar un crimen múltiple

02.00 Casino Gran Madrid Online Show. 02.30 Supervivientes.

02.55 El horóscopo de Esperanza Gracia.

Resumen diario.

06.00 Minutos musicales. 06.30 Remescar cosméti-

ca al instante. 07.00 Previo Aruser@s. 09.00 Aruser@s. Alfonso Arús y su equipo de comentaristas habi-

tuales presentan este programa matutino de entretenimiento, enfocado en analizar los temas de actualidad de forma humorística.

11.00 Al rojo vivo. Presentado por los periodistas Antonio Garcia Ferreras y Cristina Pardo, este espacio debate politico indaga en la actualidad y lo que ocurre en la calle.

14.30 La Sexta Noticias 1º edición. Presentado por Helena Resano.

14.55 Jugones. 15.20 La Sexta Meteo.

15.45 Zapeando. Dani Mateo y su equipo ofrecen un análisis humoristico de la televisión nacional e internacional, presentando los vídeos más destacados, noticias y momentos más hilarante, establecen una mesa de debate sobre la actualidad.

17.15 Más vale tarde. Con Cristina Pardo e Iñaki López

20.00 La Sexta Noticias 2ª edición. Repaso a lo más destacado de la jornada.

21.00 La Sexta Clave. Con Jokin Castellon.

21.20 La Sexta Meteo. 21.25 La Sexta Deportes. 21.30 El intermedio. Con

22.45 Cine. 'Alcanzando tu sueño (Teen Spirit)'. Una adolescente introvertida que vive en la Isla de Wight en el Reino Unido y que sue-

el Gran Wyoming.

00.45 Cine. 'El legado absoluto'

na con convertirse en una estrella del pop

02.30 Pokerstars Casino.

03.15 PlayUzu Nights.

07.00 Inglés Online. 07.45 Flash moda. Con

Nieves Álvarez. 08.10 Documental, 'Sin equipaje: Georgia:

Pueblos tradicionales'. 08.35 Documental. 'Sin equipaje: Cuevas Vardzia'

09.30 Aquí hay trabajo. Actualidad del mundo laboral

09.00 Un pais para leerlo.

09.55 La aventura del saber 10.55 Documenta2 'La co-

cina en la prehistoria' 11.45 Culturas 2 12.15 Mañanas de cine. 'Ambición maldita'.

Películas del oeste es-

tadounidense 13.50 Documental, 'Rico rico'.

14.50 Documental. 'Las Rutas Capone'. 15.45 Saber y ganar. Concurso presentado por

Jordi Hurtado. 16.30 Grandes documental. Hoy, 'Edén: paraisos remotos' y 'Relatos de Zambia'. 18.10 Documenta2. 'Dia

cero'. 19.00 El paraíso de las se-

> 20.20 ¡Cómo nos reimos! 20.30 Documental. 'Diario de un nómada: de

ñoras. Serie

Merzuga a Quarzaza-

21.30 Cifras y letras. Concurso de pruebas numéricas y literarias donde los concursantes compiten por ganar el bote acumulado y presentado por Aitor Albizua, 22.00 Documaster. 'Plane-

ta en peligro'

lejano este'.

23.15 En portada. Delta: el

13.10 Pat 13.25 Oliie y

Clan

los monstruos 14.10 Una casa de locos 15.15 Bob Esponja 15.40 Henry Danger 16.00 Trabajos extraescolares 16.20 Peppa Pig 16.40 Milo 16.50 Los Octonautas 17.00 La granja feliz 17.10 La patrulla canina 17.35 Simon 17.45 Trotties 17.50 Gigantosaurus 18.00 Petronix defenders **18.15** La casa de muñecas de Gabby 18.35 Pj Masks 19.00 Swap riders 19.05 Los Pitufos 19.20 Los Superminihéroes 19.40 Mis vecinos reales 19.55 Bienvenidos a Bric-a-Broc 20.05 Héroes a medias 20.15 Henry Danger 20.40 Los Casagrande 21.00 Una casa de locos 21.20 Trabajos extraescolares 21.45 100 cosas que hacer antes de ir al instituto 22.00 Escuela de rock



Disney Channel

07.20 Los Green en la gran ciudad 08.45 La maldición de Molly McGee 09.10 Hamster & Gretel 10.00 Los Green en la gran ciudad 11.40 Ladybug 13.00 Kiff 13.25 Los Green en la gran ciudad 14.25 Bluey 15.55 Los Green en la gran ciudad 16.55 Hamster & Gretel 17.25 La maldición de Molly McGee 18.35 Ladybug 19.35 Hamster & Gretel 20.05 Los Green en la Gran Ciudad 21.05 Bluey 21.35 Marvel Spidey 21.50 Bluey 22.05 Los Green en la gran ciudad 22.50 Ladybug

Tú crees que las cosas en el mundo podrían cambiar.

ONGD Jóvenes del Tercer Mundo

Nosotros lo sabemos.

20 años trabajando para llevar la Educación y el Desarrollo a TOVENES las zonas más desfavorecidas de América Latina, África y Asia www.jovenestercermundo.org







Cruz Conde, 12 / Teléfono 957 22 20 50 | Fax 957 22 20 72

# ÁLVARO BILBAO Neuropsicólogo

# "La austoestima es seguridad y confianza, cariño y disciplina"

## Francisco A. Gallardo

-La adolescencia ¿entre las nuevas generaciones se ha extendido de tiempo, se ha agravado?

-La adolescencia, desde los años 80, es lo que se entiende como la moratoria psicosocial, es el tiempo en el que los chicos y chicas pueden experimentar, conocer para su futura vida adulta. No son adultos pero psicológicamente se van preparando para ello. Cuando antes un joven venía de la guerra lo que tenía que hacer era ponerse a trabajar y formar una familia. Hasta en cierto sentido es natural. El cerebro en la adolescencia aprende las norcondicionantes socioeconómicos. En EEUU los jóvenes se independizan antes porque tienen un mercado laboral diferente. Nosotros tenemos también otros valores de familia, de vínculos.

-Pero también hay jóvenes obligados a madurar antes, que se quedan sin padres, circunstancias familiares que les llevan a buscar trabajo muy jóvenes y dejar los estudios.

-Los jóvenes con esos problemas maduran antes. Salir de casa es un avance para madurar pero si dependes de tus padres para estar fuera, no es lo mismo. En los años 80 o 90 cuando terminabas la carrera universitaria te po-

de contar con la familia y los amigos para asumirlos.

-¿Hay que sufrir para, entonces, aprender?

-Los seres humanos tenemos una capacidad de adaptación muy grande. Debemos asumir los retos de la vida para aprender. Otro asunto son las experiencias traumáticas. Siempre hay que dar oportunidad a los hijos para que aprendan de las experiencias de la vida pero también hay que saber protegerles para que no sufran traumas innecesarios. Es equilibrio. Un niño con cinco años puede estar sin la vigilancia estrecha de sus padres en su casa; con seis, en la zona de juegos del parque; con doce se mueven por el barrio. Dejar que aprendan, perosin descuidarlos.

## -Pero el peligro ya no está tanto en calle sino en la palma de la mano...

-Efectivamente, gran parte de los peligros están en el móvil. Hay líneas difíciles de describir. Hay que establecer límites fomentando el sentido común y generando una buena autoestima. Con autoestima los hijos van a saber codificar peligros y retos.

# -¿Cómo alimentamos esa autoestima?

-Dedicándoles tiempo, atención. Hay que comer o cenar todos los días con los hijos. Escucharles con atención, hablar de todo. Darles importancia, validar. Es cuidarlos y también exigirles sus tareas. La autoestima en los adolescentes es seguri-

# -Hay padres que, por trabajo o por otras decisiones, no están presentes...

cionarlo. No es estar encima de los hijos, pero sí es estar

# -¿Los abuelos y hermanos cumplen su papel en esa

abuelos cumplen su papel de cariño y apoyo, pero la disciplina tiene que ser desempeñada por los padres.

# -Pero hay muchos padres separados.

-Por eso es necesario que en cada proceso de separación relación mantengan una cordial. Eso para los niños vale muchísimo. Si insultas a tu ex pareja delante de ellos estás dañando el adn de tu hijo.

-Fijemos la etapa de la adolescencia. ¿Un adulto con 30 años puede ser aún un adolescente?

-ka adolescencia comienza

a los 11 años y termina, más o menos, a los 20. Son cambios hormonales, cambios en el cerebro. Puede extenderse algún año más, pero nunca una persona de 30 años puede ser un adolescente.

## -¿Cómo debemos tratar a un adolescente?

-Con mucha paciencia, por supuesto. Hay que ser cariños, pero también ser firmes con los límites que se les marca. Si su comportamiento se excede por agresividad, por falta de respeto, tomar medidas, acudir a un orientador. La relación con los hijos no deben ser tensa.

## -¿Los adolescentes dejaron de ser unos niños que ya reconocemos en su comportamiento?

-Respecto a cuando eran niños tenemos ante nosotros a una persona distinta. Por eso es tan importante comunicarse con ellos. Dejar la niñez es un viaje sin retorno.

## -¿Es malo regresar a sentirse adolescente, a sentirse niño?

 Los recuerdos marcan el cerebro. Yo siempre invito cuando un adulto siente angustia es que se encuentre con esos recuerdos de la infancia. Hay que reconectar, hacer cosas que te hagan sentir cuando eras un niño, como recorrer los sitios donde viviste, los sabores que probaste. Ir a la misma playa donde ibas con tus padres... Esa reconexión es buena.

## -¿Es cierta esa percepción de que han los aumentado los casos de salud mental?

-No sólo han aumentado sino que las consultan están desbordadas. Hay más conciencia de esos problemas, hay más casos de fobia, de ansiedad. Sí noto que descienden ligeramente las cifras de años anteriores.

## -¿Es consecuencia de la pandemia?

-Es más consecuencia de los móviles y de los abusos en las redes.

# Siempre hay que dar oportunidad a los hijos para que aprendan de las experiencias de la vida, sin traumas"

mas de su entorno. Hace cien años convertirse en adulto era poco más que leer, escribir, tener un oficio y así podía independizarse. Ahora los jóvenes tienen que aprender inglés, dominar la inteligencia artificial, conducir, a prepararse a tener muchas reuniones de trabajo... cuanto más compleja es una sociedad, más se complica la adolescencia.

-¿Y en España se complica más, visto que los jóvenes no pueden independizarse?

-También tenemos nuestros

EMACSA (

DÍA MUNDIAL

5 JUNIO 2024

emacsa.es

nías a trabajar a continuación. Ahora la carrera es un inicio para ampliar la formación. Antes nos poníamos a trabajar y nuestro ámbito era cercano y ahora hay un mercado global en el que competimos todos contra todos.

-Decía Serrat en Esos locos bajitos que "nada ni nadie pueden impedir que sufran"...

-Es ir asumiendo obligaciones, responsabilidades. Cada etapa vital tiene sus montañas, sus retos diferentes, y hay que afrontarlos. En la adolescencia es el momento

dad y confianza. La seguridad se la damos con amor, la confianza con disciplina.

'PREPÁRATE PARA LA VIDA'

Álvaro Bilbao (Bilbao, 1976) acaba de publicar Prepárate para

la vida, compendio sobre la adolescencia enfocado hacia los

padres. Doctor en Psicología, neuropsicólogo, ha visto llenar-

se las consultas por los jóvenes y un aumento de los trastor-

nos de salud mental que vincula más al mundo de las panta-

llas. Formado en el Hospital Johns Hopkins y en el Kennedy

Krieger Institute, es divulgador y conferenciante que ha cola-

borado con la OMS en su ámbito de la psicología y la neuro-

ciencia. Es autor de Cuida tu cerebro (2013), El cerebro del ni-

ño explicado a los padres(2015), Todos a la cama (2017) y ¡Ho-

la, familia! (2022), publicados por Plataforma Editorial.

-Entonces tendrán que solupresentes.

# autoestima?

-Hay familias donde fallecen los padres y los hermanos mayores se echan a la espalda las responsabilidades. O abuelos. Hermanos y

DEL MEDIO AMBIENTE



